#### deportes

#### Creevy tendrá una despedida soñada con los Pumas, en La Plata

Después de 110 test matches en el seleccionado, el hooker dirá adiós mañana, frente a los Wallabies, en su ciudad y en Estudiantes, club del que es hincha.



#### Kamala Harris le saca ventaja a Trump y hace un guiño a los republicanos

-el mundo

Dio su primera entrevista como candidata; dijo que podría incluir a un republicano en su gabinete; las encuestas, con diferencia a favor. Página 8



# LANACION

VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Kicillof duplica la última cuota del Inmobiliario v golpea a la clase media

IMPUESTO. Según ARBA, solo alcanza al 9% de las partidas, pero las boletas dejan dudas

La última cuota anual del impuesto inmobiliario urbano de la provincia de Buenos Aires genera preocupación entre los contribuyentes. Es que en la página web de la Agencia de Recaudación provincial (ARBA) ya se puede conocer el importe a pagar y -en muchos casos-duplica el valor de la cuota anterior (la número 4), porque a la quinta se le suma un adicional del mismo valor.

Según ARBA, solo el 9% de las partidas inmobiliarias son las que se verán impactadas por esta cuota adicional, que representa un incremento de alrededor del 100%. Este extra seaplica-de acuerdo con la ley impositiva-cuando la base imponible del impuesto inmobiliario urbano supere los \$31.465.000. Este valor implica que la valuación fiscal del inmueble es superior a \$2.755.553. Según ARBA, se correspondería con precios de mercado de US\$650.000, pero llegan boletas con aumento a contribuyentes cuyas propiedades sondeunvalormuyinferior.Página17

Las provincias amenazan la apuesta oficial por el blanqueo

Página 18

# Desde arteba, un puente entre la Argentina y el mundo



cultura — Una obra del artista argentino Marcelo Brodsky, realizada junto a Fernando Bryce, era descolgada ayer de los salones de arteba (foto) para viajar al Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, que la compró para sumarla a su colección permanente. El arte se consolida, así, como un puente entre la Argentina y el mundo. Grandes museos, como el Reina Sofía o el Guggenheim de Nueva York, tienen "un ojo" en arteba. Página 24

#### Familia y tecnología. Más padres se autolimitan en el uso del celular

Imponerles reglas a los chicos implica asumir también un replanteo entre los adultos; un fenómeno social

El uso del celular y el tiempo que se les dedica a las redes sociales se han convertido en un tema de debate, replanteos y autocrítica en los hogares con niños y adolescentes. Es cada vez más frecuente que los hijos les reclamen a sus padres cuando los ven "sumergidos" en la pantalla del teléfono, y muchos adultos reconocen que el tema generadilemasycontradiccionesen el ámbito familiar.

El fenómeno se profundizó después de la pandemia, al haberse extendido la modalidad del teletrabajo, que flexibilizó las fronteras entre la casa y la oficina. Muchos padres empiezan a diseñar estrategias para autolimitarse en el uso del celular y las redes. Página 22

## Milei convoca a Pro tras las derrotas en el Congreso

LEYES. Macri le había pedido mejorar la coordinación legislativa

Luego de la stensiones internas en La Libertad Avanza y después de las tres derrotas en el Congreso, Javier Milei se involucró personalmente y convocó para hoy a una reunión en la Casa Rosada. Fueron invitados los jefes parlamentarios de Pro y de otros bloques aliados. En los últimos encuentros, Mauricio Macri le había pedido al Presidente mejorar la coordinación entre los bloques parlamentarios. Será la primera vez que Milei se reúna con este grupo de legisladores. Página 10

Villarruel se distancia de la expulsión de Paoltroni Gustavo Ybarra. Página 12

#### Pedofilia: los contactos del diputado, en la mira

CAUSA. Después de su detención, tras haber permanecido seis días prófugo, el diputado misionero Germán Kiczka enfrenta un complejo proceso judicial, acorralado por las pruebas que llevaron a su imputación por pedofiliay tráfico de pornografía infantil. Ayer, también fue detenido su hermano, que intentaba evadir a la Justicia. La investigación podría ampliarse a los contactos del legislador a partir de una sospecha que apunta contra otro político misionero. Página 26

#### DESDE ADENTRO

Los inversores reclaman más política

Florencia Donovan

PARA LA NACION-

Página 20

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar PAUSAS HUMANITARIAS PARA VACUNAR A GAZATÍES CONTRA LA POLIO Campaña de la ONU

Israel aceptó ayer tres días de "pausa humanitaria" en Gaza para permitir que la ONU administre vacunas contra la polio en ese territorio palestino. La campaña comenzará pasado mañana en el centro y cubrirá también el sur y el norte.

#### Guerra en Medio Oriente | LA OFENSIVA DE TEL AVIV



Un palestino desafía a un blindado israelí en el campo de Nur Shams, Tulkarem, Cisjordania

AAJDI MOHAMMED/AP

# Israel intensifica su operativo en Cisjordania y mata a un alto líder de Jihad Islámica

El Ejército israelí mantenía la presión militar "antiterrorista" en el territorio ocupado; la insurgencia palestina admitió que fueron abatidos uno de sus jefes y otros cuatro combatientes

JERUSALÉN.— En el segundo día de una "operación antiterrorista" a gran escala en Cisjordania, la mayor desde el pasado 7 de octubre, el Ejército israelí afirmó ayer que mató a siete combatientes palestinos, entre ellos a un destacado líder de la Jihad Islámica, Mohammed Jaber, conocido como Abu Shujaa.

Entre las dos jornadas ya suman al menos 16 los muertos desde que el Ejército israelí lanzó su operación con bombardeos e incursiones con convoyes blindados en las ciudades de Jenin, Nablus, Tubas y Tulkarem, y dos campos de refugiados, donde los grupos armados que luchan contra la ocupación de Israel son muy activos.

La intervención israelí despertó una "profunda preocupación" en la ONU, que advirtió que podría "alimentar una situación ya explosiva en Cisjordania ocupada". Su secretario general, António Guterres, exigió en X su "fin inmediato" y condenó "firmemente las pérdidas de vidas humanas, sobre todo de niños".

Las incursiones militares israelíes son habituales en Cisjordania, territorio palestino ocupado por el Ejército israelí desde 1967. Sin embargo, es inusual que se lleven a cabo simultáneamente en varias ciudades. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, desencadenada por el mortifero ataque del movimiento islamista palestino en suelo israelí el 7 de octubre, la violencia ha recrudecido en Cisjordania.

Las autoridades israelíes ya habían afirmado anteayer haber "eliminado" a nueve combatientes.

#### "Destrucción enorme"

El grupo insurgente Jihad Islámica confirmó ayer que Mohammed Jaber, conocido como Abu Shujaa, fue asesinado en la ciudad de Tulkarem. Para muchos palestinos se había convertido en un héroe a principios de este año cuando, tras ser declarado muerto en un operativo israelí, apareció por sorpresa en el funeral por otros insurgentes, donde fue levantado a hombros por una multitud que lo aclamaba.

Según el Ejército, Jaber fue abatido junto a otros cuatro milicianos en un tiroteo con las fuerzas israelíes cuando los cinco se escondían dentro de una mezquita. El líder muerto estaba vinculado con numerosos ataques contra israelíes, incluyendo un tiroteo en junio, y planeaba más, agregó el Ejército.

Otro insurgente fue arrestado durante la operación en Tulkarem y un efectivo de la Policía Fronteriza paramilitar israelí sufrió heridas leves, añadió el Ejército.

Casi la mitad de la ciudad de Tulkarem está sin agua y en el campo de Nur Shams no había agua en absoluto, señaló el empleado municipal, Hakim Abu Safiyeh. "La destrucción es enorme", agregó.

La ONU cifra en al menos 637 los palestinos abatidos por el Ejército israelí o por colonos en Cisjordania desde el 7 de octubre. Al menos 19 israelíes, incluyendo soldados, murieron en ataques palestinos o en operaciones del Ejército, según datos oficiales israelíes.

Según los acuerdos de paz israelo-palestinos de Oslo de 1993, el Ejército israelí no debe entrar en las zonas autónomas situadas bajo control exclusivo de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, que administra parcialmente Cisjordania.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, advirtió que la operación israelí "en Cisjordania ocupada no debe constituir una extensión de la guerra de Gaza, incluyendo una destrucción a gran escala".

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, señaló que el objetivo del Ejército es "desmantelar las infraestructuras terroristas irano-islamistas" en Cisjordania. Pero el movimiento Jihad Islámi-

ca acusó a Israel de buscar "anexar Cisjordania" con estas operaciones. Irán denunció "la destrucción brutal de infraestructura urbana y de servicios" e instó a la comunidad internacional a tomar "medidas inmediatas y eficaces para poner fin al genocidio palestino".

#### Sin tregua en Gaza

Entanto, en la Franja de Gaza, un territorio gobernado por Hamas desde 2007, la Defensa Civil dio cuenta de ocho muertos en nuevos bombardeos en el norte, y tres palestinos perecieron en un ataque con dron en el sur.

El Ejército israelí indicó que atacó unos 40 "blancos terroristas" en Gaza en las últimas 24 horas y que eliminó a "decenas de terroristas", uno de los cuales, según el comunicado, participó en el ataque del 7 de octubre.

Los islamistas mataron a 1199 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, según datos oficiales israelíes. También secuestraron a 251 personas, de las cuales 103 continúan cautivas en Gaza, incluidas 33 que los militares israelíes declararon muertas. Israel respondió que una ofensiva que dejó más de 40.000 muertos en Gaza.

Agencias AFP y Reuters

#### CISJORDANIA, UN HISTÓRICO CAMPO DE BATALLA

👱 ¿Qué es Cisjordania?

R Los territorios palestinos están divididos en dos sectores: la Franja de Gaza y Cisjordania, separados por una región de plena soberanía israelí. Aproximadamente tres millones de palestinos y 500.000 colonos judíos viven en Cisjordania, una zona con forma de riñón entre Israel y Jordania que ha sido campo de batalla entre israelíes y palestinos durante décadas. Los israelíes se refieren a Cisjordania con los nombres bíblicos de Judea y Samaria.

#### Por qué hay allí colonos judíos?

R Poco a poco, Israel comenzó a permitir que sus propios ciudadanos, impulsados por el nacionalismo y fervor religioso, construyeran y expandieran asentamientos en Cisjordania. Los colonos judíos viven allí, votan en las elecciones israelies y disfrutan de los mismos derechos y privilegios de sus compatriotas. Pero sus vecinos palestinos, aunque viven bajo el régimen militar israelí, no tienen derecho a votar en las elecciones de Israel.

#### ¿Por qué Israel ataca ahora Cisjordania?

Las tropas israelíes buscan frenar la creciente influencia de los grupos militantes palestinos, que se han vuelto cada vez más dominantes en el norte de Cisjordania. Durante el año pasado se lanzaron desde allí unos 150 ataques contra israelíes.

#### ¿Qué otros grupos hay?

La menguante esperanza de un fin diplomático a la ocupación israelí en Cisjordania potenció a grupos islamistas como Hamas -que ya controla la Franja de Gaza- y la Jihad Islámica, que creen en una lucha armada sin fin contra Israel, incluidos los ataques a civiles. También surgieron nuevas milicias formadas por palestinos jóvenes que, habiendo perdido la fe en un proceso de paz, creen que solo la violencia hará avanzar su causa. Al mismo tiempo, el archienemigo de Israel, Irán, trata de introducir armamento avanzado en un intento de estimular levantamientos.

#### ¿Qué hace en tanto la Autoridad Palestina?

B La Autoridad Palestina, cuyos líderes son ampliamente impopulares, trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad israelíes para acabar con los militantes. Pero el cada vez más frágil organismo ha visto erosionado su control, particularmente en el norte cisjordano, y también en los campos de refugiados de Tulkarem y Jenin.



## PROMO DE VIERNES



**EXCLUSIVO EN NUESTRAS SUCURSALES ABONANDO CON** 



SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DENTRO DE LA APP
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO EL 30/08/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "DESCUENTOS VIERNES". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

# La fiscalía citó por tercera vez a González bajo amenaza de prisión

VENEZUELA. Si el excandidato opositor se niega a asistir a la convocatoria en la sede de Caracas, el Ministerio Público puede pedir una orden judicial para que sea detenido



La última aparición pública de Edmundo González, acompañado de su esposa, Mercedes López, el 30 de julio pasado, en Caracas

CARACAS.— La Fiscalía General de Venezuela volvió a citar formalmente al excandidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unida Democrática (PUD) Edmundo González Urrutia para que declare hoy en la causa abierta en su contra por los delitos de conspiración, usurpación de funciones por la publicación de actas en un sitio web y desobediencia a la Corte, y advirtió que un desacato conlleva una orden de captura. La citación fue fijada para las 10 en la fiscalía del centro de Caracas.

Este es el tercer llamado luego de que González decidió no presentarse a las dos primeras citaciones, convocadas el lunes y martes pasados. El excandidato negó los cargos en su contra y afirmó que es un pretexto del gobierno para detenerlo. La dos convocatorias anteriores fueron ignoradas por

el rival en las elecciones del presidente Nicolás Maduro, al considerar que este organismo actúa como un "acusador político" que lo sometería a un proceso "sin garantías de independencia y del debido proceso".

El fiscal general, Tarek William Saab, ligado directamente al chavismo, advirtió ayer a González que se tomarán las "medidas correspondientes" si no se presenta. "Hay una tercera citación que enviaremos, son tres como lo exige la jurisprudencia, una persona puede ser citada hasta un máximo de tres veces", dijo.

"De no comparecer ante este despacho fiscal en la fecha señalada –advierte la citación–, se considerará que nos encontramos en presencia del peligro de fuga (...) y del peligro de obstaculización (...) por lo que se tramitará la correspondiente orden de aprehensión", advirtió Saab, uno de los halcones del régimen.

La posible detención de González, advierte la oposición, corre el riesgo de agravar aún más la crisis institucional, política y de derechos humanos abierta tras las elecciones con la controvertida proclamación de la reelección de Maduro, pese a que no se ha presentado la documentación que la avale.

González, que ayer cumplió 75 años, está en la clandestinidad desde el 30 de julio, cuando apareció por última vezen público. Desde entonces, solo se comunica a través de las redes sociales.

La citación, al igual que las dos anteriores, no especifica en calidad de qué fue convocado: imputado, testigo o experto, según indica la ley venezolana. La convocatoria habla de "rendir una entrevista en relación con los hechos que investiga este despacho" por la presunta comisión de "usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público", delitos que pueden llevar en teoría a la pena máxima de 30 años de cárcel.

La citación apunta al sitio web en el que la oposición liderada por María Corina Machado publicó copias de más del 80% de las actas de votación, que aseguran prueban la victoria de González el 28 de julio y el fraude de Maduro. En esta página se muestra un resultado que daría ganador a González con el 67%.

Los documentos fueron desestimados por el chavismo, y la Corte Suprema ordenó una investigación luego de convalidar el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó vencedor a Maduro con 52% de los votos, sin haber hecho públicas las actas.

González participó de una reunión por videoconferencia de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), a los que les presentó un cuadro de la situación en su país. "La situación en Venezuela es crítica. Por eso he invitado al candidato que ha presentado resultados que demuestran que [el presidente, Nicolás] Maduro no ha ganado esta elección", dijo Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, al llegar a la reunión. "Continúa la represión en Venezuela. Personas de los equipos de la oposición han sido arrestadas y desaparecidas. Estamos muy preocupados por la situación de los líderes de la oposición", añadió Borrell.

#### "Preparando su fuga"

González fue un candidato accidental en la presidencial, tras la inhabilitación de Machado, ganadora de las primarias de la principal coalición opositora, la PUD. "Les salió cobarde, está encuevado (escondido)", ironizó Maduro anteayer, en una marcha para conmemorar "la victoria" a un mes de las elecciones. "Y me dicen que compró unas valijas y está preparando su fuga".

Maduro pidió abiertamente cárcel para él y para Machado, a quienes responsabiliza además por hechos de violencia en las protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2400 detenidos, un centenar de ellos, menores de edad.

Saab ya había anunciado una investigación penal contra ambos por "instigación a la insurrección" militar, tras un llamado a los militares a reconocer su victoria. Juristas catalogaron estas citaciones de irregulares y anticiparon que estos llamamientos anómalos podrían ser la excusa perfecta para forzar el exilio del exdiplomático venezolano.

González fue declarado también en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al ignorar el llamado a participar del proceso de certificación de la elección, que él y expertos consideraron improcedente. Al cumplirse un mes de las elecciones, Machado encabezó anteayer una movilización en Caracas en la que reivindicó el triunfo de la oposición. "Cada día que pasa estamos avanzando, tenemos una estrategia robusta y está funcionando", expresó Machado. "Dicen que el régimen no va a ceder... Lo vamos a hacer ceder, y ceder significa respetar la voluntad expresada el 28 de julio", aseguró la dirigente. •

Agencias AFP y ANSA

# X rechaza una orden judicial y esperaba su bloqueo en Brasil

DISPUTA. Un juez de la Corte le exigió nombrar un representante legal y congeló fondos de Starlink, ambas empresas de Elon Musk

BRASILIA.—La red social X esperaba ayer un inminente bloqueo de la plataforma de mensajería en Brasil después de negarse a cumplir una orden del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, que exige la designación de un abogado para la empresa de Elon Musk. En la tarde de ayer, el magistrado ordenó congelar los recursos financieros de Starlink Holding en Brasil, también propiedad el magnate.

"En breve esperamos que el magistrado Alexandre de Moraes ordene el bloqueo de X en Brasil, simplemente porque no hemos cumplido sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos", dijo la red en un comunicado.

A principios de mes, X dijo que cerraría sus operaciones en Brasil por lo que llamó "órdenes de censura" de Moraes. El magistrado sostiene por su parte que según la ley que regula internet las empresas que no respeten la legislación o la confidencialidad de la información privada podrían tener sus actividades suspendidas temporalmente.

Moraes decidió además ayer congelar los recursos de Starlink para garantizar el pago de las multas impuestas por la Justicia a X.

La semana pasada, Moraes dictaminó que Musk tiene un "grupo económico de facto" y, por tanto, abrió la
puerta a extender a otra empresa las
reclamaciones planteadas a X por no
eliminar contenido que pudiese violar las leyes. Sin mencionar explícitamente la orden de congelamiento
de fondos, Musk respondió a la nueva medida señalando que Moraes "es
un auténtico criminal de la peor calaña, que se hace pasar por juez".

Todo forma parte de una investigación contra el magnate por asociación criminal, obstrucción de la justicia e incitación a delinquir. La disputa comenzó a principios

de año, cuando Moraes ordenó a X bloquear ciertas cuentas implicadas en investigaciones de las llamadas "milicias digitales", acusadas de difundir noticias falsas y mensajes de odio durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.

Después de que Musk desafiara esa decisión y dijera que reactivaría las cuentas que el juez había ordenado bloquear, Moraes abrió una investigación sobre el multimillonario a principios de abril.

Los representantes de X finalmente cambiaron de postura y dijeron a la Corte Suprema que la empresa acataría las decisiones judiciales. Sin embargo, en abril, Moraes consideró que la empresa no había cumplido plenamente con su compromiso y le pidió explicaciones.

Los representantes de la empresa se justificaron señalando que "fallas operativas" habían permitido que los usuarios a quienes se les ordenó bloquear permanecieran activos en la red social. Musk ha calificado las decisiones de Moraes sobre X de "inconstitucionales".

Lo que está en juego es si Moraes tiene autoridad para ordenar a X que bloquee determinadas cuentas acusadas de difundir mentiras y distorsiones, lo cual Musk denunció como censura.

Temas como "Twitter se acabará", "Elon Musk" y "Alexandre de Moraes" se volvieron tendencia ayer en X, con cientos de miles de publicaciones.

En un tono más serio, otros usuarios compartieron duras críticas sobre las decisiones del juez Moraes, y dijeron que para ellos estaba dañando la libertad de expresión. Otros más, por su parte, se pusieron del lado de Moraes y dijeron que Musk no debería estar por encima de la ley brasileña. Starlink, que ofrece principalmente sus servicios de satélite para navegar por internet en la zona norte de Brasil, confirmó que había recibido la orden de Moraes por la que las cuentas de la empresa quedan congeladas. Tampoco podrá realizar transacciones financieras.

Para Starlink, se trata de una decisión "infundada" que pasa por entender que la compañía debe ser responsable de las multas "inconstitucionales" impuestas sobre X. En ese sentido, anunció que recurrirá una decisión que consideran contraria al debido proceso.

La compañía recordó que tiene más de 250.000 clientes en Brasil. "Estamos orgullosos del impacto que Starlink está logrando en las comunidades de todo el país y haremos todo lo posible para garantizar que el servicio no se vea interrumpido", añadió. •

Agencias Reuters y ANSA



# DEL VIERNES 30 AL DOMINGO 1



PRECIO ANTERIOR: \$ 739 FILET DE MERLUZA FRESCO/CONGELADO DESPINADO, STOCK 10.000 KG.\*1 COD. 17834-39688



PRECIO ANTERIOR: \$ 6099,90 MARUCHA DE NOVILLITO, STOCK 15.000 KG. COD. 43060



PRECIO ANTERIOR: \$ 8599,90 OJO DE BIFE DE NOVILLITO, STOCK 20.000 KG. COD. 29810

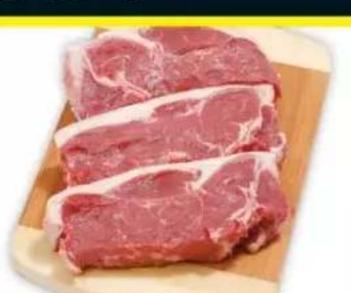

\$6499<sup>90</sup>

PRECIO ANTERIOR: \$ 8549,90 BIFE DE CHORIZO DE NOVILLITO, STOCK 35.000 KG. COD. 29804







PRECIO ANTERIOR: \$ 429,90 CORNALITOS CONGELADOS, STOCK 5.000 KG.\*1 COD. 17833



PRECIO ANTERIOR: \$ 1289
MEJILLONES PELADOS COCIDOS CONGELADOS,
STOCK 5.000 KG. \*1 ORIGEN: CHILE COD. 17859



PRECIO ANTERIOR: \$ 1215 SALCHICHAS SIN PIEL ESCUDO DE ORO, PAQ. X 190 G. STOCK 1.000 U. COD. 225560



PRECIO ANTERIOR: \$ 849,90 QUESO CREMOSO PRIMERA MARCA, STOCK 1.000 KG. COD. 37672



PRECIO ANTERIOR: \$ 6299 SORRENTINOS VARIOS SABORES COTO, CAJA X 2 PLANCHAS STOCK 5.000 U. COD. 44267-88225-46991





\$1249<sub>x kg.</sub>
Precid anterior: \$ 1699 Zanahoria

SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 686

\$1299<sub>X KG</sub>

PRECIO ANTERIOR: \$ 1999 BANANA CAVENDISH, STOCK 20.000 KG. DRIGEN: ECUADOR COD. 446



\$2599<sub>x KG.</sub>

PRECIO ANTERIOR: \$ 3699 LECHUGA CAPUCHINA, STOCK 4.000 KG. COD. 648



PRECID ANTERIOR: \$ 1699 NARANJA JUGO, STOCK 20.000 KG.\*2 COD. 61005

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



PROMOCION VALIDA EN SUCURSALES DE COTO DEL 30/08/2024 AL 01/09/2024. PARA MAS INFORMACION Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCION "MIX ALIMENTOS".
VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE Y COTO DIGITAL (WWW.COTODIGITAL.COM.AR). PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800- 2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

LA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 6 EL MUNDO

#### Simón Romero y Paulina Villegas THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO.- Conforme el presidente de México se acerca al final de su sexenio, su última misión es un rediseño completo del Poder Judicial que dice ser necesario para combatir la corrupción. Pero en lo que podría ser un punto de quiebre para la democracia, Andrés Manuel López Obrador enfrenta una dura reacción de los críticos, que dicen que la jugada es una toma de poder dirigida a erosionar la independencia judicial y a expandir el alcance de su movimiento político.

Los cambios propuestos modificarían el Poder Judicial para convertirlode un sistema basado en designaciones y ampliamente basado en la capacitación y las calificaciones a uno en donde los votantes elijan jueces y en el que haya menos requerimientos para contender. La jugada potencialmente podría obligar a más de 5000 jueces a dimitir de sus cargos, desde la presidenta de la Suprema Corte hasta aquellos en los tribunales locales de distrito.

La ruptura del Poder Judicial es el más reciente punto álgido de debate en el mandato de López Obrador durante el cual ha empujado por un cambio radical que, según él argumenta, mejorará la gobernanza, pero los críticos advierten que podría poner en peligro la democracia y el Estado de Derecho.

Miles de jueces y trabajadores de los tribunales en todo el país han hecho paros de protesta, y la semana pasada el embajador de Estados Unidos llamó a la iniciativa de López Obrador "un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México", lo que provocó un roce diplomático entre los dos países sobre si es prudente elegir a los jueces y si Estados Unidos debería intervenir en el asunto.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum, que toma posesión en octubre, ha respondido a esas críticas, incluyendo a las que tachan a las elecciones como un riesgo para la democracia, lo que ha reflejado el consenso entre los aliados de López Obrador a favor de la reforma. La determinación de sacar adelante las medidas ha tenido a los mercados en vilo, marcados por una caída de 13 por ciento desde principios de junio en el valor de la moneda.

El debate ha puesto de manifiesto la creciente tensión en México sobre la perspectiva de que López Obrador y su partido político, Morena, estén tratando de afianzar las ventajas políticas que ahora tienen para un período mucho más largo.

Norma Piña, que como presidenta de la Suprema Corte de Justicia ha sido un blanco frecuente de la ira de López Obrador, dijo que los cambios propuestos ya estaban provocando un escalofrío a lo largo de la profesión legal en México. Ante la pregunta de si la reforma podría ser un mero castigo, no descartó esa motivación. Piña dijo en una entrevista que esperaba que no fuera así, ya que sería "lo peor que podría pasarle al país".

Lenia Batres, ministra de la Suprema Cortey la aliada más cercana a López Obrador en el Poder Judicial, minimizó las preocupaciones sobre los cambios sugeridos, argumentando en una entrevista que eran necesarios debido a una falta de "colaboración" entre los poderes Judicial y Ejecutivo.

Batres dijo que mientras un poder quería construir el otro lo sabo- Agenda teaba, en referencia a las sentencias de los tribunales que han frustrado algunos de los planes más ambiciosos de López Obrador, incluyendo las medidas que favorecían a la empresa de energía eléctrica del Estado por sobre las empresas privadas.

Aun cuando López Obrador ha disfrutado históricamente de altos índices de aprobación, tenía poca esperanza de sacar adelante los

# La última cruzada de López Obrador antes de dejar el cargo: el polémico rediseño del Poder Judicial

**REFORMA.** Cerca del final de su mandato, el presidente izquierdista busca cambiar el sistema de selección de jueces y sembrar los tribunales de magistrados aliados a su partido



Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa el martes pasado

cambios judiciales por medio del Congreso cuando los introdujo formalmente, a principios de este año.

Pero luego sus aliados, incluyendo a Sheinbaum, tuvieron victorias arrolladoras en las elecciones generales de junio, y con ello cambiaron el paisaje político mexicano.

Luego de asegurar las mayorías legislativas, los líderes del partido se dieron cuenta de dos cosas. Podían obtener los votos necesarios para llevar adelante las propuestas una vez que el Congreso iniciara sesiones, en septiembre, y entonces sus simpatizantes estarían en una posición fuerte para ganar cargos judiciales en las elecciones de reciente creación.

El partido tiene ahora las propuestas judiciales al inicio de su agenda para cuando el nuevo Congreso se reúna, la próxima semana.

Los cambios judiciales propuestos ya están empañando la economía mexicana, que se ha beneficiado de un auge de la deslocalización cercana o nearshoring en años recientes, a medida que las empresas han movido sus operaciones de ma-

Hay un temor generalizado sobre los efectos en la imparcialidad judicial

Algunos aspirantes a jueces están en estado de conmoción

nufactura a México desde China, lo que ha convertido a México en el mayor socio comercial de Estados

Los expertos legales dicen que hay un temor generalizado sobre los efectos que la reforma podria tener en la imparcialidad judicial necesaria para resolver las disputas entre gobierno y empresas. Han crecido las preocupaciones de que las compañías podrían poner sus planes de inversión en pausa.

Antes de hacer públicas sus críticas de las medidas judiciales la semana pasada, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha-

bía adoptado por mucho tiempo un acercamiento conciliador para gestionar su relación con López Obrador, a veces poniéndose de su lado en disputas domésticas en un esfuerzo de preservar la cooperación en áreas como el cumplimiento de las leyes de migración.

#### Nueva visión

Pero esta postura diplomática se hizo insostenible a medida que la resistencia a la reforma judicial se concentraba entre los inversores estadounidenses, sectores del gobierno de Joe Biden, y entre miembros demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos, dijo Jesús Silva-Herzog Márquez, politólogo del Instituto Tecnológico de Monterrev en México. "Surgió una visión contraria que es distinta a la del embajador Salazar, que apuesta todo a la amistad que tiene con el presidente López Obrador", señaló.

Sheinbaum ha tratado de calmar las preocupaciones sobre las medidas, y destacó que muchos estados en Estados Unidos eligen a sus jueces. Otros han señalado que el presidente Biden está proponiendo sus propios cambios para la Corte

Suprema de Estados Unidos, donde busca establecer límites de gestión y un código de ética obligatorio.

Pero las propuestas de Biden son mucho más modestas en comparación con las de López Obrador, argumentó José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia. Biden no pide que todo el Poder Judicial o la Suprema Corte sean elegidos.

Expertos judiciales y muchos de los mismos jueces mexicanos reconocen que se requieren cambios para hacer frente a la corrupción en el sistema judicial, especialmente a nivel local. Pero aseguran que la reforma no está diseñada para atacar los problemas más profundos de corrupción ni los altos niveles de impunidad de los criminales, que, según ellos, tienen que ver más con la falta de recursos para los fiscales y la falta de profesionalización de la policía.

Además de las elecciones judiciales, las medidas reducirían el númerode ministros de la Suprema Corte della 9, acortarían sus períodos de 15 a 12 años y crearían un tribunal de disciplina judicial, que también se elegirá por voto popular y que tendrá facultades para investigar, sancionar e incluso destituir o enjuiciar a los ministros.

Algunos aspirantes a jueces, que a menudo trabajan como secretariosoenpuestosadministrativosen los tribunales de México mientras reciben capacitación, están en estado de conmoción de ver sus trayectorias profesionales truncadas.

"Me da mucha tristeza y me frustra ver que todo ese mérito y sacrificio ya no se valora", dijo Gabriela Medina, de 40 años, una abogada que trabajó los últimos 14 años en el sistema judicial con el objetivo de convertirse en jueza federal. Tomó un curso tras otro, aprobó sus exámenes y estaba esperando tomar posesión este verano hasta que la propuesta de reforma suspendió las ceremonias.

"¿Quién va a defender nuestro país ahora?", preguntó.

Expertos jurídicos internacionales dijeron que los cambios son una receta para el desastre, señalando el ejemplo reciente de Bolivia. El expresidente Evo Morales tuvo éxito en que los magistrados del Tribunal Supremo y miembros del Consejo de la Magistratura, órgano que nombra y destituye a los jueces, fueran elegidos a partir de listas de candidatos hechas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los aliados políticos de Morales llenaron las listas con candidatos afines al gobierno y utilizaron los tribunales para acosar a los oponentes políticos. La estrategia pareció funcionar para Morales hasta 2019, cuando las protestas de fraude electoral lo obligaron a dimitir.

Por su parte, López Obrador ha mostrado poca vacilación al atacar al Poder Judicial y a los jueces en lo individual, muchas veces llamándolos por su nombre en sus conferencias de prensa y criticándolos por decisiones específicas. Incluso ha tratado de debilitar otras instituciones, como el organismo electoral que ayudó a sacar al país del dominio de un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se mantuvo durante décadas y que también ha servido para contener el poder del partido Morena.

Sus aliados también tienen previsto impulsar otras iniciativas de gran alcance en las próximas semanas. Estas incluyen cerrar el instituto creado para defender las leyes de libertad de información y otro instituto diseñado para coordinar los esfuerzos anticorrupción en los tres niveles de gobierno.

Mario Delgado Carrillo, miembro del gabinete de Sheinbaum, dijo que los legisladores deberían aprobar las reformas como "un gran regalo" para López Obrador. •

DEL VIERNES 30 AL MARTES 3

EN **PRODUCTOS DE LAS** SIGUIENTES **MARCAS** DE DESCUENTO







TURRÓN X 25 G.









**EN PRODUCTOS DE LAS** SIGUIENTES MARCAS















**EN CACAO EN POLVO** Y PAPAS CONGELADAS **IGUAL MARCA Y VARIEDAD** 







GOLOSINAS

AMSTEL









**EN PRODUCTOS DE LAS** SIGUIENTES MARCAS



















EN YERBA MATE, CAFÉ MOLIDO Y MIEL

COMBINALOS COMO QUIERAS

EN VINOS FINOS, **ESPUMANTES Y** CHAMPANAS

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar 📆 🗐



EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO DEL 30/08/2024 AL 3/09/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "SALON". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE Y COTO DIGITAL (WWW.COTODIGITAL.COM.AR). PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800- 2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL

# Harris dio su primera entrevista y mantiene una leve ventaja sobre Trump

EE.UU. La candidata demócrata le dijo a la cadena CNN que si llega a la Casa Blanca designará a un republicano en su gabinete



#### HARRIS ON POLICY POSITION CHANGES: "MY VALUES HAVE NOT CHANGED"

N WEDNESDAY.

-

SEVEN PEOPLE INJURED WHEN "SEVERE TURBULENC

Un adelanto de CNN de la entrevista de Harris y Walz con Dana Bash

NUEVA YORK.—La candidata presidencial demócrata norteamericana, Kamala Harris, que según las últimas encuestas tendría ya una leve ventaja sobre Donald Trump, concedió anoche su primera entrevista periodística desde que fue nominada.

En diálogo con la cadena CNN, en un reportaje que se estaba difundiendo anoche, Harris defendió algunos cambios de su política hacia el centro, e incluso dijo que podría nombrar a un republicano para su gabinete si fuera elegida.

"Creo que el aspecto más importante y más significativo de mi perspectiva política y mis decisiones es que mis valores no han cambiado", dijo a Dana Bash, presentadora de CNN, en un primer extracto de la entrevista.

La difusión de la entrevista coincidió con algunos sondeos que le dan a la demócrata una leve diferencia sobre el republicano.

Según una encuesta del diario The Wall Street Journal (WSJ), Harristendría ahora el 48% de los votos frente al 47% del magnate.

Pero la leve ventaja queda dentro del margen de error de 2,5 puntos porcentuales.

Por otra parte, la diferencia de Harris con Trump es de cuatro puntos porcentuales en una encuesta de Reuters-Ipsos. Según ese sondeo, la vicepresidenta tendría el 45% de los sufragios frente al 41% del exmandatario.

En este caso, la ventaja es superior a los dos puntos porcentuales de margen de error.

Harris se ha movido más hacia el centro en algunos temas desde que se postuló para la presidencia en 2020 hasta que tomó el relevo del presidente Joe Biden como la opción de los demócratas para enfrentarse al expresidente republicano en las elecciones del 5 de noviembre.

Por ejemplo, endureció su posición sobre la migración en la frontera de Estados Unidos con México. Además, ya no quiere que se prohíba el fracking, un método de producción de energía que emplea a muchas personas en Pensilvania, uno de los estados que podrían decidir las elecciones.

#### Entrevista con CNN

"Mis valores sobre lo que tenemos que hacer para asegurar nuestra frontera no han cambiado. Pasédos mandatos como fiscal general de California persiguiendo a organizaciones criminales transnacionales, violaciones de las leyes estadounidenses, en relación con el paso ilegal de armas, drogas y seres humanos a través de nuestra frontera. Mis valores no han cambiado", afirmó en el diálogo con CNN.

La conversación de Harris pretendía mostrar su dominio de los temas. Algunos críticos sugirieron que podría estar menos pulida en escenarios sin guion después de haber liderado el cambio de rumbo de los demócratas con una serie de enérgicos discursos de campaña.

Harris, acompañada por su compañero de fórmula para la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, también habló de la posibilidad de incorporar a un republicano a su posible gabinete, afirmando que quería

diversidad de opiniones.

"Creo que es importante tener en la mesa, cuando se toman algunas de las decisiones más importantes, a personas con puntos de vista y experiencias diferentes. Y creo que sería beneficioso para la opinión pública estadounidense contar con un miembro republicano en mi gabinete", dijo.

La vicepresidenta de Estados Unidos ha evitado las entrevistas formales y las ruedas de prensa durante su rápido ascenso a lo más alto de la candidatura demócrata

En la entrevista de anoche, Harris, asimismo, rechazó las afirmaciones de Trump de que ha alterado su identidad racial con el tiempo.

"Sigue siendo el mismo guion de siempre", se limitó a decir durante la entrevista. En un evento la semana pasada, el expresidente dijo que Harris era "india y luego se volvió" afroamericana.

"He pasado mi carrera invitando a la diversidad de opiniones. Creo que es importante tener personas con diferentes puntos de vista y experiencias en la mesa donde se toman las decisiones y creo que sería un beneficio para el público estadounidense tener un republicano como miembro de mi gabinete", dijo y señaló que todavía quedan "68 días hasta las elecciones, así que no quiero poner el carro delante del caballo".

También dijo que la semana próxima anunciará un crédito fiscal para las pequeñas empresas emergentes. •

Agencias ANSA y Reuters

Buenos Aires, 4 de febrero de 2020....VISTO el Expte. Electrónico Nro. 25023247-GCABA-DGDYPC-2019...La Directora General de Defensa y Protección al Consumidor dispone ...Art.1° Sancionar a Banco Hipotecario S.A., CUIT 30-50001107-2 con multa de Pesos Cincuenta Mil (\$50.000.-) por haber incurrido en infracción a los Arts. 46 de la Ley 24.240 y 17 de la Ley 757-texto consolidado...Fdo. Vilma Bouza, Director General, Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, Ministerio Jefatura de Gabinete, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

# Malestar del Ejército por una accidentada visita del republicano al cementerio de Arlington

Corrieron de un empujón a una empleada que trató de impedir que se hicieran fotos de campaña



Trump, en Arlington, con la marine Kelsee Lainhart, herida en Kabul GETTY

WASHINGTON.— El expresidente norteamericano Donald Trump desató una controversia con el Ejército por un incidente durante una visita con su equipo de campaña al Cementerio Nacional de Arlington, lugar donde reposan los restos de miles de caídos en acción y que es sagrado para los militares.

Trump fue el lunes pasado al cementerio, en las afueras de Washington, con familiares de algunos de los 13 militares muertos en un bombardeo de 2021 durante las últimas horas de la retirada estadounidense de Afganistán.

Su campaña publicó fotos de la visita, incluida una que lo muestra haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba mientras está de pie con familiares en la tumba de uno de los soldados muertos.

En una publicación en Truth Social, Trump pareció sugerir que el incidente se debió al uso de la fotografía por parte de su campaña, y compartió una declaración de los familiares de los soldados caídos expresando su aprobación.

Pero según una declaración del Cementerio Nacional de Arlington, la ley federal prohíbe las actividades relacionadas con campañas políticas o elecciones dentro de los Cementerios Militares Nacionales del Ejército.

El Ejército dijo que una empleada de Arlington fue "abruptamente apartada" cuando trató de asegurarse de que se cumpliera una ley que prohíbe la actividad política en los terrenos del cementerio.

"Este incidente fue desafortunado, y también es desafortunado que la empleada y su profesionalismo hayan sido injustamente atacados", declaró un vocero del Ejército en un comunicado.

El hecho fue confirmado por dos funcionarios del Departamento de Defensa, que dijeron que un ayudante de Trump empujó a la empleada del cementerio fuera del camino para pasar a tomar fotos y videos en la sección 60, donde están enterrados los miembros del servicio caídos en las guerras de Irak y Afganistán.

La policía militar fue llamada y escribió un informe del incidente, pero no se espera que sigan adelante con el asunto. Aunque llegaron a la escena mientras la caravana de Trump todavía estaba allí, no obtuvieron una declaración formal de su equipo, dijeron los funcionarios.

El vocero del Ejército dijo que la empleada del cementerio no tiene la intención de presentar cargos, y el Pentágono ahora considera cerrado el asunto.

Añadió que el cementerio lleva a cabo casi 3000 ceremonias públicas de este tipo al año, siempre sin incidentes.

"Los participantes en la ceremonia del 26 de agosto y la posterior visita de la sección 60 fueron informados de las leyes federales, las regulaciones del Ejército y las políticas del Departamento de Defensa, que claramente prohíben las actividades políticas en los terrenos del cementerio", continuó el vocero.

La fuente subrayó que el cementerio "es un santuario nacional para los muertos honrados de las Fuerzas Armadas, y su dedicado personal continuará asegurando que las ceremonias públicas se lleven a cabo con la dignidad y el respeto que merecen los caídos de la nación".

El codirector de campaña de Trump Chris LaCivita describió a la empleada como un "individuo despreciable", yel vocerode la campaña, Steven Cheung, dijo que ella estaba "claramente sufriendo un episodio de salud mental".

"Falso. Ni siquiera remotamente cierto y esta persona es una mentirosa", dijo Cheung. "Como alguien que estaba allí, esta empleada fue la que inició un contacto físico que era injustificado e innecesario".

Trump hizo de las críticas a la gestión del presidente Joe Biden de la retirada estadounidense de Afganistán una pieza clave de su campaña de cara a las elecciones de noviembre. •

Agencias ANSA y AFP

# Alerta en Japón por un potente tifón: tres muertos y miles de evacuados

DAÑos. La tormenta Shanshan golpeó el sur del país, provocó deslizamientos de tierra y dejó 59 heridos en la isla de Kyushu



La furia de Shanshan golpeó la localidad de Miyazaki, oeste de Japón

TOKIO.- Uno de los tifones más potentes que azotaron Japón en las últimas décadas tocó tierra ayer, dejó al menos tres muertos, 70 heridos y causó múltiples destrozos, principalmente debido a las lluvias torrenciales que azotan el sur del país.

Los especialistas indican que los tifones se forman cada vez más cerca del Pacífico, se intensifican más y permanecen durante más tiempo debido al cambio climático.

La tormenta tropical Shanshantocó tierra en la mañana de ayer como un

potente tifón en la isla sureña de Kyushu, dondeviven 12,5 millones de personasy, aunque fue perdiendo fuerza de formagradual, seesperabaquellevara intensos vientos, un fuerte oleaje e importantes precipitaciones a gran parte del país, especialmente en Kyushu.

El tifón desató unas ráfagas de viento de hasta 252 km/h, aunque al tocar tierra perdió intensidad, con rachas de 160 km/h como máximo. Sin embargo, su peligrosidad radica sobre todo en las lluvias torrenciales. que provocaron un alud mortal.

Tres miembros de una misma familia, una pareja de unos 70 años y su hijo, de unos 30, murieron por un deslizamiento de tierras que sepultó su vivienda, en Gamagori, en el centro de la prefectura de Aichi.

Las autoridades habían emitido anteaver el nivel máximo de alerta en algunaszonasyaconsejaronacientos de miles de personas que evacuaran sus casas, advirtiendo del peligro de inundaciones, corrimientos detierra ysubidas del nivel del mar "potencialmenteletales".LaciudaddeKunisaki, en la región de Oita, instó a sus habítantes a irse "a un lugar seguro" o a instalarse en zonas elevadas, como "el segundo piso" de su casa, por el riesgo de inundaciones.

En la ciudad costera de Miyazaki, que terminó llena de escombros de todo tipo, se reportaron 25 heridos, algunos a causa de un tornado, y cerca de 200 edificios dañados. Según la cadena NHK, 59 personas resultaron heridas en Kyushu, y un hombre que navegaba en barco desapareció en el sur de la isla.

"Nuestra casa está bien, pero hubo un tornado en Miyazaki y la luz se fue en algunos lugares. Es preocupante", contó Aoi Nishimoto, una estudiante de 18 años de Fukuoka, la principal ciudad de la isla.

árboles, arrojó autos a un lado en los estacionamientos y rompió las ventanas de algunos edificios. Unos 50 inmuebles sufrieron daños. apuntó la Prefectura. El operador de servicios públicos de Kyushu indicó que 187.010 hogares se habían quedado sin electricidad en la isla.

El tifón se desplazaba lentamente y, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), podría avanzar hacia la isla principal de Japón, Honshu, y las ciudades de Osaka y Nagoya.

En algunas zonas de la prefectura de Miyazaki cayeron alrededor de 60 centímetros de lluvia, provocando el aumento del caudal de los ríos, que amenazaban con desbordar, dijo la Agencia Meteorológica de Japón. El total de las últimas 24 horas superaba el promedio de precipitaciones de agosto.

Elimpacto del fenómeno no se notabaaúnen la región de Tokio, donde se esperan fuertes lluvias a finales de semana. En esa región, los trenes bala que conectan la capital con Osaka quedaron suspendidos debido a las intensas precipitaciones en la zona central del país. Los trenes de alta velocidad también se cancelarán en zonas del oeste y el centro.

El servicio postal y de mensajería también se suspendió en Kyushu, mientras que los supermercados planeaban cerrar.

El ministro de Manejo de Desastres, Yoshifumi Matsumura, señaló que el tifón podría causar niveles "sin precedentes" de vientos violentos, olas altas, marejadas ciclónicas y fuertes lluvias. La agencia instó a la población a mantener la "máxima vigilancia" por el riesgo de fenómenos peligrosos.

Los transportes también se vieron afectados por el tifón, que obligó a las aerolíneas Japan Airlines y ANA a cancelar más de 1000 vuelos domés-El tifón barrió el centro de la ciuticos e internacionales entre aver y dad de Miyazaki, donde derribó hoy, lo cual afectó a más de 44.000 pasajeros. Numerosas conexiones ferroviarias fueron interrumpidas y el tren de alta velocidad Shinkansen dejó de circular entre las ciudades de Hakata y Tokio. •

Agencias AFP v AP



NOS ACOMPAÑAN:





Descubrilo en LANACION.COM o escaneá el QR



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LOS DESAFÍOS LEGISLATIVOS DEL OFICIALISMO

Financiamiento educativo universitario

Luego de sancionar la nueva movilidad jubilatoria, la oposición impulsa una actualización del presupuesto universitario. Para el Gobierno, tendrá un costo de \$1,4 billones. Para la Oficina de Presupuesto del Congreso, de \$738.595 millones o un 0,14% del PBI. Se trata la semana próxima



#### Tensión entre poderes | LA ESTRATEGIA OFICIAL

# Tras las derrotas en el Congreso, Milei convocó a Pro y a otros bloques aliados

El objetivo es avanzar en una mejor coordinación entre los diferentes sectores para evitar núevos reveses; fue uno de los pedidos de Mauricio Macri en las diferentes reuniones

#### Maia Jastreblansky

LA NACION

Luego de que el bloque de La Libertad Avanza viviera jornadas de escándalo en la Cámara baja y después de las tres derrotas al hilo que tuvo el Gobierno en el Congreso, Javier Milei decidió involucrarse personalmente en la cuestión legislativa.

El Presidente convocó hoy a una reunión en la Casa Rosada.

En principio, están invitados el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y los jefes de los bloques aliados, como Pro.

El jefe del Estado, que nunca quiso encarar este tipo de tareas, quiere encauzar la agenda en el Parlamento y generar una mayor confluencia política.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la Casa Rosada y del Congreso, Milei convocó al titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, y a su par del bloque MID, Oscar Zago, un diputado que solía conducir a la bancada libertaria pero que, luego de un conflicto intestino con los libertarios, se escindió del bloque de La Libertad Avanza y armó otra bancada, junto a dos legisladores más.

No se descarta que el presidente Javier Milei convoque a más diputados afines.

Fuentes del Gobierno señalaron que la reunión está prevista para hoy, a las 18, en la Casa Rosada, pero no brindaron mayores detalles.

Javier Milei decidió ponerle el cuerpo a la cuestión parlamentaria -algo inusual en él-luego de que el Gobierno sufriera varias derrotas al hilo: perdió control sobre la Comisión Bicameral de Inteligencia (que quedó en manos del radical Martín Lousteau), recibió el rechazo de Diputados al DNU que asigno \$100.000 en fondos reservados a la SIDE y, por último, asistió a la sanción de la ley que cambia la fórmula previsional que fijó el Poder Ejecutivo.

Esa última fue, sin dudas, la peor noticia para el Presidente, que considera inadmisible el presunto costo fiscal de la ley y se encamina a vetarla totalmente en las próximas horas.

"Hubo reuniones de este tipo, peronosiempre trascendieron", minimizó un colaborador presidencial en Balcarce 50.

Lo cierto es que ni siguiera en la campaña de 2023 Milei, que es poco afecto a las reuniones políticas populosas, había hecho demasiados encuentros con su tropa de candidatos legislativos.

Luego, ya en la presidencia, convocó una única vez a su bloque de diputados. Pero ahora el Presidente parece haber decidido asumir un rol de mayor conducción política.

El pedido de mejorar la relación entre el oficialismo y Pro en el Congreso había sido uno de los principales reclamos de Mauricio Macri a Milei, con quien tuvo varias reuniones durante las últimas semanas.

#### El contexto

En los últimos días, distintos colaboradores de la Casa Rosada ha-

#### ROSATTI: "NO SOMOS CONSULTADOS COMO DEBERÍAMOS"

Durante un encuentro de jueces de tribunales orales federales que se realizó en San Juan, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dijo que los jueces no son tenidos en cuenta para corregir las falencias en los tribunales. "Sabemos lo que está maldelPoderJudicialycómocorregirlo, no somos consultados como deberíamos", dijo.

"Muchas veces, lo que los poderes representativos no pueden resolver lo tiran a la Justicia, aunque después la respuesta no gusta: es un círculo vicioso", agregó, y concluyó: "Tenemos sobrecarga, pero sabemos lo que hay que hacer y debemos continuar haciéndolo".

En el encuentro, donde se ponderó el sistema acusatorio y se insistió en la necesidad de cubrir vacantes, participaron también los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

bían apuntado a Victoria Villarruel por la derrota que vivió el Gobierno en el Senado con la ley de jubilaciones, que se sancionó con más de dos tercios de los votos.

En Balcarce 50 aseguraron que ella no se involucró lo suficiente en el proceso. En la Cámara alta, por el contrario, apuntaron que la vice consiguió "dos meses" de gracia antes de que se votara la ley y señalaron que la estrategia del Poder Ejecutivo se quedó corta para evitar el revés.

Como sea, en el Gobierno verificaron que triunfos parlamentarios, como el que tuvieron con la Ley Bases, son excepcionales y que las mayorías en el Congreso se le pueden escurrir muy fácilmente al oficialismo.

La convocatoria de Milei a los diputados aliados llega después de su cuarta reunión mano a mano con Mauricio Macri en Olivos. Fuentes de Pro señalaron que el expresidente le habría sugerido al jefe del Estado que se involucrara con una mayor presencia politica sobre el oficialismo del Congreso.

"Esto es en esa línea", señalaron desde la terminal amarilla.

En toda la trama sobrevuela la intención de una parte del Poder Ejecutivo de impulsar un interbloque entre La Libertad Avanza, Pro y otros bloques aliados, como el MID.

Sin embargo, ese deseo todavía está lejos de materializarse.

Para el oficialismo sería pura ganancia conformar un interbloque que le permita crecer en número y en experiencia política, al incorporar a diputados de Pro que-a la luz está-tienen mayor ruedo que los legisladores libertarios.

Pero en Pro se vienen resistiendo a la idea: como se vio en las últimas votaciones del Congreso, los amarillos están dispuestos a marcar diferencias con el Gobierno en determinados temas.

La reunión convocada con el Presidente, en principio, apuntaría a una explicación del rumbo del Gobierno en boca del propio Javier Milei y a acercar posiciones para acordar la agenda legislativa de lo que queda del año. •



Mauricio Macri, ayer, al hablar en Paraná, junto a Vidal, Torres y Frigerio

# El macrismo busca "bajar un cambio" en la tensión con el Gobierno

"Tenemos que ser generosos", instruyó Macri, al encabezar el relanzamiento de la Fundación Pensar

#### Germán de los Santos

CORRESPONSAL EN ROSARIO

PARANA.-Como si fuera un segundo capítulo después del retorno de Mauricio Macri a la presidencia de Pro, la plana mayor del partido relanzó ayer en esta ciudad la Fundación Pensar, la plataforma de formación de cuadros, en un intento de demarcar los límites en la relación con el gobierno de Javier Milei. "Mostramos coherencia. No somos opositores, sino que pretendemos ser constructivos", señalo María Eugenia Vidal, quien cerró el encuentro junto a Macri.

Macri buscó bajar la tensión con el Gobierno que había resurgido la semana pasada. Después de reunirse con Milei, el expresidente trató de tender puentes a la administración libertaria al prometer que Pro será "generoso" con esta gestión. Ese rasgo apuntó a ofrecer elíptica-

mente "cuadros preparados" para "cambiar el país".

"Tenemos que morir en la nuestra, que es ser generosos en este momento", apuntó el fundador de Pro. Y resaltó que ese espacio político plantó la semilla del cambio hace dos décadas. "Hoy es una avenida ancha", señaló, v pidió a la militancia formarse en los temas que "ayudan para sacar el país adelante".

En un discurso breve, Macri pidió que la prensa deje de hacer "interpretaciones" sobre las supuestas peleas con Milei. "En este momento tenemos que ser generosos", reiteró varias veces, junto con otra frase que dejó en el aire: "La política no es solo rosca".

"Nosotros le tenemos respeto al poder. Podemos fallar, pero la intencionalidad nuestra fue mejorar la competitividad del país, para que haya progreso. Se basa en la infraestructura y la educación", sostuvo.

LA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

# 2 Fondos reservados de la SIDE El Senado también tiene en sus manos el DNU que envió \$100.000 millones a la SIDE, ya rechazado en Diputados. Iba a tratarse ayer, junto a la boleta única, pero Villarruel logró demorar una semana más la definición, auxiliada por la ausencia de varios senadores peronistas



MARCELO MANERA

La reunión de Pro, que intenta retomar iniciativa política después de la fractura interna que enfrentó tras la derrota electoral de 2023, se llevó adelante en Paraná, capital de la provincia que gobierna Rogelio Frigerio.

"No es casual que este encuentro se realice en la capital de Entre Ríos, porque –según la exgobernadora bonaerense– la idea es mostrar que se puede fortalecer el federalismo", dijo Vidal a LA NACION, cuando la relación entre las provincias con el gobierno central está en una situación delicada por el reparto de los fondos.

Una de las apuestas fuertes es la "mesa de los gobernadores", en la que disertarán el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ylos mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y Frigerio, el anfitrión. El objetivo es mostrar que "el daño que generó la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta cicatrizó y se abre una nueva etapa", señalaron altas fuentes de Pro. El concepto para sintetizar este presente es: "La gente no eligió nuestro cambio, pero seguimos siendo el cambio".

#### Objetivos

Este proceso de reorganización de Pro".

interna también incluye un capítulo, que es el más importante hacia fuera, con el gobierno libertario. Lo que se plantea mostrar en esta pues-

ta en escena en Paraná es que "hay que bajar un cambio" en las tensiones con el Gobierno. "Tenemos nuestras diferencias, sobre todo en lo institucional, pero coincidimos en muchas cosas, sobre todo en el plano económico", advirtieron.

La moraleja que dejaron en el aire, como mensaje a los libertarios, es que "el oficialismo debe aprender de los errores de Juntos por el Cambio, cuando fuimos gobierno". Y en ese punto, ponen como ejemplo la aprobación de la educación como servicio esencial en el Congreso. "Es algo que impulsamos desde siempre y nunca lo pudimos concretar", remarcó Vidal en la previa al encuentro en Paraná, donde contó con una fuerza de apoyo que aportó un sector del peronismo local que respalda a Frigerio, que marcharon con banderas hasta la puerta del hotel que se encuentra ubicado en el parque Urquiza.

Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, afirmó: "Las provincias son un engranaje fundamental para la Nación. Si administramos con eficiencia la gente nos va a volver a elegir". Jorge Macri envió un video desde Buenos Aires y destacó "la necesidad de refundar la Fundación Pensar para buscar las raíces de Pro".

Y el gobernador Torres, en tanto, advirtió en el encuentro que "parecearcaico discutir el federalismo en estos tiempos". ●

# Rechazo kirchnerista al intento de transparentar los gremios

**DIPUTADOS**. Legisladores sindicales criticaron las iniciativas que impulsan la democracia interna y afectan la caja gremial

#### Delfina Celichini

LA NACION

La CGT y los diputados del bloque de Unión por la Patria (UP) que también ofician como dirigentes sindicales rechazaron ayer los proyectos que apuestan a limitary transparentar el poder de los gremios. Fue en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se discuten iniciativas que buscan reformular el modelo sindical, principalmente en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones. Estos puntos fueron incluidos en el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

"Elúnicoobjetivo terminasiendo el debilitamiento de las organizaciones sindicales; eso jamás
es bueno para los trabajadores",
advirtió Héctor Daer, de la CGT,
quien indicó que estas iniciativas
"rozan derechos internacionales,
rozan nuestra Constitución y rozan la jurisprudencia de la Corte
Suprema".

do a todos los expositores que se
adentren en el tema de la salud de
las obras sociales", consideró.
En la misma línea se pronunció el legislador kirchnerista José Gómez (Santiago del Estero),
referente del sindicato de Luz y
Fuerza de su provincia. Sobre la
limitación de los aportes sindicales, cuestionó: "¿Quién se hará

"Estos proyectos reflejan una mirada cerrada, prejuiciosa e inoportuna hacia el poder real de los trabajadores. Porque esto también hay que decirlo: las organizaciones sindicales constituyen el poder real de los trabajadores", insistió Daer.

En tanto, los planteos del kirchnerismo fueron amparados por referentes de la academia, asociaciones de abogados y representantes de gremios, invitados a la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado radical Martín Tetaz.

Entre otros, los principales argumentos a favor de las aso-

ciaciones sindicales se fundaron en la inconstitucionalidad de algunas de las reformas, en el "rol social" de los sindicatos, en la autonomía de los gremios y en la presunción de que los proyectos en discusión tienen un "profundo sesgo antisindical".

El diputado bonaerense Mario Manrique (UP), secretario general adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), fue uno de los primeros en tomar la palabra. "¿Usted tiene noción del rol social que estamos cumpliendo las organizaciones sociales? La financiación de los sindicatos no es tabú para mí. Hay números, realidades que pueden justificar por qué los recursos de los sindicatos no tienen que ser recortados y, por el contrario, deberían ser más abultados. Les recomiendo a todos los expositores que se adentren en el tema de la salud de las obras sociales", consideró.

En la misma línea se pronunció el legislador kirchnerista José Gómez (Santiago del Estero), referente del sindicato de Luz y Fuerza de su provincia. Sobre la limitación de los aportes sindicales, cuestionó: "¿Quién se hará cargo de la capacitación de los trabajadores? Somos las asociaciones sindicales las que capacitamos, si no podemos ver cuál es el aporte de las empresas en la capacitación".

de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el último aprobado.

Fueron girados a la Comisión de Legislación del Trabajo 26 proyectos que, entre otras cosas, apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delega-

El diputado y secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, objetó la exigencia de incorporar la paridad de género en las asociaciones sindicales. Subrayó la potestad de "autorreforma sindical" y consideró que actualmente "la CGT y la CTA tienen paridad de género en su dirección, es decir 50% de cupo femenino". Y sumó: "La mayoría de los sindicatos incorporó la representación de las minorías". Lo respaldaron abogados laboralistas y su compañera de bloque Julia Strada.

Con el aval del Gobierno, aunque sin su impulso directo, los bloques Pro, UCR y la Coalición Cívica buscan limitar el poder de los gremios. El objetivo del secretario de Trabajo, Julio Cordero, es no obstaculizar el canal de diálogo con la CGT. Sin embargo, Claudio Aquino, director del Departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos, reconoció en una entrevista reciente en Radio Nacional que el Gobierno apuesta a cambiar la estructura de funcionamiento de los gremios. Incluso aquellas modificaciones que resultan más urticantes para los sindicatos, como revisar la denominada "cuota solidaria" y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen nuevos convenios, se mantiene el último aprobado.

Fueron girados a la Comisión de Legislación del Trabajo 26 proyectos que, entre otras cosas, apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las "contribuciones solidarias" para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios. •

# Iglesias denunció por amenazas a un diputado y gremialista de Smata

"Te voy a arrancar la cabeza", le habría dicho Mario Manrique en el Congreso

El diputado nacional de Pro Fernando Iglesias demandó penalmente en la Justicia al sindicalista y también diputado de Unión por la Patria Mario "Paco" Manrique, luego de un tenso cruce que ambos mantuvieron en una comisión de trabajo el martes de la semana pasada. "Te voy a arrancar la cabeza", le habría dicho Manrique a Iglesias, quien lo denunció por amenazas por amedrentamiento.

La denuncia de Iglesias está en el juzgado del juez federal Sebastián Casanello. Se concretó tras el cruce que se dio la semana pasada en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Martín Tetaz.

En su intervención, Iglesias apuntó en duros términos contra los líderes gremiales y, en especial, contra el gremio de Manrique, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), del cual es secretario adjunto, al que acusó de haber colaborado con la dictadura militar. El clima ya estaba



Fernando Iglesias
DIPUTADO NACIONAL (PRO)

cargado: se debatían en comisión proyectos de ley que afectaban el poder sindical. Iglesias, por caso, presentó un proyecto para reformular las elecciones internas de los sindicatos.

"Iglesias, voy a mirar al presidente [Tetaz] y te voy a hablar a vos", respondió Manrique a las acusaciones del diputado de Pro. "La impunidad que vos creés que tenés no es tanta como creés, ¿listo?", completó. Iglesias, como respuesta, le preguntó: "¿Es una amenaza?".

"No, no es una amenaza. Es un hecho. Es un hecho", respondió el mecánico, que remató el intercambio con la expresión "maricón".

Los últimos segundos del video que registró la presunta amenaza muestran a Iglesias alzándole el dedo a Manrique. El sindicalista se acerca y le susurra algo al oído. La transmisión del canal de la Cámara de Diputados se corta y no se alcanza a observar la reacción de Iglesias.

"Finalizada la reunión, y mientras me disponía a abandonar la sala-relata Iglesias-, Manrique se dirigió hacia donde me encontraba, al lado de mi silla, aproximó su cara a la mía en clara actitud amenazante y manifestó-tapándose la cara para evitar ser registrado por las cámaras-: 'Te voy a arrancar la cabeza', luego de lo cual insistió, mediante ampulosos gestos, para que lo siguiera y pudiera cumplimentar su amenaza".

El diputado de Pro resalta en el escrito que este tipo de conductas no son nuevas en el dirigente de los mecánicos. Pidió ser querellante en la causa y que se cite a Manrique a declaración indagatoria. El sindicalista no respondió las consultas de LA NACION para esta nota. • Federico González del Solar

#### Tensión entre poderes | LA REACCIÓN DEL OFICIALISMO



La vicepresidenta, ayer, con Mathias Cormann, secretario general de la OCDE

SENADO

# Villarruel rechazó intervenir en la expulsión de Paoltroni, que volvió a criticar a Lijo

La titular del Senado volvió a diferenciarse del Gobierno: el formoseño ratificó su apoyo a Milei, pero con reservas

#### **Gustavo Ybarra**

LA NACION

La vicepresidenta Victoria Villarruel rechazó por improcedente la nota que recibió anteanoche del bloque de La Libertad Avanza en el que se le pidió "que resuelva" la expulsión del senador nacional Francisco Paoltroni (Formosa) de las filas oficialistas de la Cámara alta.

"La expulsión de un miembro es facultad de cada bloque, no es una decisión que le corresponda a la presidencia del Senado", explicaron a LA NACION VOCETOS legislativos de la vicepresidenta.

El rechazo de Villarruel no modificará la expulsión de Paoltroni, pero es un gesto de crítica y reproche a los senadores oficialistas, que tomaron la decisión sin consultar con la vicepresidenta, principal figura libertaria en el Senado.

Sorpresivamente, después de conocida la información. Villarruel emitió un tuit con duras críticas a los medios que dieron cuenta de su decisión, en un tono muy similar al que suele utilizar el presidente Javier Milei.

"Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin hacer amarillismo. Presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de los senadores miembros de los bloques, eso lo hacen los mismos bloques, y como no era correcto el pedido presentado por el senador Atauche se le pidió que cumpla con la formalidad de solicitarlo como corresponde. El periodismo que inventa es una de las Monobloque y críticas a Lijo razones por las que la gente se cansó yvotóa@JMilei.Bastadetomarnos el pelo a los argentinos", escribió.

La eyección del legislador formoseño fue digitada por orden directa del asesor presidencial Santiago Caputo, y adoptada de manera subrepticia y sorpresiva en la noche del miércoles por los otros seis

miembros de la bancada que preside Ezequiel Atauche (Jujuy).

"Sabemos que no cambia, pero que quede claro que ni siquiera saben la dinámica del funcionamiento del Senado", dijeron en el entorno de la vicepresidenta, en otro capítulo más de la interna oficialista y de las tensiones que guían hoy el vínculo entre Villarruel y la Casa Rosada.

Paoltroni fue desplazado por su enfrentamiento con Santiago Caputo, al que el senador acusó en reiteradas oportunidades de perjudicar a Javier Milei por haberle aconsejado impulsar la candidatura del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Villarruel, al igual que Paoltroni, también se opone a la candidatura de Lijo al máximo tribunal de Justicia.

Uno de los motivos principales por los que Paoltroni se opone al nombramiento de Lijo se basa sobre un supuesto beneficio que el magistrado le habría dado al gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, en la causa Ciccone.

"Lijo salvó de la condena a Gildo Insfrán cuando desdobló la causa Ciccone. Todos los que quedaron en el ámbito federal salieron condenados [en rigor, están procesados y, en algunos casos, a la espera del inicio del juicio oral]. Y los que mandó a juzgar a la provincia de Formosa... imaginate que lo manda a juzgar a Gildo a la Justicia de Gildo. Obviamente salió absuelto. Eso es uno de los antecedentes y de los más graves para mi provincia", denunció el legislador en declaraciones radiales.

Ya fuera de la bancada oficialista, el senador formoseño envió en la tarde de ayer una nota a la presidencia del Senado en la que informa que conformará un monobloque que bautizó "Libertad, Trabajo y Progreso".

de Relaciones Exteriores y hasta

el momento no se sabe si seguirá en ese cargo o si debería dejárselo a algunos de sus excompañeros de bancada. Lo mismo ocurre con la presencia del legislador en otras comisiones. Son cuestiones que en el vértigo de la noche del miércoles, cuando partió la orden de Santiago Caputo de castigar al formoseño, quedaron sin resolver en las huestes libertarias de la Cámara alta.

Una vez superado el impacto de la noticia, en varios despachos del Senado se analizaba la expulsión de Paoltroni como un gesto de fuerza de Caputo en su disputa con la vicepresidenta, ya que el asesor presidencial demostró que los senadores libertarios le responden sin cortapisas.

También quedó flotando la pregunta sobre cómo quedará la relación de Villarruel con los legisladoresoficialistas. No es un dato menor que ninguno de ellos haya tomado un teléfono para avisarle lo que iba a ocurrir. La vicepresidenta se enteró, como Paoltroni, por los medios, de la drástica medida.

Al presentar su bloque, Paoltroni ratificó su apoyo a Milei y a las ideas de la libertad, pero también sus críticas a Lijo. "A pesar de mi apartamiento del bloque, ratifico mi apoyo y acompañamiento al Presidente, respetando el mandato popular y manteniéndome firme en una de las promesas que hicimos en campaña: terminar con la castay trabajar por una justicia de calidad, independiente, con jueces probos que garanticen seguridad y confianza", difundió en un comunicado.

"Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre", insistió, para, en diálogo con los medios, enfatizar sus críticas a Lijo. "Con Villarruel estuvimos charlando respecto de lo acontecido, pero con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Ella se ha manifestado Paoltroni preside la Comisión de la misma manera que yo respecto del juez Lijo", cerró. •

# Dividida, la UCR no pudo definir una postura sobre el juez

Exhibió fuertes diferencias internas sobre Lijo

Matías Moreno LA NACION

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, abrió ayer una discusión interna en el centenario partido para analizar un eventual posicionamiento so-

bre los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos que impulsa el presidente Javier Milei para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

Después de dos horas de debate, los altos mandos de la fuerza no pudieron consensuar una postura orgánica y decidieron pasar a un "cuarto intermedio". Ante las diferencias internas que provoca la figura de Lijo, hubo intentos de explorar una salida intermedia, un atajo para no agrietar aún más al partido: la posibilidad de reclamar formalmente que se respete ren mujeres, ya que Milei impulsa a dos hombres para reemplazar a Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

No obstante, la idea perdió fuerza con el correr de la reunión y se optó por abrir una serie de consultas con los cinco gobernadores de la fuerza y el foro de intendentes.

Dos de los principales detractores del juez dentro del ecosistema de la UCR son los vicepresidentes del comité nacional: el formoseño Luis Naidenoff y la riojana Inés Brizuela y Doria. Ambos presionan para que la conducción nacional de la UCR le recomiende al bloque de senadores del partido que rechacen el pliego de Lijo. Brizuela y Doria puso énfasis en reclamar la incorporación de mujeres al tribunal y denunciar que la propuesta de Milei incumple el requisito de diversidad de género.

A lo largo de la cumbre se debatió la posibilidad de instruir o aconsejar a los senadores para que se opongan a Lijo a la hora de votar. Recordaron que la conducción

#### SE DESTRABAN LOS PLIEGOS DE JUECES BONAERENSES

El listado de candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires que había enviado el gobernador Axel Kicillof se había trabado en las oficinas del Senado bonaerense, afectado por la tensión interna entre La Cámpora y los sectoresque apoyan al mandatario. La situación se destrabó ayer, luego de una semana, con negociaciones en las que participaron la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Justicia, Martín Mena, de pertenencia camporista. El titular de la comisión que debe tratar las candidaturas, el senador Emmanuel González Santalla (de La Cámpora), le había pedido por carta a Magario que girara los pliegos. Había diferencias por candidatos para el Departamento Judicial La Matanza.

de Lousteau motorizó comunicados para recomendar el rechazo a medidas o proyectos de Milei o pedir a los diputados nacionales que soliciten la "máxima sanción" a los legisladores libertarios que visitaron a los represores en Ezeiza. Finalmente, se inclinaron por actuar con premura. "¿Para qué vamos a pronunciarnos ahora si no sabemos si Milei va a retirar el pliego de Lijo? Hay que dar libertad para votar", comenta uno de los referentes que participaron de la reunión.

El encuentro pasó a un "cuarto intermedio" hasta la semana próxima, según indicaron fuentes radicales. Por esa razón, no hubo una declaración de la mesa nacional con las conclusiones de la cumbre. Cerca de Lousteau aseguran que la reunión fue "positiva", ya que se logró "un alto nivel la paridad de género y se incorpo- de acuerdo" entre los distintos sectores sobre los temas que se discutieron, como el rechazo al DNU de fondos reservados para la SIDE o el financiamiento universitario. Sin embargo, los integrantes de la cúpula radical postergaron una definición sobre el asunto más espinoso: la candidatura de Lijo.

La UCR activó la discusión interna sobre los pliegos en momentos en que los delegados del kirchnerismo en el Senado presionan a la Casa Rosada para que acelere la negociación y selle un acuerdo sobre la eventual ampliación de la Corte. En un sector de la UCR están atentos a la evolución de esas tratativas y de los diálogos de Macri con Milei. Por eso, creen que es conveniente dilatar un pronunciamiento institucional de la fuerza sobre Lijo para reducir las chances de ser marginados en un futuro cercano de la discusión un acuerdo más amplio para ocupar puestos clave en la Justicia.

En las distintas líneas del radicalismo hay lecturas contrapuestas sobre el pliego de Lijo. Al juez lo apoyan Emiliano Yacobitti, principal consejero de Lousteau, Daniel Angelici, Martín Ocampo y Gustavo Valdes. En cambio, Naidenoff, que impugnó la candidatura de Lijo por haber beneficiado a Gildo Insfrán en la causa Ciccone. Brizuela y Doria, los senadores Carolina Losada y Pablo Daniel Blanco, entre otros, se oponen a la propuesta del Gobierno. La mayoría de ellos considera que carece de "idoneidad o ejemplaridad" y reclaman espacios de representación equitativos en la Corte.

Hasta ahora, Lousteau eludió un pronunciamiento con el argumento de que pretendía esperar a que finalizara el proceso de audiencias públicas en el Senado. Pero no es el único que prefirió no jugarse. Por caso, los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), no anticipan su posición. En las últimas horas, Cornejo, que cuenta con dos senadores -Rodolfo Suárez y Mariana Juri-, admitió que la decisión de Milei de apalancar a Lijo, una propuesta que le acercó Ricardo Lorenzetti al Presidente, según confirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, produjo "confusión" entre los aliados de la Casa Rosada. •

LA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

POLÍTICA | 13

#### **EL ESCENARIO**

# La corte de los milagros libertaria-peronista

#### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

l avance de las audiencias en el Senado para tratar los pliegos de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla está lejos de haber despejado dudas y allanado el camino para consagrar una nueva integración respetada y respetable. Podría estar logrando todo lo contrario.

El principio de revelación asoma otra vez en su máximo esplendor, aunque no en el sentido en el que lo suele usar el Presidente. Anomalías, negociaciones en la oscuridad, formalidades vulneradas y gestores impropios van quedando expuestos en una trama que solo parece destinada a desprestigiar aún más la ya golpeada imagen de la política y del Poder Judicial. Si ese era el propósito oficial, lo estarían consiguiendo.

La audiencia en la que fue examinado anteayer el segundo de los dos nominados precipitó varias revelaciones, que exponen la forma irregular con la que trata el Gobierno los asuntos más sensibles de la administración y de las instituciones, así como cuáles son los principios rectores de la actuación del perokirchnerismo (también) en este sensible asunto. Al mismo tiempo, dio verosimilitud a las muchas versiones sobre negociaciones subterráneas en curso entre el gobierno libertario y la dirigencia kirchnerista.

Por un lado, la audiencia, en la que fue incisivamente interrogado García-Mansilla, resultó notablemente fructifera respecto de muchas singularidades que atraviesan el proceso de cobertura de vacantes del tribunal desde su comienzo. Aunque el muy amigable tránsito de Lijo, una semana antes, por la Comisión de Acuerdos, también fue rico. Pero por defecto.

La exhaustiva indagatoria al decanode la universidad del Opus Dei, que
respondió con solvencia verbal y técnica, respaldado en citas a la doctrina
y la jurisprudencia (al margen de sus
posicionamientos), contrastó con la
escasa incisividad de la mayoría de
los senadores y la limitada hondura
léxica y jurídica del polémico juez federal. Primera revelación: la adscripción ideológica predomina a la hora
de evaluar por sobre los atributos de
ética, integridad y honestidad. Los
senadores kirchneristas y algunos
radicales lo dejaron en claro.

Por otra parte, García-Mansilla expuso, sin incomodarse, la anomalía de que la postulación le fuera ofrecida por el no funcionario Santiago Caputo, quien, según el jurista, estaba acompañado por un alto funcionario del Gobierno, como el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien de acuerdo con ese relato solo habría asistido en carácter de testigo y en condición de subordinado, sin voz ni voto. Para que no queden dudas de quién manda. Sugestivo que tanta peculiaridad no le haya resultado extraña a un defensor de la institucionalidad como Garcia-Mansilla. Segunda revelación: las más altas responsabilidades de la función pública pueden ser ejercidas por gestores sin cargos formales, que, además, son empleados de sociedades comerciales.

Luego, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en su papel de coleccionista de gaffes y sincericidios personales, admitió tácitamente que no intervino en la postulación



Javier Milei y Cristina Kirchner

de García-Mansilla y que tampoco lo hizo con el más polémico de los jueces federales.

Según dijo en una entrevista en TN, Lijo fue impulsado ante el Presidente por el extitular de la Corte Ricardo Lorenzetti, enemistado con sus pares del máximo tribunal desde que le quitaron el poder omnímodo con el que conducía el cuerpo, y que, desde entonces, brega por recuperarlo. Tercera revelación: la separación de poderes, bien, gracias.

Debajo de esas epifanías no muy republicanas asoman las huellas que fueron dejando sigilosos referentes del oficialismo y de la oposición peronista camino de las reuniones reservadas que mantienen para agilizar un trámite que se demuestra ripioso por la inexperiencia y el voluntarismo (con dosis de prepotencia) de la administración libertaria.

Si antes de estas audiencias había un arco de coincidencias de una amplitud nunca visto en rechazo de este proceso de integración de la Corte, y, en particular, de la candidatura de Lijo, lo ocurrido en el Senado y las negociaciones que trascienden despiertan más alarma. Asociaciones y colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, inversores y hasta gobiernos extranjeros con los que Milei dice estar alineado reactivaron en las últimas horas sus objeciones en diálogos reservados con funcionarios, senadores y dirigentes de los principales partidos políticos.

En ese terreno, la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) viene reiterando en reuniones con senadores de distintos bloques sus cuestionamientos, que ya dejó asentados formalmente durante el proceso de apertura a impugnaciones. Pero el caso excede a la preocupación de las empresas radicadas en el país.

Dos muy importantes dirigentes del radicalismo y del peronismo escucharon recientemente de boca de un alto funcionario del Departamento de Estado la preocupación respecto de la integración de la Corte. La aclaración previa deque el gobierno norteamericano no se entromete en asuntos internos no impidió que el

mensaje se entendiera con mucha claridad. Lijo no goza de la simpatía del país al que Milei admira.

Por ahora, nada hace mella en la decisión oficialista de sostener al juez federal. Todo lo contrario. En los últimos días, algunas de las cuentas libertarias de las redes más reproducidas por el Presidente han reforzado la campaña en su defensa. Luego de tres duras derrotas consecutivas en el Congreso, el Gobierno asoma decidido a buscar la revancha con una de su más cuestionadas iniciativas, que para peor contradice su batalla contra la casta. O expresaría su defección final en esa lucha.

Lo curioso del caso es que parece haberse agotado la creatividad libertaria en las redes: apenas lograron reversionar un eslogan de los inoxidables opositores de la Coalición Cívica. #LijoNo es el hashtag de la campaña "Yo no lo eLijo", lanzada por los seguidores de Lilita Carrió. #LijoSí, #LijoYa replicaron los influencers mileístas, en un inesperado reconocimiento a sus adversarios, a los que ninguneaban. Más revelaciones.

Son síntomas de las dificultades que atraviesa el proceso de designación de Lijo, y también de García-Mansílla. Milei comprueba la vigencia de una de sus frases de cabecera. "No hay almuerzos gratis", le recuerdan desde el bloque peronista, que con 33 senadores tiene la lla-

Para los senadores peronistas, la ideología prima sobre la integridad

Desde Estados Unidos hicieron saber que Lijo no goza de su simpatía

Bajar a García-Mansilla o ampliar la Corte, la oferta que surge del peronismo ve para torcer el trámite legislativo.

El presidente del bloque perokirchnerista, José Mayans, con su habitual picardía, volvió a dejar en claro
que para llegar a los votos hay que
atravesar algunas cabinas de peaje.
Pese a la benevolencia con la que trataron él y su bancada a Lijo, destacó
que este es el candidato del Gobierno. A García-Mansilla lo descalificó
por considerarlo antiperonista y
promacrista. A diferencia de varios
de sus pares de bloque, no dijo nada
de la posición contra la interrupción
voluntaria del embarazo del abogado. En eso coinciden.

De tal manera, Mayans estaba anticipando una línea de negociación: "A Lijo se lo aceptamos, aunque ustedes deben hacerse cargo, pero no pretendan que también votemos a unantiperonista", pareció sugerir en público. Es lo que se dice en privado en el kirchnerismo. De la ausencia de mujeres entre los postulados tampoco hizo una bandera.

Hasta ahora, las negociaciones no han prosperado y por eso abunda el silencio, ya no sobre cómo votará cada senador en el recinto, sino sobre cómo lo harán en la Comisión de Acuerdos. Eso les permite seguir hablando a varias bandas.

En bambalinas, pero sin participar de conversaciones formales y solo con contactos bilaterales, se mueve Eduardo "Wado" de Pedro, único agente del que nadie dudaría que tiene mandato de Cristina Kirchner. La expresidenta sigue atenta los vaivenes y no cierra puertas, salvo para objetar a García-Mansilla si el Gobierno insiste en sostener a solo dos postulantes y no avanzar hacia una ampliación de la Corte.

La máxima oficialista "los dos o ninguno" es todavía una traba, aun cuando ofrezca otras salidas benéficas para el kirchnerismo, como la designación de jueces federales amigos o discutir la nominación del procurador y el defensor general, cargos en los que el kirchnerismo quiere imponer a propios. La desconfianza se interpone.

En ese estancamiento asoma la bancada radical, que ensaya una jugada para no quedar mal con nadie. Tanto con sus bases, que rechazan

tanto a Lijo como a García-Mansilla, como (muy especialmente) con el juez, a quien los senadores que no le deben ningún favor le temen para votar en su contra.

En voz baja anuncian (o expresan su deseo) que todo se destrabará con un acuerdo para ampliar la Corte con la expectativa (baja) de ser parte de la negociación. Saben que los protagonistas serán el oficialismo y el perokirchnerismo, que con sus 33 senadores tiene la llave para acercarse a los dos tercios de los votos de los presentes en la sesión necesarios para aprobar los pliegos.

El peor escenario para los temerosos institucionalistas de la UCR sería que finalmente el Gobierno, ante la decisiva presión peronista, bajara a García-Mansilla y dejara a Lijo junto con un o una postulante impulsada con la venia de Cristina Kirchner.

Por eso evalúan un atajo para no votar contra Lijo ni asumir de hecho una ominosa debilidad. "Podemos no bajar al recinto y facilitar que lleguen a los dos tercios entre libertarios, peronistas, provinciales y un par de macristas que no seguirían la orden de Macri de rechazar el pliego de Lijo", explica un senador de la UCR que hace cuentas y delinea estrategias como experto en TEG.

Entretanto, las incipientes conversaciones por la Corte habilitan otros diálogos, postulaciones y autopostulaciones por otros cargos que tendrían consecuencias inmediata en la Justicia. La vacante de procurador general moviliza nombres y gestiones para ser tenidos en cuenta por oficialistas y kirchneristas.

Ahí aparecen figuras que hace pocoeran bochadas sin derecho a repechaje por Cristina Kirchner, pero que ahora contarían con argumentos o relaciones para ser atendidas.

Uno es el camarista Mariano Borinsky, a quien el kirchnerismo tuvo en la mira, acusándolo de haber compartido courts (entre otras cosas) con Mauricio Macri, durante la presidencia de este, cuando avanzaban causas contra "la jefa", que son las únicas que cuentan. Borinsky es uno de los tres jueces que deben revisar la condena de la expresidenta en la causa de Vialidad.

Otro aspirante es el procurador general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, cuyo nombre y apellido eran impronunciables hasta no hace mucho en el Instituto Patria, pero que algún gestor de notable oficio para atravesar fronteras ha logrado que algunos se animen a deletrear. La llave del paraíso todavía no fue probada. Solo hubo tanteos. Quien puede abrirle una chance a Mahiques es su exconvecino de Mercedes Wado de Pedro, rebautizado ahora San Pedro.

El kirchnerismo cuenta con candidatos más fieles, pero no serían digeribles para el Gobierno. Por eso miran más CV, incluso de mujeres, para aportar hoy la cuota de género a la Corte. Aunque ya el ministro de Justicia, en línea con Milei, dijo que esa no es una condición a considerar. También dijo cosas peores.

Así las cosas, el destino del máximo tribunal (yalgo más) parece destinado a definirse en los tiras y aflojes o las negociaciones entre mileístas y kirchneristas. Si se destraba, la Corte de los milagros libertaria-peronista no será una figura retórica. Será la realidad de la república mileísta. •



La canciller Mondino y Mathias Cormann, secretario general de la OCDE

# El titular de la OCDE elogió el "éxito" del Gobierno en las "reformas económicas"

FORO. Destacó la baja de la inflación y pidió que la política local deje sus diferencias para desarrollar el potencial del país

Jaime Rosemberg LA NACION

Llegado puntualmente al Hotel Alvear, Mathias Cormann aprovechó algunos minutos libres, antes de las 18, para conocer Plaza Francia y tomar un poco de aire. Luego de entrevistarse con medio gabinete nacional y pasar por el Congreso, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio su visión sobre las chances argentinas de ingresar en el selecto grupo de países que conforman ese foro, en el que solo dos (Colombia y Chile) son sudamericanos.

"El Gobierno ha tenido mucho éxito en varias de sus reformas económicas", dijo Cormann. Locuazyenfático, el exministro australiano –nacido en Bélgica– fue el orador principal de la actividad organizada por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), titulada "Argentina en la OCDE: desafios y oportunidades del proceso de accesión".

"El gobierno actual está afrontando estos desafios con medidas inmediatas, que han tenido un gran efecto, bajando la inflación", dijo Cormann. Para él, el objetivo "es más que nada anclar esta estructura para aumentar el ingreso, estándares sostenibles con las meiores prácticas".

La OCDE es una organización económica internacional que, desde 1961, asesora a los países para mejorar sus políticas públicas. Se enfoca en lograr cambios positivos en lo económico, social y ambiental, para lo cual fija estándares internacionales.

Cormann detalló sus reuniones con el gabinete y dijo que el trabajo con la Argentina "es continuo". "Han sido muy placenteras estas reuniones con miembros del Gobierno y la oposición. Entiendo, porque he sido político, entiendo la política, pero si uno quiere tener éxito, es necesario que lo hagan dejando de lado las políticas partidarias y centrarse en un proceso que busca mejoras para

la Argentina, que tiene un potencial brillante".

mas en varios sectores, como la agricultura, la minería y las industrias". En la misma línea, definió como "muy importante" a la economía argentina, en la que "hay lugar para que mejore y se integre muchísimo más, pero se está haciendo un buen cambio para mejorar su PBI; antes estaba mucho más abajo", agregó.

"Las reformas para controlar la moneda y unificar el cambio son muyimportantes, fundamentales para atraer inversiones. A lo largo de este proceso, son medidas necesarias para que la Argentina sea más exitosa en el ámbito internacional", afirmó.

Por otra parte, advirtió que el acceso a la OCDE "es la culminación de un proceso muy largo", y reconoció que la Argentina "fue el primer país que no es de la OCDE que se sumó al G-20 y apoyó la reforma fiscal internacional".

"Haremos una OCDE más diversa con la inclusión de la Argentina, que tiene una voz muy fuerte. Tenemos mucha confianza en que el proceso será una transformación muy positiva para la Argentina. Los vamos a apoyar en el camino", prometió.

Antes de Cormann, y en primer lugar, llegaron las palabras de bienvenida del presidente del CARI, Francisco de Santibañes. "La OCDE juega un rol central en la gobernanza global, es clave en la promoción de políticas públicas", dijo De Santibañes.

Enseguida, la canciller Diana Mondino relató que el mismo 10 de diciembre el Gobierno anunció su intención de ingresar a la OC-DE. "Se avanzó muy prolijamente por el gobierno de (Mauricio) Macri, fue dejada de lado durante el gobierno anterior. Ahora tenemos que hacer un doble trabajo. reconstruir la confianza y convencerlos de que no va a quedar en saco roto", sostuvo. Mondino afirmó: "La Argentina se ha alejado del mundo al poner todo tipo de barreras arancelarias, y hasta

para intercambio estudiantil".

A último momento se supo de Cormann recomendó "refor- la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que ya tenía un sitio en el escenario para ser orador. En su reemplazo llegó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien celebró la visita de Cormann y afirmó que esta decisión "es una muestra del compromiso de este gobierno de cambiar el rumbo de este país".

> Entre los presentes estuvo el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos; al igual que los representantes diplomáticos del Reino Unido, Kirsty Hayes; de Bélgica, Karl Dahene; de Turquía, Süleyman Omür Budak, y de Australia, Simon Twisk, entre otros, en el contexto de un centenar de invitados entre funcionarios, diplomáticos y legisladores de distintos partidos políticos.

Con la conducción de la estrategia en manos de la Cancillería y la participación de buena parte del gabinete nacional, el gobierno de Javier Milei apostó esta semana a estrechar lazos con la OCDE, que agrupa a 38 países con los más altos estándares económicos y sociales, y a la que la Argentina aspira a ingresar luego de un proceso que se prevé largo y nada sencillo, como parte de su simbólico "regreso al mundo" luego del gobierno kirchnerista.

En el inicio de sus dos días de actividades en el país, Cormann fue recibido por la canciller, en lo que el Palacio San Martín definió como "el primer acto formal de lanzamiento del proceso de interacción entre la OCDE y nuestro país en el camino de adhesión a la organización", según informó la Cancillería en un comunicado.

En mayo pasado, la Argentina inició oficialmente el proceso de adhesión a la organización, que solo integran en representación de Sudamérica Chile y Colombia. Se trató de un giro de 180 grados en relación con el gobierno de Alberto Fernández, quien descartó los avances para la incorporación que había impulsado el gobierno de Mauricio Macri desde 2016. •



El nuevo secretario de Culto y Civilización rechaza la educación sobre diversidad sexual, el aborto legal y el matrimonio civil; su vínculo con la Iglesia

# Nahuel Sotelo. "No estoy de acuerdo con la ley de identidad de género"

Texto Maia Jastreblansky y Jaime Rosemberg | Foto Fabián Marelli

Tahuel Sotelo es un soldado de Javier Milei. O, como él dice, "un instrumento de las ideas y de la agenda del Presidente". Con 29 años, asumirá como secretario de Culto y Civilización, un cargo que cambió de nombre y creció en atribuciones dentro de la Cancillería. Desde allí, y gracias a su buen vínculo con el Vaticano, espera estar en una silla preferencial en caso de que el papa Francisco decida visitar el país.

Sotelo no confirma si el Sumo Pontífice viajará a la Argentina y dice que es una decisión del Papa, pero resalta que es "el sueño de muchos argentinos". "Si está la posibilidad dequevenga, pondremos todo a disposición", asegura, y no descarta viajar pronto a la Santa Sede, donde tiene buenos "contactos".

Sotelo es muy creyente y tiene buena relación con los obispos. Está en contra del aborto, cree que el Estado no debe inmiscuirse en el matrimonio y es muy crítico de la ley de identidad sexual. Desde su nuevo rol está dispuesto a dar la batalla cultural libertaria. "Vamos a ponerles un poco el freno a las agendas del lobby internacional", promete.

#### -¿Cuál será su impronta? ¿Qué objetivos le fijó la Casa Rosada?

-El que me conoce sabe que tengo buena relación con los cultos que se profesan en el país. Agradezco la responsabilidad que me dieron el Presidente y la canciller. Pusieron semejante responsabilidad en una persona joven y eso demuestra que el Gobierno quiere cambiar una forma de hacer política. Después, hay un rumor de que el Papa podría llegar a la Argentina y creo que es un sueño de todos los argentinos tenerlo a Francisco en el país de nuevo.

-¿Trabaja para que venga? -Es el sueño de muchos argentinos que Francisco venga. De nuestro lado podemos hacer solo lo que esté a

nuestro alcance. No es mi tarea en sí, yo lo veo como un sueño. Y estoy para ayudar. Si está la posibilidad, pondremos todo a disposición.

#### -¿Estuvo en contacto con el Vaticano en los últimos días?

-Estuve en contacto con gente cercana. Haremos lo posible para tener una relación fluida entre el Gobierno y la Iglesia, y con todos los cultos que se profesan en el país, como el judío, el musulmán y el evangélico.

#### -Respecto de los rumores de una posible visita del Papa, se acerca el último cuatrimestre y aún no parece haber preparativos...

-Hay que ser cautos. Francisco decidirá a dónde cree conveniente viajar. Creo que su visita traería paz social en un momento en el que el Gobierno está haciendo muchos esfuerzos para que la Argentina despegue de una vez portodas. Creo que se podría lograr un consenso y que todos recibamos al Papa. Ayuda mucho, también, que hoy tenemos un presidente que es sumamente espiritual.

#### -Milei ha tenido en su momento palabras muy duras hacia Francisco. También su antecesor. ¿Cómo se explica eso?

-Yo creo que todo eso ha quedado en el pasado después de la visita del Presidenteal Vaticano, donde, con el Papa, sesalieron detodos los protocolos e incluso hubo un abrazo. De cierta formacreoque fue la parábola del hijo pródigo. Francisco ha demostrado que las puertas de la Iglesia siempre estánabiertas y Milei hademostrado grandeza al haber ido a Roma. Hoy la relación es fluida y ambos entienden el gran peso que tiene cada uno en sus espaldas. El Presidente es muy espiritual y se están llevando a cabo cuestiones que son muy compatibles con el pensamiento de la Iglesia.

-Culto va a absorber el área de Derechos Humanos de la Cancillería, los temas de niñez y de familia, ¿por qué esa ampliación

POLÍTICA | 15 LA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

#### de atribuciones?

 En los temas de derechos humanos hoy ha ganado la agenda política... lamentablemente. La defensa de la dignidad de la persona ha quedado en segundo plano para que ganen cuestiones ideológicas y lobbies internacionales. Nuestra guía es Javier Milei en Davos. A mí nadie me tiene que explicar el libreto.

#### -¿Por qué es Culto y Civilización? ¿Por qué el agregado?

-Civilización es porque tenemos una sociedad donde conviven las principales religiones monoteístas, el Islam, la comunidad judía, el catolicismojunto el evangelismo, ytodos conviven en paz. Nosotros no tenemosproblemas raciales ni religiosos. Yesoes algo que desde afuera se mira. Cada vez que Javier sale del país, pone en valor a la civilización argentina. Europa y los Estados Unidos nos miranporquenosotrosestamosenel trabajo de levantar a la Argentina con los valores y los principios fundantes de este país. De ahí el nombre.

#### -¿Va a tener un rol en la "batalla cultural" que proclama Milei?

-Yo creo que sí. Vamos a poner en relieve a los derechos de los niños, los adolescentes, los ancianos. Vamos a ponerles un poco el freno a las agendas de lobby internacional. La Agenda 2030, por ejemplo, tiene como principio terminar con el hambre en elmundo. Todos estamos de acuerdo. Ahora, cuando uno empieza a ver los planteos puntuales aparece el salario universal básico para absolutamente todos, sin importar si se trabaja o no. Ahí uno dice: "Acá hay algo que está mal". En el tema ambiental, los países desarrollados, como Alemania o Francia, imponen a los países en vías de desarrollo una política contra la contaminación. Pero nosotros no somos los que contaminamos a nivel mundial. Tenemos que defender que nuestro país crezca.

#### –¿Qué opina del aborto legal?

 Estoy totalmente en contra del aborto. Para mí, el liberalismo es el derecho a la libertad, a la propiedad privada y a la vida. Y la vida empieza desde el momento de la concepción. Megustaría que alguna vez se pueda derogar esta ley, pero hoy esto no es la agenda del Presidente.

#### -Su antecesor se manifestó en contra de la ley de divorcio. ¿Usted qué opina?

-Voy a tratar de ir un poquito más allá. Mi opinión personal es que el Estado no debería meterse en el matrimonio y que cada persona pueda hacer loque quiera consuvida mientras no afecte el resto. Yo, por ejemplo, estoy casado por iglesia, pero me obligaron a casarme por el Estado. Para mí, el Estado no se tiene que meter en mi matrimonio. De última, se podría hacer una unión civil o un contrato entre pares... y listo. Yo me quería casar solamente por la Iglesia y cuando di el "sí" en el altar acepté los preceptos que me dicen que el divorcio será la última opción.

#### -¿Y el matrimonio entre personas de un mismo sexo?

 Repito, para mí el Estado no debería meterseen la cama de nadiey que haga cada uno haga lo que quiera.

-¿Apoya las políticas de género? Depende cuáles. Con respecto a la ley de identidad de género, no estoy de acuerdo con que el Estado baje dinero y recursos a estos proyectos. Si vos tenés 18 años, naciste Juan y querés ser Juana no hay ningún problema, mientras no utilices al Estado para eso. Sí creo que hay problemas con los niños que pasan por terapias hormonales y cirugías porque se sienten de otro sexo. Porque algunos se arrepienten. Creo que hay que dejarlos que desarrollen y que decidan cuando lleguen a la mayoría de edad. Hoy la ley no protege a las personas que se arrepienten.

-¿Y la educación sexual integral? -Estoy de acuerdo que haya educación sexual en términos biológicos, no con cuestiones de género.

-¿Es del Opus Dei?

-No. ●

# Cena de ADEPA: fuerte defensa de la tarea periodística

ENCUENTRO. Martín Etchevers, titular de la asociación, destacó la tarea profesional de "echar luz" sobre los últimos episodios y se preguntó por qué se busca "denostarla"

#### Cecilia Devanna

Martín Etchevers, titular de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), destacó anoche "el papel del periodismo profesional" para "echar luz sobre episodios que convulsionaron a la sociedad argentina" en los últimos tiempos.

ADEPA celebró anoche su cena decamaradería en el Centro Italiano de Buenos Aires, con la presencia de funcionarios, dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, y personalidades de distintos ámbitos.

Allí, Etchevers dijo que "pocos se animarían a discutir el papel del periodismo profesional en echar luz sobre episodios que convulsionaron a la sociedad argentina en las últimas semanas, que provocaron contundentes reacciones del gobierno nacional y aun posicionamientos geopolíticos de fuerte impacto regional e internacional". El titular de ADEPA se preguntó: "¿Por qué, entonces, denostar al periodismo que posibilita poner al desnudo tantos atropellos e inmoralidades?".

El mensaje de ADEPA aparece en un contexto de fuertes ataques contra el periodismo, en especial a través de usuarios anónimos de las redes sociales que son multiplicados por funcionarios o dirigentes políticos.

"Un periodismo que reveló además, en las últimas décadas, muchos de los problemas de corrupción, de distorsión económica, de inflación desenfrenada. de crecimiento escandaloso de la pobreza, de desinversión educativa, de gasto político exorbitante, de clientelismo y asistencialismo, frente a los cuales la sociedad decidió mayoritariamente levantar la voz en las últimas elecciones", enumeró el titular de ADEPA.

"Nada de eso hubiera sido posible sin periodismo auténtico, sin medios de comunicación, sin quienes tradujeran ese descontento social en números, en datos, en historias, en situaciones develadas hasta sus entrañas", remarcó Etchevers. Y sostuvo que "el propio Presidente encontró en los medios una plataforma para potenciar y



José Claudio Escribano, Guillermo Francos y Martín Etchevers, anoche, en la cena

RODRIGO NESPOLO

llegar con su discurso, rupturista y convencido, enfático e histriónico, a buena parte de la sociedad".

También habló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Hoy fue un día muy bueno porque no sefue ningún diputado ni ningún senador", bromeó al comenzar. Luego recogió el tema del debate sobre el periodismo y las redes, que ocupó buena parte del discurso de Etchevers. "Creemos que estamos un poco convulsionados por la irrupción de la tecnología en los contenidos", dijo. Y agregó: "Bienvenido todo", y apuntó a la "importancia de equilibrar los factores".

Francos apuntó al hecho de que las redes se manejan desde el anonimato y que desde allí se usan contenidos "por los que es lógico que se reclame derecho de propiedad". Y evaluó que "tal vez falte encarar un proyecto que permita trabajar en conjunto".

El jefe de Gabinete también hizo un comentario político, al recordar que antes de asumir como ministro del Interior visitó a Carlos Corach, que ocupó ese cargo durante el menemismo, en busca de un consejo. Corach le respondió

que buscara "la unidad nacional".

La cena se realizó en el salón principal del elegante edificio, en pleno barrio de Recoleta. Los invitados, entre quienes se destacaron los diputados Miguel Pichetto, Silvana Giudici y el exdirector del Teatro Colón Jorge Telerman, se distribuyeron en diez mesas. A poco de entrar, y en una de

las primeras postales que dejó la noche, se encontraron Francos y Pichetto, que durante la primera parte del año mantuvieron activas negociaciones por la Ley Bases. Poco después se sumó José Ignacio López, de larga trayectoria en el periodismo y exvocero de Raúl Alfonsín.

Enseguida pidieron un aplauso para José Claudio Escribano, integrante del directorio de S.A. La Nación, quien días atrás fue reconocido como personalidad destacada por la Legislatura porteña. Hubo felicitaciones y recomendaciones a repasar su discurso del día de la distinción, que fue publicado por LA NACION el 14 de agosto.

La administración de Javier Milei también envió a la cena de ADEPA al portavoz presidencial,

Manuel Adorni, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero. Entre los presentes también estuvieron el exministro de Educación Nicolás Trotta y los diputados Gisela Marziotta (Unión por la Patria) y Alejandro Finocchiaro (Pro).

A lo largo de estos casi nueve meses de administración libertaria, ADEPA realizó distintos llamamientos ante las criticas del presidente Javier Milei sobre la prensa. En abril pasado, cuando el mandatario afirmó que "el periodismo se ha prostituido al calor de la pauta oficial", ADEPA sostuvo que "todo funcionario tiene derecho a disentir, desmentir, replicar y criticar una información u opinión publicadas. Incluso el funcionario puede sentirse agraviado y tiene derecho a defenderse. Pero debe hacerlo honrando su responsabilidad institucional". En esa línea, agregó: "Reemplazar esa actitud, aun firme y vehemente, por la argumentación descalificante, el ataque ad hominem, la injuria o la generalización estigmatizante de la profesión, genera un clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística".

# Allanamiento por los alimentos

CAPITAL HUMANO. Casanello ordenó un operativo para buscar pruebas

En el marco de la causa por la presunta omisión de entrega de alimentos almacenados por el Gobierno, el juez federal Sebastián Casanello ordenó un operativo en un edificio del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, en busca de mientos de la mercaderia.

El juez le ordenó al ministerio que entregara, de modo "inmediato", el "back up" de la computadora del director de Logística del ministerio -quien centralizaría la información que busca el juzgado-, todas las órdenes de entrega de alimentos desde el 27 de mayo, los partes diarios de los dos depósitos bajo investigación

con las salidas y entradas junto el stock de alimentos, y el estado y vencimiento de los productos. Según lo denunciado, la comida debió haber sido repartida a comedores sociales, pero el Gobierno la retuvo ilegalmente.

El operativo se realizó en la seinformación relativa a los movide de la Dirección Logística del Ministerio de Capital Humano, en Avenida de Mayo 869.

En esta causa se investiga una freno en la entrega de alimentos que estaban destinados a comedores sociales. Puntualmente. se busca determinar si existieron ilegalidades en el manejo de la comida acopiada en un depósito de Villa Martelli, en el Gran Buenos Aires, y otro de Tucu-

mán. Según fuentes vinculadas a Pettovello, "en realidad no es que no se estaban distribuyendo, sino que se resolvió no tercerizar su distribución a través de las organizaciones sociales, que son justamente las que hicieron la denuncia".

Según informó Capital Humano "la cantidad de kilos que se encontraban disponibles para el convenio por escuelas vulnerables es un total de 2.583.221 kilos. La cantidad entregada a la fecha es un total de 2.230.573 kilos. Esta cifra equivale al 86% del total de alimentos del convenio de escuelas vulnerables, quedando un pendiente de entrega del

# Participaciones sociales

4318 8888

RECORDATORIOS

MARTA SIMONCINI de PRADA. - Con motivo de tu cumpleaños te recordamos con el cariño de siempre. Te extrañamos, Mario y Santiago

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

# Fernández se victimizó y dijo que el caso de los seguros es una persecución

SOSPECHAS. Volvió a criticar al juez Ercolini y apuntó contra el fiscal Rívolo; dijo que nunca intercedió por su amigo Martínez Sosa para que consiguiera negocios en el gobierno

Hernán Cappiello LA NACION

El expresidente Alberto Fernández se defendió en la causa en la que es investigado por favorecer la contratación de seguros del Estado con productores allegados a él: sostuvo que la denuncia es "una persecución política direccionada desde el sistema penal" y apuntalada por la mirada ideológica antiestatal del Gobierno; que no señala ningún delito y que está basada en vaguedades y recortes de diarios con datos falsos e imprecisos.

Con duras críticas a la Justicia, en un escrito de 48 páginas que presentó ante el juez federal Julián Ercolini, redactado en primera persona, pero que lleva también la firma de su abogada Mariana Barbitta, el expresidente señala que el decreto que firmó para obligar a contratar los seguros del Estado con Nación Seguros buscaba que las primas no fueran a parar a manos de "empresas extranjeras" y que expresamente preveía que no falsas", dijo el expresidente. debía haber intermediarios.

Fernández está en la mira por los chats de su secretaria María Cantero, que aparece intercediendo para conseguir negocios para su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa, con organismos del gobierno anterior.

Esta es la primera presentación de Fernández en este expediente, donde hay más de 30 acusados, entre ellos él mismo, Cantero, Martínez Sosa y empresarios de seguros; una causa en la que se secuestraron los celulares de los acusados y se está completando la prueba para llamar a los imputados a prestar declaración indagatoria.

Fernández señala que la denuncia se basó en lo que publicaron Clarín e Infobae, que fue usado como base "para interponer denuncias por parte de funcionarios judiciales, diputados/as, o sectores allegados al gobierno entrante".

"Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia Penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitra-



Fernández buscó tomar distancia del broker Martínez Sosa

riamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias

Fernández señaló que la denuncia tiene un "tinte ideológico" económico, libertario, toda vez que "se pone como foco de la denuncia el 'monopolio' en el ámbito de seguros estatales", en consonancia con la idea de la intervención mínima del Estado en la economía.

El expresidente señaló que su decreto, que encomienda contratar con Nación Seguros, buscaba favorecer al Estado al volcar allí los recursos de estas contrataciones. "Se trató de una decisión que buscó que el dinero que el Estado nacional paga para asegurar sus riesgos, quede en manos del mismo Estado", escribió.

Yagregó: "Tuvo un propósito expreso fundado en razones de política económica que no fue otro que mantener a los recursos del Estado dentro de las arcas públicas y evitar retiros de divisas a través de reaseguros en el extranjero".

Aunque los indicios muestran como se tejían negocios en torno a su secretaria privada, Fernández intentó despegarse de la maniobra.

"Simplemente cuestionaron un decreto con esa mirada ideológico-económica, que no es más que una mera oposición a la manera de gestionar el Estado, pero que un delito", manifestó, y dijo que la contratación con intervención estatal "es vista como una irregularidad".

Fernández insistió en que Ercolini no le da garantías de imparcialidad y señaló que el dictamen del fiscal Carlos Rívolo no contiene los "datos mínimos para poner en movimiento la acción penal, salvo que, desde la Justicia Federal, se entiendan como suficientes 'datos mínimos' a la citación de fuentes periodísticas que no se sustentan en ningún documento, declaración u acto válido".

Indicó que "el presidente de la Nación no tuvo ni tiene ninguna injerencia" en esas contrataciones. Dijo que es "totalmente ajeno" a las empresas de Martínez Sosa y afirmó: "Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro el Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vinculo comercial con Héctor Martínez Sosa".

El expresidente no hizo mención a los chats con su exsecretaria en los que le dice que él se encargaría de que Martínez Sosa consiguiera las pólizas de la Cancillería ni a los que aludían a las pólizas de

Fabricaciones Militares.

Fernández relató que Martínez de ninguna manera constituye Sosa "ha sido contratado por todos los partidos políticos que han ocupado el gobierno nacional", desde antes de que él asumiera el poder.

ARCHIVO

"Luego del dictado el decreto 823/2021 -dijo el expresidente-, ninguna póliza se contrató con la intervención de un productor de seguros".

Fernández relató que lo que sí hubo fueron organismos que requirieron a Nación Seguros SA la designación de un "asesor" que les aconsejara sobre cuáles eran los riesgos por cubrir y eventualmente diligenciara el cobro de siniestros. "Esta figura no aparece en el decreto, pero es una práctica habitual en el mercado de seguros", afirmó. Y dijo que cuando los seguros del Estado se monopolizaron, Nación Seguros SA acotó las comisiones al 10% del precio de la prima.

Dijo que de los chats que trascendieron se advierte su "desconocimiento y falta de entendimiento" de las supuestas irregularidades que se informaban en la nota de Clarín. Y dijo que la prueba es que le pidió información al extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano para saber que ocurría.

#### Cuadernos: rechazan pedidos de empresarios

corrupción. Querían deslegitimar los dichos de los arrepentidos

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó recursos extraordinarios de empresarios acusados en la causa de los cuadernos de las coimas para que la Corte Suprema revise la validez de las declaraciones de "arrepentidos" que admitieron haber pagado y recibido sobornos para mantener contratos de obra pública durante el kirchnerismo. Ahora los acusados pueden intentar recurrir directamente al máximo tribunal mediante una queja.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con intervención de los jueces Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, no hizo lugar a tres recursos extraordinarios interpuestos por los abogados de Sandro Férgola -exfuncionario de Vialidad Nacional-, de Aldo Benito Roggio y de Ricardo Santiago Scuncia, ambos de la empresa Benito Roggio e Hijos SA.

De esta forma, la Casación respaldó la decisión del Tribunal Oral Federal No 7, que está organizando el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y más de 160 acusados, que había rechazado pedidos de nulidad de esas declaraciones.

La medida se tomó en la causa CFP 13816/2018, que es un desprendimiento de la investigación iniciada por el fallecido juez Claudio Bonadio por la presunta asociación ilícita en la que fueron involucrados la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, otros exfuncionarios y empresarios.

La supuesta organización investigada tenía como fin organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que desarrolló sus actividades aproximadamente desde 2003 hasta noviembre de 2015.

Este expediente en particular, acumulado a la causa principal de "los cuadernos de las coimas", se formó para profundizar la investigación respecto del sistema de recaudación ilegal en el ámbito del ex-Ministerio de Planificación Federal Nacional, vinculado con las obras públicas civiles adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad.

En el anterior planteo ante el Tribunal Oral Federal y luego en la Casación, las defensas de Aldo Benito Roggio y de Ricardo Santiago Scuncia cuestionaron la declaración indagatoria brindada por Roggio ante el juez Bonadio. Dijeron que el magistrado-mediante sus preguntas- excedió el objeto procesal atribuido al imputado, y que de esa manera amplió la investigación a asuntos no contemplados, tales como una supuesta cartelización en la obra pública. Asimismo, criticó el modo en que se registraron las declaraciones de los imputados colaboradores en la causa.

Por su parte, el defensor de Sandro Férgola consideró nulos los acuerdos de colaboración con algunos imputados -por no cumplir con una registración adecuada- y todo lo actuado en consecuencia, como también la manera en que el juez de instrucción y el fiscal intervinieron en este proceso. La fiscalía se opuso los planteos de los letrados. •

# Otro intento de desacreditar la denuncia de Yañez

Alberto Fernández presentó documentos sobre la salud mental de la ex primera dama

El expresidente Alberto Fernández presentó ayer documentación clínica sobre el estado de salud mental de Fabiola Yañez, en un intento de abonar la idea de un desequilibrio psicológico.

La abogada de Fernández, Silvina Carreira, se presentó ayer al filo del cierre de la actividad judicial en los tribunales y dejó un sobre con supuestas evidencias, dijeron a LA NACION fuentes allegadas al caso.

Se trata de "prueba documental" relacionada con la salud de Yañez que viene a completar la historia clínica de la ex primera dama en el

Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), que dirige el diputado radical Facundo Manes.

La presentación se suma a la declaración de una exempleada que impulsó Fernández, que ante un escribano dijo que Yañez era afecta al alcohol y que tenía moretones por los golpes que se daba cuando se caía por efecto de la bebida.

Fernández viene negando que golpeara a Yañez y empezó la testigo a construir su defensa. Ahora sumó documentos para poner en tela de juicio la salud mental de su exmujer.

Toda esta evidencia puede tener un aspecto negativo para Fernández, evaluaron fuentes en los tribunales en diálogo con LA NACION, ya que, por un lado, si su exmujer era alcohólica y la dejó sin cuidados, con su hijo chiquito, podría configurarse el delito de abandono de persona. Y por otro lado, si tenía algún desequilibrio emocional, sería un agravante en caso de que se probara que fue víctima de golpes.

El expresidente presentó "anotaciones personales y documentación médica" de Yañez que pueden dar datos sobre su condición médica cuando ocurrieron los episodios deviolencia que denunció. Además de esta prueba, la defensa de Alberto Fernandez aporto "un informe pericial caligráfico" que da fe de que las anotaciones manuscritas pertenecen a su autor.

Los documentos presentados son "un material impreso" que tiene "anotaciones manuscritas" y cuadernos parcialmente utilizados con anotaciones manuscritas cuya autoría quedó certificada por los peritos, dijeron allegados a la defensa de Fernández. Según el informe pericial, toda la documentación contiene caligrafía de una misma persona, señalaron las fuentes. El peritaje caligráfico se realizó para constatar que toda la prueba corresponde a una misma persona. Ahora, la defensa pretende que la fiscalía haga su propio peritaje para constatar que la escritura de los cuadernos es de Yañez.

Ayer, la defensa de Fernández hizo otra presentación en un sobre cerrado que está depositado en la fiscalía, acompañado de un escrito. El sobre contiene un acta notarial donde una testigo secreta, identificada como "A", declaró que Yañez era afecta a la bebida y que tenía golpes por sus caídas producto del alcohol. Se trata de un ama de llaves que sigue trabajando para Alberto Fernández.

ECONOMÍA 17 LA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

# DÓLAR

Minorista \$988,06 ¥ (ANT: \$988,62) CCL \$1289,04 ¥ (ANT: \$1291.78) Mayorista \$950,50 A (ANT: \$949,50) Paralelo \$1315,00 ▼(ANT: \$1335,00)

Turista \$1552,00 A (ANT: \$1551,20)

\$1053,99 \(\text{(ANT: \$1054.51)}\) Euro Real \$169,09 \(\text{ (ANT: \$171,28)}\)

Reservas 27.766 ▼ (ANT: 27.860) en millones de US\$

# ARBA sumó una cuota extra al impuesto inmobiliario que duplica el monto de la anterior

GOLPE AL BOLSILLO. Alcanzaría a inmuebles con una valuación fiscal superior a \$2.755.553; según el ente bonaerense, solo afecta al 9% de las partidas, pero hay boletas que dejan dudas



#### Candela Contreras

LA NACION

La última cuota del impuesto inmobiliario urbano de la provincia de Buenos Aires genera preocupación entre los contribuyentes. Es que, en la página web de la Agencia de Recaudación provincial (ARBA), ya se puede conocer el importe a pagar y -en muchos casos-duplica el valor de la cuota anterior y excede la inflación acumulada en el año.

Según ARBA, solo el 9% de las partidas inmobiliarias son las que se verán impactadas por esta cuota adicional, que no podrá superar el 20% del total del impuesto anual y representa un incremento de alrededor del 100% respecto de la última cuota (la número 4). Este extra se aplica -de acuerdo con la ley impositiva- cuando en el impuesto inmobiliario urbano edificado la base imponible correspondiente al inmueble o a la sumatoria de la base imponible del conjunto de ellos, supere los \$31.465.000. Para el resto de los contribuyentes, la cuota tendrá el mismo valor que las anteriores.

Cabeaclararquelabaseimponible no se debe confundir con la valuación fiscal ni con el valor de mercado. Según afirmó ARBA ante la consulta de LANACION, los inmuebles que superen

una base imponible de \$31.465.000 equivalen a un valor de mercado de alrededor de US\$650.000. Sin embargo, hay contribuyentes con propiedades cuyo valor de mercado es mucho menor pero igualmente están recibiendo esta cuota adicional, ya que sus bases imponibles superan los \$31.465.000.

Para calcular la base imponible de un inmueble y saber si un contribuyente ingresa dentro del universo que debe abonar la cuota extra, se debe multiplicar la valuación fiscal por el coeficiente II,41876. Por lo que, al hacer el cálculo, todas las propiedades de la provincia de Buenos Aires que tengan una valuación fiscal inferior a \$2.755.553 no severían impactadas por el adicional.

El procedimiento utilizado para determinar los coeficientes de ajustegenerócontroversia:entre la cuota 1delimpuesto, que venció en febrero, y la cuota 2, que lo hizo en abril, huboun incremento equivalente al 20%. Porsuparte, las cuotas 3 v 4 - que vencieron en junio y agosto-no sufrieron aumentos. Pero la última cuota, que venceráen octubre, refleja un monto del 100% más alto respecto de las anteriores (2, 3 y 4) porque se le agrega una cuota como adicional.

Desde ARBA explican que no se trata de un aumento, sino que el in-

cremento en el monto "equivale a una cuota adicional", y lo fundamentan con la ley tarifaria, en la que se establece que las áreas responsables del gobierno de Axel Kicillof pueden aplicar un adicional en determinados bienes y servicios. Por lo que "el valor reflejado en la cuota 5 no representa un ajuste del 100% sobre la anterior, sino que es una cuota adicional que se suma a esta cuota", afirman desde el organismo.

Esta suba, sea de una forma o de otra, pegade lleno en el bolsillo de los contribuyentes y no está discriminada en la boleta ni en la web, sino que representa un adicional incluido en el monto de la cuota 5 y deberá abonarse en el vencimiento de octubre. Para comprender el monto a pagar en el próximo vencimiento, a continuación se pueden observar dos casos concretos de actualizaciones reales del impuesto inmobiliario:

Un caso, por ejemplo, es el de un contribuyente que tuvo una primera cuota que venció en febrero de 2024 con un valor de \$90.474. La segunda cuota, que venció en abril, subió a \$108.568, reflejando un aumento del 20%. Las cuotas 3 y 4, que vencieron en junio y agosto, respectivamente, no sufrieron modificaciones en su valor. Sin embargo, en la cuota 5, con vencimiento en oc-

tubre, se deberán abonar \$217.434 por el adicional, lo que representa un incremento de algomás del 100% respecto al pago anterior.

Ahora, muchos se preguntan qué pasa con los que pagaron el impuesto de forma anual. En este caso, los contribuyentes que abonaron el impuesto de forma anticipada igual deberán abonar esa cuota extraque, como la cuota 5, también vence el 10 de octubre.

#### ¿Esta suba sigue la inflación?

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación acumulada hasta julio de 2024 fue del 87%. "En el caso de que la inflación de los próximos dos meses se mantenga en niveles de un 4% mensual, se estima que la inflación acumulada a septiembre será del 102,25%", explica Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. De ser asi, con estas previsiones, en la cuota 5 de ARBA se observa un 140% más a pagar con respecto a la cuota 1, y superaría la inflación registrada en el mismo período (febrero-octubre).

que la cuota adicional no tiene que ver con la inflación, sino con lo que habilita a hacer la ley impositiva en el artículo 138, que establece el pago

adicional para aquellos inmuebles de la planta urbana edificada, tanto en su componente básico como complementario, cuya base imponibledel inmueble o del conjunto de ellos supere los \$31.465.000.

La situación se agrava con la eliminación de los beneficios por pago en término y la adhesión a la boleta electrónica o al débito automático, lo que incrementó aún más el valor del impuesto inmobiliario para quienes cumplían con sus obligaciones fiscales de manera regular.

La ley impositiva de 2024, sancionada en 2023, estableció que ARBA tendría la facultad de aplicar un coeficiente de actualización a las cuotas del impuesto inmobiliario en sus componentes básico y complementario- y del impuesto a los automotores -respecto de vehículos automotores y embarcaciones deportivas o de recreación-, con un tope que no podría exceder la tasa de interés del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en operaciones de descuento a 30 días, incrementada en hasta un 100%.

ARBA reglamentó la determinación del coeficiente mediante la resolución normativa 8/2024 y su modificatoria, la resolución normativa 12/2024, pero sin establecer la fórmula ni dar precisiones en su cálculo. "Esta última resolución causó mayor incertidumbre porque indicó que la agencia de recaudación establecerá el coeficiente de actualización de acuerdo con la ponderación de las variables económicas que realice, hasta el límite previsto en la ley", explica Domínguez. Es decir que, se cambió la forma en que se haría el ajuste, pero no se había establecido la fórmula nueva ni habían dado precisiones sobre su cálculo. Antes de esta resolución, las cinco cuotas que se pagaban del impuesto inmobiliario eran iguales.

#### El impuesto y los alquileres

En todos los inmuebles el pago del impuesto inmobiliario corresponde al propietario. En el caso de los alquileres, de acuerdo con los contratos firmados bajo la ley ya derogada, el impuesto inmobiliario estaba a cargo de los propietarios, por lo que aquellos que tengan vigentes contratos firmados bajo la ley de alquileres sancionada en julio de 2020 y derogada en diciembre de 2023 pero que siguen vigentes hasta su finalización será el propietario quien tendrá que asumir este costo adicional.

Domínguez detalla lo que sucede si el propietario tiene más de un inmueble en la provincia de Buenos Aires: "Cada inmueble se analiza por separado y después se examina en qué escala cae de acuerdo a la sumatoria de bases imponibles para determinar el aumento que le corresponde".

En la ciudad de Buenos Aires este mismoimpuestoseactualizaen función del índice de precios al consumidor (IPC) de la misma ciudad. En detalle, se aplica el indice de cinco meses para atrás. Por ejemplo, en enero de 2024 se aplica el IPC de CA-BA de agosto de 2023, en febrero el de septiembre y así sucesivamente.

Paraelespecialista, la línea diviso-Perodesde el organismo aseguran ria de la General Paz define qué tan brusco es el impacto del aumento. "En la ciudad hay una actualización, pero no estan brusca como la que se pretende en la provincia", dice. •

# Las provincias ponen en riesgo la principal apuesta de Milei

BLANQUEO. La mayoría aún no adhirió a la exteriorización, y eso complica algunas operaciones, sobre todo las que se hacen en pesos; allí aparecen costos impositivos ocultos

#### Francisco Jueguen

LA NACION

La ALyC recibió un mensaje de un cliente que ya estaba arrepentido de lo que había hecho. Contaba a quien se encargaba de sus inversiones que había ido a depositar pesos en negro en una cuenta especial abierta para blanquear su dinero. "Al segundo, le retuvieron 3% de Ingresos Brutos", dijo.

Esta situación comenzó a multiplicarse entre quienes piensan en ingresar a la principal apuesta del Gobierno: el régimen de regularización de activos. Pero entre quienes lo hacen en pesos y no en dólares, donde está el foco oficial.

A pesar de que fue vendido como "gratuito" para quienes quieran blanquear menos de US\$100.000 o dejen depositados sus billetes hasta fines de 2025 en una cuenta especial, ese "costo oculto" aparece. Y no es un costo menor. Puede ser de más de la mitad de la alícuota de 5% sobre el excedente de los US\$100.000 en la primera etapa del blanqueo, que llega hasta el 30 de noviembre.

Este inconveniente no solo podría afectar parcialmente el éxito de una herramienta fundamental para una economía en crisis creada por el ministro Luis Caputo, sino que, además, transcurre en una escena plagada de batallas políticas encabezadas por el gobierno de Javier Milei y los distritos donde están los mayores contribuyentes, entre ellos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia.

La historia es la siguiente y se construyó de esta manera. El artículo 42 del paquete fiscal aprobado meses atrás rezaba: "Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen de regularización de activos adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones".

Lo cierto es que, hasta la fecha, solo Neuquén y Córdoba adhirieron. La provincia de Buenos Aires, que lidera Axel Kicillof, y la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, no lo hicieron aún. En el primer caso, se trata de un opositor acérrimo al Gobierno. En el segundo, de un distrito en tensión con el oficialismo nacional por los fondos coparticipables, entre otros focos. Vale la aclaración: el resto de los distritos, que suelen usar estas cartas como instrumentos de negociación, tampoco lo aprobaron.

Sin adhesión en los principales distritos en los que se mueven los grandes contribuyentes, algunos depósitos en pesos en una cuenta especial para el blanqueo sufren automáticamente una retención de un porcentaje-variable-por Ingresos Brutos. Los municípios también deberían adherir, por lo que existe la posibilidad de que una compañía que decida blanquear su patrimonio quede a merced de un cobro extra por la tasa de higiene y limpieza si los intendentes no avanzan en sumarse a la apuesta del Gobierno.

Más precisamente, si un contribuyente quiere blanquear y se encuentra en el padrón del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) - régimen de retenciones sobre acreditaciones bancarias del impuesto sobre los ingresos brutos-, automáticamente el



El jefe de gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo

ARCHIVO

banco tiene la obligación de "chupar" parte del depósito. La entidad financiera no tiene la posibilidad de no hacerlo, ya que la provincia no está adherida al blanqueo (Ingresos Brutos es un impuesto provincial) y no existe, como con el blanqueo de Mauricio Macri, una contraorden del Banco Central (BCRA).

#### Roces políticos

Algunas versiones indican que en la ciudad de Buenos Aires existe un borrador para la adhesión al blanqueo, pero no vería la luz hasta que haya acuerdo por la coparticipación. Ese borrador, contaron dos expertos que tuvieron acceso, tiene también una moratoria.

"Son discusiones distintas", se excusaron fuentes de la Ciudad cuando se las consultó. Agregaron que van a sumarse y "sin cobrar Ingresos Brutos", pero no pusieron fecha precisa todavía.

Otras fuentes del gobierno porteño explicaron, en tanto, que no se está gravando el blanqueo, aunque sí confirmaron que, al no estar adheridos a la exteriorización, se retiene sobre cualquier ingreso en una cuenta bancaria relacionada con una actividad comercial inscripta en Ingresos Brutos. "Para la adhesión hay tiempo. Está en análisis a nivel político", explicaron esas fuentes.

LA NACION también consultó al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Economía, pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta de esas dependencias.

En ARBA confirmaron que, de acuerdo con lo definido por la comisión arbitral para los impuestos provinciales, se están practicando las retenciones por Ingresos Brutos en las cuentas en pesos, advirtieron que la adhesión es una decisión de la autoridad máxima de la política de la provincia (Kicillof) y recorda-

ron que la retención es igualmente un pago "a cuenta" del impuesto.

Sobre esto último, vale recordar que la cantidad de regimenes cruzados de percepciones, retenciones y anticipos logró que las agencias de recaudación en el país abandonaran, por ejemplo, las fiscalizaciones para recostarse en esas herramientas pasivas pero polémicas frente al contribuyente y a la inflación.

Los saldos suelen terminar a favor del contribuyente y por mucho, lo que implica un financiamiento a tasa cero para los fiscos (gobiernos provinciales). En abril pasado, la Unión Industrial Argentina (UIA) realizó una encuesta entre más de 100 empresas en la que detectó que los saldos a favor de Ingresos Brutos que las provincias les deben a las firmasalcanzan montos equivalentes a los \$54.000 millones, mientras que el 57% de estos saldos se generan en jurisdicciones en las que las compañías ni siguiera tienen establecimientos.

"Generalmente, lo que deben de saldo a favor son dos años de recaudación. Es una locura. Es plata que le 'chorean' al contribuyente y son saldos irrecuperables. Encima se van licuando. Se los roban directamente con un régimen de recaudación anticipada", contó un tributarista que prefirió el anonimato esta vez.

#### Qué dicen los expertos

"No pagás el 5% nacional, pero te cobran el 3% provincial. Puede cambiar la ecuación financiera de quien decide entrar al blanqueo", afirmó Martín Caranta, socio de Lisicki, Litvin y Asociados.

"Hay una anarquía fiscal, El Estado tiene una ley y las provincias, no. Genera una inseguridad jurídica muy grande", agregó, y recordó que el impuesto del blanqueo se coparticipa también entre las pro-

vincias. "Si el blanqueo tiene menos éxito por esto, es un problema para todos", explicó.

"El tema de la recaudación de Ingresos Brutos o de impuestos provinciales y tasas municipales puede complicar a la gente, que quizá no entre al blanqueo porque si le aplican Ingresos Brutos es un costo alto", dijo el experto en impuestos Sebastián Domínguez. "Se entiende que es más común que los ajustes de Ingresos Brutos se lo hagan a las empresas y no a personas humanas que blanqueen, pero ahí dependerá de la actividad de la persona humana", agregó el especialista en impuestos.

"Es un problema", coincidió el abogado Diego Fraga. "A nivel provincial y de la ciudad de Buenos Aires hay un montón de regímenes de retención y percepción, sobre todo el Sircreb, que, en la medida en que el contribuyente esté dentro de esos padrones, le pueden aplicar las retenciones en cuentas bancarias. La ley de blanqueo lo que hace es eximir del impuesto sobre los débitos y créditos [al cheque], pero con las provincias, como no puede hacer nada, entonces lo que hace es invitarlas a adherir", afirmó el especialista.

Fraga recordó que en el blanqueo que ofreció Mauricio Macri, para evitar estas situaciones que "atentan contra el blanqueo", se publicó una normativa del Banco Central que prohibía a los bancos hacer este tipo de retenciones y percepciones en las cuentas especiales para la exteriorización.

"Es un problema muy importante al que no le dieron [en el Gobierno] la debida importancia", agregó. "Imaginate una persona que piensa que va a blanquear gratis y de golpe le retienen el 2,5%. Es una barbaridad", concluyó Fraga. •

#### Crecen los depósitos en dólares por el impulso del blanqueo

Subieron a un ritmo de US\$65 millones diarios en la última semana

Javier Blanco

LA NACION

Impulsados por las adhesiones al blanqueo, los depósitos privados en moneda extranjera bajo administración del sistema financiero local crecieron a un promedio de US\$65 millones por jornada durante la última semana.

En los bancos y agentes actuantes hay coincidencia: el despegue que llevó al stock de estas colocaciones a superar los US\$19.000 millones y volver a un nivel que no mostraban desde mediados de enero de 2020 se debe a los ingresos que comienza a nutrir las cuentas especiales de regularización de activos (CERA), el vehículo que todo interesado en tomar parte del blanqueo debe usar para exteriorizar sus tenencias no declaradas en el país o traer fondos del exterior.

Es que, como la estadística del Banco Central (BCRA) no discrimina entre las cuentas tradicionales en divisas y las nuevas cuentas especiales relacionadas con esta operatoria, no hay forma cierta de determinar cuánto del aumento responde a cada una de ellas. Sin embargo, los que trabajan en el tema no dudan: el 90% (o algo más) del crecimiento en casi US\$500 millones registrado en los últimos 10 días - con cifras al día 24 - se debió a ingresos en las CERA.

"Las consultas sobre la operatoria y adhesión viene creciendo de manera sostenida en los últimos días. Algunos manifiestan interés, pero muchos otros ya tienen la decisión tomada e incluso se apuran a abrir la CERA para poder disponer luego de esos fondos e invertirlos en instrumentos que al menos les compensen los costos que enfrentan por sumarseal blanqueo", explicó un ejecutivo de un agente de liquidación y compensación (Alyc) que se muestra muy activo captando interesados en el blanqueo.

#### Tomando ritmo

"La operatoria va tomando ritmo tras un inicio más dubitativo. Y los ingresos a las cuentas, también", coincidieron desde un banco privado líder. Y eso cuando, según denuncian por redes muchos clientes, aún varias entidades se mantienen reacias a aceptar dólares deteriorados, o con marcas, roturas y otras se resisten a aceptar los "cara chica".

La expectativa es que este aumento se sostenga e incluso tome mayor velocidad en la segunda mitad del mes próximo, tomando en cuenta que el 30 de septiembre vence el plazo para blanquear a costo cero hasta US\$100.000 y, según coinciden, es uno de los segmentos en los que más interés despertó la oferta oficial.

"El blanqueo claramente está arrancando, pero es todavía temprano para hacer conjeturas sobre su magnitud. Deberíamos ver una aceleración de los depósitos en las próximas semanas a medida que nos acercamos al 30 de septiembre, fecha límite para blanquear con la multa más baja de 5% (a menos que haya prórroga)", observaron desde la consultora 1816 en un informe.

LA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

# El Gobierno elimina trabas para la importación de insumos

SIMPLIFICACIÓN. La medida anunciada ayer por Economía incluye al acero, al aluminio y materiales para la construcción; también se aguardan cambios en un régimen de repuestos

#### María Julieta Rumi

LA NACION

La Secretaría de Industria y Comercio anunció ayer que modificará el reglamento técnico (RT) del acero, algo que, según la dependencia oficial, permitirá "simplificar y bajar los costos del proceso de importación de este producto, que en la Argentina es hasta un 50% más caro que el promedio mundial".

Según el comunicado oficial, "con esta decisión, el 31% de las importaciones de acero ya no tendrán intervención aduanera y habrá mayor oferta, lo que redundará en más competencia y baja de precios".

La medida alcanza a los principales productos de acero para la construcción, como chapas (techos, cerramientos, estructuras portantes), perfiles, hierro redondo para hormigón, mallas y vigas, y tubos.

"La iniciativa del Gobierno permitirá simplificar trámites y baiar costos para sectores claves de la producción. De esta manera, la industria automotriz, autopartista y metalmecánica ya no tendrá que tramitar excepciones para importar acero que no se destina a la construcción. Lo mismo sucederá con chapas para lavarropas y línea blanca, que podrán integrar chapas de acero sin necesidad de realizar trámites", indicó la nota, y agregó que en la actualidad, para validar el acero, las certificadoras locales (en la mayoría de los casos era el INTI) debían visitar la planta del proveedor extranjero dos veces por año, generando altos costos en viáticos: "Con este cambio, no solo esa visita pasará a ser una vez cada dos años, sino que los proveedores extranjeros que ya cuenten con una certificación internacional no deberán realizar el trámite".

Así, los productos de acero que se destinan a la construcción tendrán costos de certificación inferiores



Comercio cambió un reglamento técnico, lo que bajaría los costos de importación de acero

ARCHIVO

por el menor costo de las certificaciones internacionales, siempre, según la mirada del Gobierno.

Según afirmó a la nacion Juan Carlos Hallak, exsubsecretario de Inserción Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri, el reglamento del acero incluía muchas posiciones arancelarias cuyo principal uso no era para la construcción. "El reglamento incluía aceros con la excusa de que podrían usarse con ese fin. En los hechos, trababan potencial competencia en aceros planos. La medida debería ayudar a disciplinar los precios de un insumo clave. Cuánto no sé; igual, la industria, agradecida. Para los aceros efectivamente usados en la construcción, principalmente no planos, también facilita y da previsibilidad a la importación, ayudan-

do a disciplinar el precio del acero local. Cuánto impacta tampoco sé, pero algo seguro ayuda a bajar los costos de la construcción", opinó.

Fuentes de la Cámara del Acero dijeron a este diario que celebran la desburocratización que está llevando adelante el Gobierno, pero que el reglamento tiene 25 años y es un tema de seguridad. "No es que inventamos la pólvora, sino que estos reglamentos se aplican en todos los países. Si los productos cumplen con las normas argentinas que entren lo que quieran. Es lo que manifestamos siempre. No negamos la competencia, perosí pedimos igualdad de condiciones. No sabemos si la norma que cubre los productos tiene igualdad de condiciones con una norma IRAM", señalaron.

En ese sentido, el titular de la

Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Elio del Re, manifestó: "La eliminación de trabas burocráticas para la importación de insumos difundidos representan un paso en la dirección correcta".

Aunque, por otro lado, el representante de los metalúrgicos sostuvo que medidas como estas deben tener un "enfoque equilibrado".

"Es necesario asegurarnos que el crecimiento de las importaciones no afecte negativamente a la producción local", advirtió.

La resolución, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial, incluye a su vez la unificación de los reglamentos técnicos de materiales para la construcción con el objetivo de aplicar normativas comunes a esos bienes.

Se incluye también la unificación

de los reglamentos técnicos de tableros compensados de madera, cemento y materiales para instalaciones eléctricas, y la derogación de los RT de radiadores de aluminio, barras y perfiles, colectores solares y sistemas solares compactos, y placas y baldosas cerámicas.

Además, se simplificará la importación de otros insumos, como cemento y materiales para instalaciones eléctricas, y se eliminarán controles que constituían barreras paraarancelarias a la importación de productos, como placas y baldosas cerámicas, radiadores de aluminio y colectores solares, de acuerdo con la versión oficial.

A través de un decreto presidencial, el Gobierno también avanzará en la digitalización y transformación del régimen de reposición de existencias (Repostock), un sistema que permite reponer el stock de insumos importados que hayan sido usados en exportaciones industriales. Según informaron, era casi obsoleto, ya que solo 73 empresas lo usaron en 2023, teniendo en cuenta que hay un universo de más de 5000 empresas exportadoras que podrían usarlo.

El beneficio permite volver a importar sin impuestos los bienes utilizados en una exportación anterior, lo que le posibilita a los productos argentinos ser más competitivos en el mercado internacional.

"Las publicaciones de estas medidas son muy positivas y sin dudas forman parte de los resultados de una sostenida labor conjunta entre el sector privado y el Gobierno para el desarrolloy fortalecimiento de nuestra industria", señaló Martín Zuppi, presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), en un comunicado enviado ayer a los medios.

Para la entidad, la eliminación del trámite de excepción para importar aceros "es un paso más en la desburocratización y simplificación de procedimientos que redundan en una reducción de tiempos y recursos".

"Por otra parte, la digitalización del Repostock se traduce en un avance sustancial en los tiempos del proceso administrativo y permitirá que muchas más autopartistas y terminales utilicen el sistema por la reducción de los plazos de los trámites y la optimización de los recursos que finalmente contribuyen a la mejora de costos y a la tan necesaria competitividad exportadora del sector automotor", agregaron. •

# YPF: piden que se rechace el acceso a mails de funcionarios

LITIGIO. Abogados de la Argentina solicitaron que no se haga lugar a la petición de un demandante en el juicio por expropiación

#### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.-Losabogados de la Argentina enviaron una nueva carta a la jueza Loretta Preska para solicitarle que rechace un pedido para acceder a los correos electrónicos y mensajes enviados por WhatsApp de altos funcionarios del gobierno de Javier Milei y Alberto Fernández presentado por los representantes de Burford Capital en la última puja en el juicio por la expropiación de YPF en Nueva York.

Robert J. Giuffra, uno de los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, que representa al país, indicó en una carta a Preska que "es improbable" que el ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa, y otros funcionarios tengan o hayan tenido interacciones día a día con YPF o el Banco Central. A su vez, Giuffra sostuvo que Santiago Caputo, asesor del presidente Milei y uno de los miembros de su primer anillo de confianza en la Casa Rosada, "no

es un funcionario público", y ni siquiera tiene una cuenta de correo electrónico oficial. "Es un consultor", escribió el representante de la Argentina.

El juicio por la expropiación de YPF en Nueva York está enfocado ahora en una puja que amenaza con exponer los secretos y entretelones del vínculo del gobierno nacional con la energética, y también la cocina de la política económica argentina. Burford, que adquirió los derechos de las demandas del grupo Petersen y el fondo Eton Park por la expropiación de YPF, obtuvo una sentencia a su favor para cobrar una indemnización por US\$16.100 millones de dólares más intereses. Ahora busca desde hace meses acceder a información oficial para conseguir luego que la Justicia norteamericana dictamine que YPF yel Banco Central son un "alter ego" de la República Argentina. De conseguirlo, Burford podría desplegar una ofensiva global para intentar embargar activos argentinos y forzar el cobro de su sentencia en una

negociación con el Gobierno.

Los demandantes de la Argentina solicitaron a Preska acceder a todas las interacciones electrónicas. incluidos correos electrónicos de Gmail, y chats en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, de una lista de 27 funcionarios actuales y del gobierno de Alberto Fernández. En esa lista aparecen, entre otros, Luis y Santiago Caputo, y también Massa, Eduardo "Wado" de Pedro, Guillermo Michel, Julio Vitobello, José Ignacio de Mendiguren, Matías Tombolini o Gabriel Rubinstein, quienes ocuparon puestos de primera o segunda línea en el gabinete nacional en el gobierno anterior.

#### "Estatribunal padabar

"Este tribunal no debería aceptar la exigencia de los demandantes de realizar una expedición de pesca en el correo electrónico de uno de los miembros más importantes del gobierno de la república, a pesar de que los demandantes recibirán correos electrónicos de funcionarios

de nivel inferior que tienen muchas más probabilidades de poseer pruebas relevantes", escribió Giuffra. "Si la situación fuera a la inversa, el gobierno de los Estados Unidos se opondría enérgicamente a una solicitud similar dirigida a nuestra Secretaría del Tesoro", indicó el abogado.

Los argumentos presentados por Giuffra en su carta marcan el desafío que enfrentan la Argentina y sus abogados a la hora de marcar distancia entre funcionarios del gobierno nacional y el día a día del Banco Central o de YPF, una sociedad anónima en la que el Estado argentino posee el principal paquete accionario, para evitar que Preska considere que la empresa o la autoridad monetaria son un "alter ego" de la república, un dictamen con amplias ramificaciones para la Argentina.

Luis Caputo y el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se conocen desde hace años y fueron socios en la consultora Anker antes de asumir en los dos

cargos principales en el manejo de la economía argentina. Ambos trabajaron juntos en el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, la autonomía del Banco Central del Tesoro lleva décadas cuestionada, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado consagrar el compromiso de cortar la emisión para financiar el presupuesto en una ley para "fortalecer la independencia" de la autoridad monetaria, según el informe del staff de junio último.

Y una declaración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aparece de manera recurrente en las presentaciones de los abogados a Preska: su diatriba contra la decisión de YPF y Petronas de elegir a Río Negro como destino para su futura plante de gas natural licuado (GML). "Por más que YPF es un empresa de orden privado, los directivos son funcionarios de Milei y lo que observamos es que tomaron decisiones dictadas por el Presidente", acusó el gobernador. •

#### DESDE ADENTRO

# Caputo prepara más medidas, pero los mercados quieren más política

Florencia Donovan

PARA LA NACION

a semana que viene el Tesoro estaría enviándole al ■ Bank of New York (BoNY) los US\$1528 millones necesarios para garantizar el pago de los intereses de la deuda que vencen en enero próximo. Cuestiones legales demoraron en algo el pago, pero la apuesta de Economía sería no extenderlo mucho más allá de los primeros días de septiembre. "Esperemos que esto traiga tranquilidad al mercado", dicen en el equipoeconómico. Por momentos, en la administración Milei se palpa cierta frustración. Pese a que en los primeros ocho meses de gestión el Gobierno logró mucho más de lo que se esperaba de él -consiguió superávit fiscal todos los meses, la inflación descendió a niveles del 4% mensual antes de lo previsto, avanzó con varias de las reformas contenidas en el DNU, logró aprobar la monumental Ley Bases y eliminó una cantidad de regulaciones que entorpecían el comercio exterior-, todavía los inversores no

terminan de confiar. No importa qué conejo saque el ministro Luis "Toto" Caputo de la galera: todo indica que al gobierno de Javier Milei le llevará bastante tiempo cosechar sus esfuerzos. "Hoy temprano a la mañana [por ayer] me comunico con un cliente con quien habíamos quedado en tener una reunión por el tema RIGI Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones]-relata el socio de uno de los estudios de abogados más importantes del país-. Hemos tenido cantidad de reuniones explicativas al respecto con diversos interesados. Pero este cliente muy francamente me dice que todavía sigue habiendo mucha desconfianza, y me agrega, 'lamentablemente'. Se trata de una inversión de unos 1500 millones de dólares", cuenta. El relato se repite con distintos nombres en varios bufetes grandes de la City porteña.

A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, cuando los inversores extranjeros buscaban adelantarse a lo que consideraban un cambio de ciclo en la Argentina, por ahora son casi exclusivamente los inversores argentinos los que merodean en busca de oportunidades.

Manuel Solanet (h.), socio de Infupa, una firma de banca de inversión con años de experiencia en al país, confirma que las operaciones que se ven en el mercado de fusiones y adquisiciones son casi todas entre argentinos. "Del lado de los compradores, todavía no tenemos la lluvia de dólares. Cuando le contás a alguien sobre alguna oportunidad, al menos ya no te insulta. Pero las transacciones son de argentinos con argentinos y si hay una multinacional es porque ya tiene un pie adentro", reconoce el banquero, quien sin embargo anticipa que hay interés por lo que vaya a suceder con las empresas que el Gobierno planea privatizar.

También existen excepciones en los sectores de gas y petróleo, minería y agro. Pero nadie se anima a aventurar cuántotiem podurará. El empresario Federico Tomasevich y su socio el grupo chileno Fratelli -dueño de Falabella y de Sodimacacaban de entregarle un mandato a Fénix Partners para que concentre la recepción de ofertas para su em-

presa Patagonia Energy. La petrolera, que opera las áreas de Aguada del Chivato y de Bocarey, en Neuquén, tenía este año 20 pozos activos y acaba de firmar un acuerdo con Pecom para que sea el operador de las áreas. Las 15 áreas convencionales que YPF acaba de vender, en tanto, se vendieron todas a empresarios nacionales, entreellos, algunos viejos jugadores del sector, como Luis Perez Companc, CEO de Pecom, o Petroleros Sudamericanos, y otros nuevos, como el exministro de Mauricio Macri Javier Iguacel, que entró con su empresa Bentia en sociedad con la neuquina Sima.

#### Debilidad y preocupación

Ynopareceser simplemente porque todavía rige un cepo cambiario. aunque la strabas al movimiento de divisas afectan, y mucho. O por las dudas que hay con respecto a cómo seguirá la política cambiaria y monetaria de Milei. La política es por estos días la principal fuente de preocupación para quienes observan a la Argentina desde afuera (v adentro). La debilidad intrínseca de La Libertad Avanza, un partido que se armó a los tumbos, entre convencidos y vacilantes conversos, empieza a evidenciar se en el Congreso. En menos de una semana, el Gobierno se dio el lujo de perder a dos legisladores: una diputada, Lourdes Arrieta, y un senador, Francisco Paoltroni. Más allá de la falta de experiencia de ambos, que se notó en sus poco inteligentes expresiones públicas, en un momento de definiciones, cada voto suma. Asimismo, el avance de la candidatura del juez Ariel Lijo para ocupar una de las sillas vacantes de la Corte abre un interrogante sobre las alianzas del mileísmo. Ni qué decir que pone en jaque una de las banderas más fuertes de La Libertad Avanza, que es la que promueve el fin de la casta. Lijo es probablemente la mejor expresión de la casta y la garantía legal de que esta seguirá viva mucho tiempo más. No importa cómo se lo disfrace. Ni que vaya de la mano de Manuel García-Mansilla, un abogado de trayectoria y formación intachables.

Caputo volverá a anunciar que en agosto el Tesoro tuvo superávit primario, al igual que en los otros siete meses del año, pero que además logró recuperar el superávit financiero -el neto entre ingresos y gastos. después del pago de los intereses de la deuda-después de que, en julio, no lograra sostenerlo. También anticipó que planea avanzar con más reformas para reducir el "costo argentino" -ayer facilitó la importación de insumos y habrá próximamente rebaja de aranceles-, y avanzará en septiembre con el ajuste de los subsidioseconómicos-con los aumentos anunciados en las tarifas de gas, de electricidad y de agua, además de la quita de subsidios a los colectivos que operan exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires-, en linea con la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), y en compensación por la quita del impuesto PAIS, que bajará a partir del lunes del17.5% al 7.5%.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, por su parte, estuvo haciendo un trabajo fino y silencioso para evitar que las provincias que tuvieran bonos siguieran el camino de

La Rioja, que esta semana volvió a incumplir el pago de su bono con legislación internacional. La provincia de Ricardo Quintela entró en default en febrero y ya sus acreedores le iniciaron una demanda en el tribunal de Nueva York. Así las cosas, Finanzas acordó con Chaco un préstamo del Banco Nación por \$50.000 millones, a 36 meses, con 12 de gracia y a una tasa de 600 puntos más Badlar -la que pagan bancos privados por los depósitos a 30 días de más de un millón de pesos-, de los cuales \$35.000 millones se usaron para comprar los dólares necesarios para cubrir lo US\$38 millones que tenía que pagar este mes por sus bonos internacionales. Los otros \$15.000 millones se usaron para pagar parte de la deuda que la provincia tiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y que Economía habría accedido en parte a refinanciar.

Todas las provincias están sufriendo una baja en sus recaudaciones, tanto por el parate en el nivel de actividad como por el menor goteo que les llega de la coparticipación, y están buscando pesos localmente para cumplir con sus obligaciones. Santa Fe acaba de lograr la autorización para emitir \$50.000 millones para obras de infraestructura, y tanto Córdoba como Entre Ríos tienen emisiones de letras en gateras.

En pos de garantizarse precio, en tanto, algunos organismos buscan extender en el tiempo sus contratos con el sector privado. Sucedió en estosdías con el PAMI, que decidió anticipar la renegociación de su convenio marco con los laboratorios nacionales, que recién vencía en noviembre. La semana pasada, logró firmar una adenda y extenderlo hasta el 25 de marzo de 2025-mismafecha que ya regia en el convenio con los laboratorios extranjeros-, con la condición de mantener un ajuste de precios acorde al índice de precios al consumidor (IPC). Ya el ajuste es lo suficientemente fuerte como para que se abran nuevos frentes hacia fin de año.

#### Todavía muy lejos

LafortalezadeMilei, sinembargo, sigue siendo su capital social. Tanto el índice de confianza del consumidor como el índice de confianza de gobierno que elabora la Universidad Di Tella mostraron mejorasen agosto. Hubo un crecimiento menor en el Gran Buenos Aires versus el interior del paíso de la ciudad de Buenos Aires, lo mismo que entre los segmentos con educación secundaria y terciaria fue mejor la respuesta que entre los que solo tienen primaria, pero en promedio sigue gozando de níveles de aprobación envidiables para cualquier administración argentina.

Con todo, el Gobierno deberá seguir haciendo los deberes y sobreactuando orden mucho más que cualquier otro gobierno de la región si quiere que las inversiones lleguen todo lo que podrían llegar en un país plagado de recursos subexplotados, y que el riesgo país, que se usa para medir la tasa de riesgo de los bonos argentinos, baje de los 1500 puntos y se acerque mínimamente al de los países de la región. La Argentina todavía está muy lejos. .

# Nueve de cada diez empresarios ven una mejora económica

PERSPECTIVAS. Es la conclusión de la encuesta de expectativas de IDEA para el año que viene

#### Sofía Diamante

LA NACION

Un renovado optimismo envuelve a quienes mandan en las empresas o, por lo menos, la necesidad de creer que en 12 meses la economía estará mejor que ahora. En una encuesta que realizó IDEA entre 240 directivos en julio, nueve de cada 10 empresarios proyectaron una mejora de la situación económica en el próximo año.

Los motivos para creer que la recuperación llegará, según se desprende del relevamiento, son que los ejecutivos valoran la desaceleración de la inflación, el ordenamiento de las cuentas fiscales, la tendencia a la estabilización de la macroeconomía, el crecimiento de expectativas y la sensación de previsibilidad, el sentido de rumbo económico y la apertura de la actividad comercial.

Sin embargo, esta reactivación será "moderada", que es la palabra que más se utilizó para describir la dinámica de los próximos meses. Es vo por encima de las expectativas, si decir, creen que el rebote de la economía llegará en forma de Uy no de V. Dehecho, el 44% de los ejecutivos proyectanquelarentabilidaddesus empresas "aumentará moderadamente" en el próximo año.

Entre las variables que todavía preocupan a los directivos están la recesión, la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, el desempleo en aumento y la incertidumbre. Sin embargo, las razones para ser optimistas superan, por ahora, a las preocupaciones, lo que se traduce en una mejor expectativa de la situación económica a futuro.

La recuperación "moderada", por su parte, impacta en las proyecciones de inversión que tienen en carpeta las empresas; solo el 5% dijo que aumentarán significativamente, mientras que el 41% dijo que se incrementarán moderadamente y el 40%, que no se modificarán. Las expectativas de inversión, por lo tanto, no llegan a cubrir el pico de optimismo que hubo en junio 2016, durante los primeros meses del gobierno de Macri.

La traba mayor, más allá de la lenta recuperación del poder adquisitivo, es el cepo cambiario. "Sin una política cambiaria clara y definitiva, es difícil pensar en una lluvia de inversiones", justificó Santiago Mignone, presidente de IDEA, en una reunión con periodistas, al presentar la encuesta que el foro empresarial realiza desde 1998.

"El cepo es insostenible, a nadie le gusta. Todavía hay que terminar de entender el camino trazado pa-

ra la salida del cepo. Hay preocupación por que se mantenga, pero está dentro de la lógica moderada. Nadie espera una salida del cepo que genere una disrupción que perdure mucho tiempo, porque si no no se explica la mayor expectativa de mejora de la situación económica para el año próximo", agregó.

En el sector empresario, sin embargo, se estima que la quita del cepo ocurrirá antes del próximo año. El 92% de los directores consultados esperan que el dólar aumente moderadamente (81%) o significativamente (II%). "Hay una expectativa de una salida moderada y prolija del cepo, que quiere decir, administrada. Creemos que van a ir saliendo con una serie de medidas hasta que un día ya no va a haber más cepo. Van a ir desarmando nudos de a uno, pero no todos al mismo tiempo", dijo Mignone.

Una señal que marca un cambio detendenciaesque, por primeravez ennueveaños, paralos empresarios, la situación económica del país estuse toma en cuenta el dato de la evaluación de los últimos 12 meses.

"Se ve que hoy se está mejor de lo que se estaba un año atrás, pero la expectativa se ve mucho mejor para el año próximo. La mayoría de los empresarios creen que estarán entremoderadamente mejory mucho mejor en 12 meses. Esto se explica mejor teniendo en cuenta el piso de donde venimos", dijo Santiago Bulat, economista jefe de IDEA.

Con relación a las principales variables económicas, se destacó una fuerte proyección de baja del nivel inflacionario: el 22% consideró que "disminuirá significativamente" y el 38%, que "disminuirá moderadamente".

Sobre la situación particular de sus empresas, los resultados sostuvieron la tendencia de recuperación y crecimiento que ya se veía en el relevamiento del período anterior. El 44% proyectó un aumento moderado en su rentabilidad y el 41% un aumento moderado en sus niveles de inversión.

A su vez, la tasa de capacidad máxima en la que las empresas operan mostró una leve desmejora con respecto a 2024. El porcentaje de empresas cuya capacidad instalada está por encima del 86% se redujo del 47% al 41%.

La encuesta fue realizada por el equipo de relevamientos de IDEA durante julio pasado entre 240 empresas socias. La muestra incluyó grandes empresas (67%) y pymes (33%) de los sectores agropecuario (4%), industria y energía (27%), construcción (3%), servicios (56%) y comercio (10%).



# El dólar blue y el riesgo país tocaron el valor más bajo en dos meses

MERCADOS. El tipo de cambio paralelo cerró a \$1315, mientras que los financieros consolidaron su precio por debajo de los \$1300; las acciones subieron 7% en el exterior

#### Melisa Reinhold

LA NACION

Ayer fue una jornada positiva para el mercado financiero local. Entre el viento a favor que llegó desde el exterior, sumado a la expectativa de que el Gobierno reducirá diez puntos porcentuales el impuesto PAIS para las importaciones (de 17,5% a 7,5%), las acciones argentinas subieron hasta un 7% en el exterior y el riesgo país tocó el valor más bajo desde finales de junio.

Esto permitió consolidar el "veranito" cambiario que empezó a gestarse a mediados de julio, cuando el Gobierno anunció que el Banco Central (BCRA) intervendría en el mercado de los dólares financieros. En ese escenario, el dólar MEP retrocedió \$10,9 y terminó el día a \$1271,33 (-0,8%). El contado con liquidación (CCL), instrumento que se utiliza para traer y enviar divisas a una

cuenta bancaria fuera de la Argentina cavó \$3,6 v cerró a \$1289,04 (-0,3%).

"Más allá de la tensión cambiaria latente, la brecha debería seguir estable en el corto plazo gracias al ingreso de dólares por el blanqueo y a la demanda excepcional de pesos para pagar el adelanto de Bienes Personales. Bajo este esquema, las perspectivas de carry trade se mantienen buenas, especialmente porque el Gobierno aún cuenta con poder de fuego para intervenir sobre los dólares financieros", señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

Indirectamente, estas medidas también tuvieron su impacto en el dólar blue, cotización que retrocedió por tercera rueda consecutiva. Ayer, se vendió en la informalidad de las cuevas porteñas a \$1315, unos\$20 menos con respecto al cierre previo (-1,5%). Para encontrar un valor similar, hay que remontarse al 19 de

junio, cuando superó la barrera de los \$1300.

Por otro lado, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a \$951, lo que significó una microdevaluación diaria de \$1,50 (+0,2%), en línea con la estrategia del Banco Central (BCRA) de mover esta cotización a un ritmo del 2% mensual. Frente al contado con liquidación, la brecha cambiaria fue del 35,5%, cuando a mediados de julio había llegado a posicionarse por encima del 55%.

"De cara a los próximos días, el mercado mirará de cerca la dinámica en el Mercado Unico y Libre de Cambios [MULC] luego del anuncio del Gobierno de que reducirá la alícuota del impuesto PAIS para importaciones de bienes y fletes desde septiembre. Creemos que, en lo que va de agosto, la expectativa por esa rebaja llevó a que la demanda de divisas por parte de importadores fuera menor, pero que podría aumentar una vez efectivizado el menor dólar importador", señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. El Banco Central terminó la rueda con saldo neutro por sus intervenciones, aunque en agosto acumuló US\$618 millones de compras netas.

#### Bonos y acciones

En cuanto a los bonos soberanos de deuda, ayer volvieron a teñirse de verde en todas sus legislaciones y vencimientos. Entre los Bonares. se destacó el título con vencimiento en 2030 (AL30D), con un avance del 2,83%; entre los Globales, la mayor suba fue para el bono a 2030 (GD41D), con un 2,86%.

Esto permitió que el riesgo país descomprimiera unas 40 unidades y cerrara el día en 1444 puntos básicos (-2,7%). Este indicador, clave para que la Argentina vuelva a acceder a los mercados internacionales de crédito, tocó el nivel más bajo desde finales de junio. Aun así, todavía está lejos de los 1148 puntos que marcó en abril.

"Los avances en el frente fiscal y una mejor performance del Banco Central durante agosto han ayudado a las cotizaciones de los bonos junto a un entorno internacional más propicio para la demanda de activos 'high beta' [alto riesgo]. La baja del impuesto PAIS podría haber sido interpretada por los inversores externos como un acercamiento a la fecha del levantamiento del cepo". consideraron los analistas de Delphos Investment.

También ayudó el viento externo, que esta vez sopló a

favor del país. Es que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos informó ayer que la economía norteamericana está creciendo. incluso por encima de las expectativas del mercado. Esa noticia impulsó a los activos financieros, a la espera de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés durante este mes.

En ese escenario, la Bolsa porteña se contagió del buen humor inversor y subió un 2.6%. Esta tendencia alcista también se observó entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR): los papeles de Grupo Financiero Galicia treparon 7,2%, seguidas por Banco Macro (+6%) y BBVA (+5,8%). •

#### Remates

## Arte & Antigüedades



ÚLTIMO DÍA A LAS 16 HS. EN JUNCAL 1248

JUNCAL 1248 | INFO@SARACHAGA.COM.AR | 4812-8424 WWW.SARACHAGA.COM.AR | @ CASASARACHAGA

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Convocatorias

#### Convocatoria 64º CONGRESO ORDINARIO

DEDELEGADOS DEL SINDICA-TO FLOTA PETROLERA e HI-DROCARBURIFERA SFPeH-La ComisiónDirectiva del SIN-DICATO FLOTA PETROLERA e HIDROCARBURIFERA SFPeH-, PersoneriaGremial No 563, en cumplimiento de los Arts. 43 y 45 del Estatuto Sindicalvigente, los art. 19 inc. a, y art. 20inc. a, c y d, de la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 y su DecretoRegiamentario Nº 467/88, dispuso la Convocatoria del 64º Congreso Ordinario deDelegados de Flota, para el día 30 de Octubre de 2024 a las 09.00 horas, en suSede Social, sito en la calle Eva Perón Nº 520 de Ensenada, Provincia Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDENDEL DIA DEL 64º CONGRESO ORDINA-RIO DE DELEGADOS DE FLO-TA: Sesión Preparatoria:Palabras de bienvenida; homenajes a compañeros fallecidos; presentación deCredenciales; constitución autoridades provisorias del Congreso; designaciónComisión de Poderes (análisis de Credenciales).- Reiniciación de lasdeliberaciones: 1-Despacho Comisión de Poderes (Su tratamiento).- 2- Designación definitiva autoridades del Congreso.- 3- Fijar horario de labor.-4- Lectura y aprobación del Acta anterior (Su tratamiento).- 5- Mensaje elnforme del Secretario General: (Emprendimientos Obreros): Presentación de laMemoria y Balance General, periodo. 1º de julio de 2023 al 30 de junio de 2024:a) Tratamiento Memoria (Designación Comisión de Análisis y elaboración deDespacho); b) Tratamiento Balance General, Inventario, e Informe de la ComisiónRevisora de Cuenta, perteneciente al Sindicato Flota Petrolera eHidrocarburifera (Designación Comi-

sión de Análisis y elaboración

#### Convocatorias

las deliberaciones.- El Congreso Ordinario de Delegados de Flotadeliberará según lo previsto por el Art. 45 del Estatuto vigente.- El carácterde Delegado se acreditará de acuerdo al Art. 46 del Estatuto vigente.-Comunicar por medio de Información de Prensa y su publicación en el Diario LaNación de CABA, la Resolución de Convocatoria, para conocimiento de losAfiliados/as, en cumplimiento del Art. 43 del Estatuto vigente, como asitambién, al Secretariado Nacional de la Federación SUPeH, al Ministerio de-Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Agencia Territorial La Plata; Naviera SurPetrolera SA; National Shipping SA: Mary Ríos Argentinos SA. y demásOrganismos de Competencia, a los fines legales correspondientes.- Dada en la-Ciudad de Ensenada, Pcia. Buenos Aires, a los 22 días del mes de agosto de 2024.-Fdo.: Jorge Fedenczuk, Secretario General; Braian N. Brizuela, Secretario-Gremial, Asuntos Legales y Estadísticas.

Convocatoria LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GE-NERALES. ASAMBLEAS ELEC-TORALES DE DISTRITO. CON-VOCATORIA. A EFECTUARSE EL DÍA 18 DE SETTEMBRE DE 2024, A LAS 15,30 HORAS, Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en los Incisos a), b) y c) del Artículo 32º del Estatuto Social de LA SE-GUNDA COOPERATIVA LIMI-TADA DE SEGUROS GENERA-LES constituyen DISTRITOS ELECTORALES las siguientes entidades, se consigna la cantidad de delegados entre paréntesis: Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ACEVEDO (3); Unión Agropecuaria Ltda. de ALCORTA (5); Soc. Agrop. Ltda. de ALMA-FUERTE (5): Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ARANGUREN (3): Coop. Agrop. Ltda. de ARMS-TRONG (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. ARROYO CABRAL (I); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ASCENSION (5); Union Agric. Ltda. de AVELLANEDA (5); Produc. Rurales del Sud Ltda. de BAHIA BLANCA (5); Coop. Agric. Lucienville Ltda. de BA-SAVILBASO (2); Coop. Agric. Ganad Ltda. de BERROTA-RAN (2): Coop. Agrop. Ltda. de BOLÍVAR (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de BOUQUET (4); Co-

#### Convocatorias

op. Agric. Gan. Sombra de Toro

Ltda. de CABILDO (5); Coop.

Agrop. Ltda. de CARABELAS

(5): Coop. Agric. Gan. Ltda. de A. Alsina de CARHUE (5); Coop. Agric. Gan. e Ind. Ltda. de CAR-MEN DE PATAGONES (5): Coop. Agric. Ganadera Ltda. de CARRERAS (4): Coop. Agrop. de C.Casado Ltda. de CASILDA (3): Coop. Agric. Mixta Ltda. de CANADA DE GOMEZ (5); Coop. Tamb. y Agric. Ltda. La Industrial Arg. de CENTENO (4); Coop. Defensa de Agricultores Ltda. de CHACABUCO (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de CHI-VILCOY (3); Graneros y Elevadores Arg. Soc. Ltda. de COLON (5); Soc. Unión Popular Ltda. de COLONIA SILVIO PELLICO (3); Coop. Agrícola Ltda. de CONE-SA (5); Coop. Agrop. Gral. San Martin de CNEL SUAREZ (5): La Agricola Regional Ltda. de CRESPO (5): La Emancipación Soc. Mixta Ltda. de DARRE-GUEIRA (5); Coop. Agropecuaria Ltda. de DARREGUEIRA (5); Coop. Agrop. Unificada Ltda. de ELORTONDO (5); Coop. Agric. Gan. Ltda. de ESPAR-TILLAR (5): COTAGRO Agrop. de GENERAL CABRERA (5); Coop. Agric. Mixta La Protectora Ltda. de GENERAL GALAR-ZA (5): La Ganadera Gral. Ramirez Ltda. de GENERAL RA-MIREZ (5); Coop. Agric. Unión Regional Ltda. de GENERAL. RAMIREZ (5); Coop. Agric. Ltda. de GENERAL ROJO (2): Soc. Agric. Ganadera Ltda. de GENERAL SAN MARTIN (L.P.) (I); Coop. Rural Ltda. de GENE-RAL VIAMONTE (5); Coop. Agricola Ltda. de GODOY (5): Coop. Agrop. El Progreso Ltda. de HENDERSON (5); Coop. Agricola La Vencedora Ltda. de HERNANDO (5); Coop. Agric Ganad Ltda de HU-GHES (2); Coop. Agrop. Mixta Ltda. de IRIGOYEN (5); Liga Agrícola Ganadera Ltda. de JU-NIN (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de JUSTINIANO POSSE (5); Coop. Agrop. Unión Ltda. de JUSTINIANO POSSE (5); Coop. Agropecuaria La Segunda Ltda. de LA DULCE (5); Coop. Agropecuaria LA VIOLETA (5): Coop. Agric. Ganad. Ltda. LAR-TIGAU (2); Unión Agric. Soc. Ltda. de LEONES (5); Coop. Agrícola Ganad. La Unión de LLAMBI CAMPBELL (1); Coop. Agropecuaria Ltda. de LOPEZ (5); Coop. Agrop. El Progreso de LUCAS GONZÁLEZ (5); Atreu-Co Agrop. Ltda. de MACACHIN (5); Coop. Agrop. Ltda. de MA-LABRIGO (5); Coop. Agrope-

#### Convocatorias

cuaria Gral. Paz Ltda. de MAR-

COS JUAREZ (5); Coop. Agric. Mixta de MARGARITA Ltda. (2): Coop. Agric. Ltda. La Unión de MARIANO H. ALFONZO (5); Coop. Agrop. Ltda. de MAXIMO PAZ (5); Agrícola Ltda. de MI-CAELA CASCALLARES (2); Coop. Agric. Ganad. Ltda. MONTE BUEY (4); Agrícola de MONTE MAIZ Ltda. (2): Agric. Mixta Ltda. de MONTECARLO (5): Agrop. Gral. Ltda. de NECO-CHEA (5): Coop. Agrop. Gral. Beigrano Ltda. NOETINGER (1); Agraria Ltda. OLAVARRÍA (5): Agrop. Ltda. de PEREZ MI-LLAN (5); Agric Ganadera Ltda. de PEYRANO (5); La Alianza Agric. Gan. Ltda. de PI-GÜE (5); Coop. Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann PILAR (5); Ganadera Agricola y Cons. Ltda. de PORTEÑA (5): Agrop. Ltda. de POZO DEL MO-LLE (2); Agric. Gan. Ltda. de PUAN (5); Coop. Agric. Ganad. y Consumo Ltda. PUERTO SAN JULIAN (5); Agrop. Ltda. de PU-JATO (2); Agrícola Ganadera Ltda. de RAUCH (5); Agropecuaria e Industrial de RAUCH Ltda. (5); Ganaderos de Rio Negroy La Pampa Coop. RÍO CO-LORADO (1); Agric. Ganad. Ltda. de SALADILLO (5); Agrop. de SAN ANTONIO DE ARECO (1): Coop. Agric. y de Consumo Ltda. de SAN GUI-LLERMO (5); Agrícola Ganadera Ltda. de SAN JERONIMO SUD (2): Agric Ganad Ltda. "San Miguel" de SAN MIGUEL ARCANGEL (3); Coop. Arrocera de SAN SALVADOR Ltda. (1); Agrop. Colonias Unidas Ltda. SAN VICENTE (1); Agric. Gan. Ltda. La Unión de SANTA CLARA DE BUENA VISTA (3); Agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Ltda. de-SANTA ISABEL (5); Agric, Ltda. de SARGENTO CABRAL (3): Agricultores Unidos Agric. de TANCACHA (5): Agrop. Ltda. de TANDIL (5); Rural Ltda. de TORNQUIST (2); Rural Limitada ALFA de TRES ARROYOS (4); Agraria Ltda. de TRES ARROYOS (5); Agrop. Ltda. de VENADO TUERTO (5); Agríc. Ganad. Ltda. de VIDELA (2): Agric, Ganad. Fed. de VILLA CAÑÁS (5); Agrop. de VILLA MUGUETA (1); Agrícola de Ramalio Ltda. de VILLA RAMA-LLO (5); Agric. Gan. y Cons. La Trinidad Ltda. de VILLA TRI-NIDAD (1); Arroceros de VI-LLAGUAY Soc. Coop. Ltda. (3); sede de La Segunda ROSARIO (25), el Consejo de Administra-

ción convoca a los asociados de

#### Convocatorias

dichas Entidades que a su vez sean asociados de LA SEGUN-DA Cooperativa Limitada de Seguros Generales y que figuran en el respectivo padrón, a la Asamblea Electoral de Distrito que se celebrará el día 18 de setiembre de 2024 a las 15:30 horas, en la sede de cada una de las Cooperativas Agropecuarias enumeradas anteriormente. En sede de La Segunda, calle Brigadier General Juan Manuel de Rosas 957 Rosario, se convoca a los asociados del distrito Rosario. En todas las Asambleas Electorales de Distrito, se considerará el siguiente: OR-DEN DEL DIA 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea Electoral de Distrito. 2. Designación de dos asociados para que suscriban el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario. 3. Elección de Delegado(s) Titular(es) y Suplente(s) para asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Rosario el dia 18 de octubre de 2024 a las 10 horas. Rosario, 13 de agosto de 2024. EL CON-SEJO DE ADMINISTRACIÓN. La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.

#### Convocatoria

LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GE-NERALES. ASAMBLEA GENE-RAL ORDINARIA, CONVOCA-TORIA. De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de LA SEGUN-DA Cooperativa Limitada de Seguros Generales convoca a

#### Convocatorias

los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria. que se realizará el 18 de octubre de 2024 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1. Constitución de la Comisión de Poderes, para que se expida sobre las credenciales de los delegados presentes 2 Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario. 3. Designación de la Comisión Electoral (Art. nº49 del Estatuto Social). 4. Retribución institucional a Consejeros y Síndico, para el ejercicio 2024/2025 (Art. nº 51 del Estatuto Social). 5. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Sindico, del Auditor Externo y del Actuario, de los saldos de la cuenta Ajuste de Capital y Destino del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024. 6. Informe Gerencia General. 7. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas durante el ejercicio.(Art. nº 15º Ley Nº 20.091). 8. Autorización para la asociación con personas de otro carácter jurídico para la cobertura de riesgos de cualquier naturaleza. 9. Fijación de

#### Convocatorias

se dividirà el país a los efectos

de lo dispuesto por el Art. nº 49 del Estatuto Social. 10. Elección de: a-) Tres Consejeros Titulares por las zonas: Oeste de Córdoba, San Luis y Mendoza; Este de Córdoba: y Entre Ríos, Corrientes y Misiones, por tres años en sustitución de los señores: Ariel Fernando Ferreyra; Daniel Adolfo Rosso y Matías Germán Daglio por terminación de mandato, b-) Tres Consejeros suplentes por las zonas: Oeste de Córdoba, San Luis y Mendoza; Este de Córdoba; Entre Ríos, Corrientes y Misiones, por tres años en sustitución de los señores: Pablo Gerardo Bonecchi, René Alberto Paschetta y Rubén Oscar Leichner, por terminación de mandato, c-) Un Consejero Titular Zona Rosario Sede La Segunda; en sustitución del señor Daniel Enrique Spessot, por fallecimiento. d-) Un Consejero Suplente Zona Rosario Sede La Segunda; en sustitución del señor Domíngo Bianco por terminación de mandato. e-) Un Consejero Suplente Zona Norte del País por dos años en sustitución de la señora: Alicia Pilar Cullen, por renuncia. f-) Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por un año en sustitución de los señores José Omar Genta y Francisco Pedro Farrás respectivamente, por terminación de mandato. Rosario, 13 de agosto de 2024. El Consejo de Administración.

#### **AVISO INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS**

los límites de las zonas en que

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.) de nombre C2550E obtenida por Pioneer Overseas Corporation, Inc.

Solicitante: Pioneer Overseas Corporation, Inc. Representante legal: Pioneer Argentina S.R.L.

Ing. Agr. Patrocinante: ABELARDO JORGE DE LA VEGA

Fundamentación de novedad: C2550E, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento de transformación DAS-44406-6 que le confiere tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4 D. Pertenece al grupo de madurez V. Se asemeja al cultivar P50A02E en su tipo de crecimiento, color de pubescencia, color de flor, color del hilo de la semilla y reacción af test de peroxidasa del tegumento de la semilla. C2550E se diferencia de P50A02E en el comportamiento frente al herbicida sulfonilureas. C2550E tiene comportamiento tolerante frente al herbicida sulfonilureas mientras que P50A02E presenta comportamiento susceptible frente al herbicida

Fecha de verificación de estabilidad: 30/5/2021 Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

> Mariano Alejandro Mangieri Director Dirección de Registro de Variedades Instituto Nacional de Semillas

# SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

SINIESTRO VIAL

#### Incendio en la General Paz

Una mujer de nacionalidad suiza, de 53 años, sufrió quemaduras graves cuando el vehículo Porsche que conducía se incendió en la madrugada de ayer en la avenida General Paz y Cantilo, sentido al Riachuelo. La conductora fue trasladada al Hospital Pirovano con quemaduras de tercer grado. Según declaró un testigo que circulaba detrás del vehículo siniestrado, le salían chispas de la rueda delantera y comenzó a prenderse fuego.

jo Rocío, de 3 años, a Paula, su madre, de 38, que estaba mirando mensajes mientras su marido llevaba las milanesas a la mesa para la cena. "Mamiiii, Mi sombrero, tengo sombrero", insistió. "Sí, mi amor. Yavoy. Esperame un segundito, estoy respondiendo algo del trabajo", contestó sin levantar la vista. Recién cuando escuchó el estruendo despegó la mirada del teléfono y allí vio que su otro celular, el personal, yacía en el suelo con la pantalla estallada. Ese era el sombrero de Rocío. No llegó a reaccionar cuando Pía, la adolescente de la casa, disparó: "A nosotros no nos dejás traer el celu a la mesa ni llevarlo al colegio. Nos controlás cuánto lo usamos, perovos tenés dos y siempre estás ahí, tiki tiki con el tuyo".

marido la miró con un gesto de resignación. "Tenía razón. Me dio tardaron en llegar: se incrementamucha vergüenza reconocerlo. En el último tiempo, como padres, pusimos el foco en el impacto del celular en nuestros hijos adolescentes. Nos sumamos a redes de padres que luchan para que sus hijos usen menos el suyo, pero, sin darme cuenta, mi ejemplo estaba diciendo todo lo contrario. Pía tenía razón. Fue un cachetazo, pero incluso toda la payasada de Rocío de ponerse mi celu en la cabeza fue una manera de llamarme la atención. No es fácil, pero te das cuenta de que si querés cambios en tus hijos, no te queda otra que dar el ejemplo y obligarte a ponerle un límite al celular", afirma Paula.

No es la única. Por estos días, miles de padres se sumaron a distintas iniciativas para que sus hijos reduzcan el uso del celular e incentivarles vinculos interpersonales. La sorpresa llega cuando se ven reflejados en un espejo que no habían imaginado. "¿Y por qué no dejás vos también el celular?", interpelan los chicos. Una pregunta que, aunque se responda con un "es por un tema de trabajo", se recibe con un dejo agridulce.

Justamente, los smartphones y el teletrabajo borraron las fronteras entreel mundo laboral y el familiar, y el argumento se vuelve frecuente, pero insostenible, para las familias que están buscando reducir el uso de celulares por parte de sus hijos.

Por estos días, la película No puedo vivir sin ti, protagonizada por Adrián Suar, se enfoca en uno de los grandes dilemas de la vida familiar, con un padre de familia adicto al celular. "Sin ti" no se refiere a la pareja, sino al teléfono.

A comienzos de este año, Loli Larguía, que trabaja en comunicación y es madre de tres hijos, decidió sumarse a un grupo de padres del colegio de los chicos que estaban impulsando localmente una movida nacida en Londres. Crearon Manos Libres, una iniciativa que propone cambiar la norma social sobre el uso del celular y retrasar la edad a la que los chicos empiezan a tener un teléfono inteligente, que les abre un mundo para el que no están preparados.

También se contempla como alternativa usar un aparato tipo analógico en caso de necesitar estar en contacto con ellos a edades más tempranas, pero habilitar las redes sociales recién a los 16 años, tal como describió la primera nota

ami, mirame", ledi- de esta serie, "Atrapados en las redes". Las sucesivas producciones buscaron ubicar en el centro de la escena el impacto de las pantallas en el malestar emocional de chicos y adolescentes, que carecen de herramientas para manejar el infinito universo virtual.

La repercusión fue enorme: en la próxima reunión virtual de Manos Libres, miles de padres de todo el país se sumarán para impulsar medidas similares en los colegios de sus hijos. Las derivaciones de la tercera nota de la serie, enfocada en las escuelas que habían decidido sacarel celular de sus aulas, al menos unos 30 del corredor norte, fueron de una relevancia inesperada: muchas otras instituciones se animaron a dar un paso en ese sentido. Es más: el gobierno porteño anunció que los teléfonos en los colegios de Paula no llegó a decir nada. El la ciudad pasarían a estar prohibidos. Y los resultados positivos no ron en los recreos las interacciones entre los estudiantes, volvieron las risas cara a cara y los juegos en los patios. Era cuestión de dejar el teléfono y levantar la mirada.

El ejemplo del mundo adulto abrió un capítulo aparte: ¿los docentes pueden usar celulares? El foco se ubicó entonces puertas adentro de las casas de familias que dan esta batalla. ¿Cómo usamos los padres el teléfono?

Fue en este contexto que Loli decidió hacer un giro en su vida. Hace unas semanas concurrió a un local de telefonía celular y le dijo a la vendedora que no quería el último modelo, sino uno analógico que solo sirva para llamar o mandar mensajes de texto. La condición era que no tuviera acceso a internet.

"La vendedora no entendía. Me miraba intrigada. Entonces le expliqué que quería un teléfono así para no distraerme, para separar las cosas, para dejarlo para mis momentos de vida familiar y social. Y el otro, para la vida laboral. Cuando entendió qué le decía, me respondió que le encantaba la idea", cuenta Loli. En el local se vendían esos celulares que ya en otras partes del mundo son tendencia.

Lo que siguió fue el primer fin de semana de desconexión. De hecho, a partir del viernes pasado, los mensajes enviados a su teléfono laboral dejaron de llegar. Quienes le escribieron tuvieron que esperar hasta el lunes para tener una respuesta.

"Fue espectacular. Dejé mi smartphone en la guantera del auto. Solo lo usé como GPS. Obvio que cuando me subíal auto, no pude evitarver las notificaciones de mensajes que me habían llegado. No los abrí. Resistilatentación. 'No soy cirujana', me dije. Nada puede ser tan urgente como para no poder esperar al lunes. Y, en cambio, disfruté de un fin de semana con mis hijos como hace tiempo no pasaba", asegura.

Las respuestas de los hijos fueron dispares. La más grande, de 15, fue indiferente. Bautista, de 13, lo bautizó el "ñeñéfono", como les dicen los adolescentes a cosas sin gran calidad. Sin embargo, le divirtió el cambio de actitud de su mamá. "A India, la más chiquita, de 8 años, le presté mi aparato mientras la peinaba. Fue impresionante ver la diferencia de su reacción. No es para nada adictivo. Jugó un ratito

En las familias se comienza a vivir entre la autocrítica por la cantidad de horas de los adultos atados a la tecnología y las señales de alerta que empiezan a despertar los hijos

# Atrapados en las redes. Los padres se replantean el uso del teléfono celular

Texto Evangelina Himitian | Foto Tadeo Bourbon



Loli Larguía decidió empezar a utilizar un teléfono analógico

a la viborita, pero lo dejó y se fue a jugar. Con el smartphone la historia hubiera sido otra", afirma Loli.

#### "Recuperar y disfrutar"

Desde hace algunos años, Loli decidió trabajar de forma independiente para estar más presente en las rutinas de sus hijos. Pero no puedeevitar sentir, como muchos de los que hacen home office, que los limites entre el trabajo y la vida familiar se desdibujan. "Tener un teléfono así, sin más atractivo que llamar o mandar mensajes de texto, me va a devolver muchas horas", dice, "Creo que los adultos tenemos que cambiar nuestros parámetros. Tenemos que dejar de creer que está bien mirar el celular o tenerlo en la mano cuando alguien nos está hablando. Tenemos que darnos cuenta de que es una falta de respeto. También tenemos que cambiar nuestra norma social", reflexiona.

La psicóloga Clara Oyuela, que es madre de dos niñas, es autora del libro Crónica de una abstinencia, escrito en 2018, tras realizar una experiencia de desconexión total del celular por un mes. Ella también consiguió un teléfono analógico y lo activó justo el día en que su hija menor, Miranda, terminó internada por una crisis respiratoria. "La enfermera no podía creer cuando le mostré mi teléfono, le dije que me había quedado sin batería y le pedí que me prestara el suyo. La cara de la mujer fue terrible porque lo peor que le podés pedir a alguien es su celular", cuenta desde San Martín de los Andes, donde vive con su familia.

El experimento de Clara ocurrió cuando Miranda tenía 7 meses y llevaba varias semanas sin dormir. Menos dormían ambas y más adicta se volvía al celular. "Todo lo que le pasa al cuerpo cuando no dormís altera tu ritmo y tu capacidad de recuperar y disfrutar", señala la psicóloga.

"Cuanto peor era la situación, más horas pasaba frente al teléfono. Decidí entonces tomar una decisión drástica y dejarlo a ver qué pasaba. Por un mes, me planté. El resultado fue increíble. Pudimos volver a dormir y sentí que la conexión con mishijas fue completamente distin-

ta. Reconozco que prendí el celular algunas veces. Pero no era trampa, porque mi objetivo era saber qué me pasaba a mí con o sin el celular. Y descubrir cómo era mi relación con él", dice.

Hoy, recuerda aquellos días de desapego de las pantallas con nostalgia: "Me gustaría encontrar el balance para usar el teléfono y que no cope tantas horas. Es difícil. La mayor paradoja es que doy talleres sobre esta experiencia en las escuelas, donde muchos estudiantes se suman para hacer una experiencia de cuatro días de desconexión, llevando un registro. Ya son más de 100 las experiencias de voluntarios".

Tanto en su trabajo como psicóloga como en su casa, logra dimensionar la complejidad del problema. "Hace un tiempo, mi hija mayor escribió un cuento que se llamó 'El tercerhijodemi mamá'. Y vo solo tengo dos hijas. El tercero, según ella, es el celular. Porque lo limpio, lo miro, le comproaccesorios. Es más difícil de lo que uno quisiera poder poner el celular en su lugar", indica.

No son pocos los especialistas

SOCIEDAD 23 LA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

que hablan del padecimiento de la generación que se cría con padres que tienen 24/7 un celular en sus manos. Un video subido a TikTok por un padre resultó conmovedor para muchos. Las imágenes muestran las distintas actitudes de sus hijos si permanece con la mirada en el celular o si, por el contrario, está atento a ellos. La apatía y el enojo aparecen como reacciones a la desconexión que genera la dependencia a las pantallas.

Los expertos advierten que los chicos crecen con la percepción de la ausencia física o emocional de sus padres cuando los adultos no regulan el uso de los teléfonos. Es más: ya se habla de síndrome del padre o la madre ausente.

El fenómeno fue estudiado por investigadores del Departamento de Pediatría del Centro Médico de la Universidad de Boston a través de una metodología singular: se instalaron en distintos restaurantes de comidas rápidas durante dos meses para observar los patrones de comportamiento respecto del uso de celulares en los grupos en los que había un adulto acompañado por uno o más niños menores de 10 años.

Los resultados, publicados en la revista *Pediatrics*, mostraron que la dependencia de los dispositivos perjudica la relación entre padres e hijos. ¿Qué sucedió? De los 55 grupos relevados, en casi el 75% de los casos los adultos miraron pantallas durante la comida. El grado de interacción con los celulares iba de no sacar el teléfono o ponerlo sobre la mesa (menos del 10%) a usar el dispositivo casi en forma constante, lo que ocurrió en un total de 40 casos.

Según las conclusiones del estudio, las actitudes de los chicos variaban. "Algunos parecían aceptar la falta de atención y se entretenían solos. Los que estaban acompañados por otros niños jugaban y charlaban entre sí, y algunos reaccionaban con angustia y malos comportamientos", describieron los investigadores.

Silvina Pedrouzo, pediatra y presidenta de la Subcomisión de Tecnologías de Información y Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), asegura que esa conductatiene nombre: phubbingo ninguneo. "En muchas ocasiones, los niños padecen los efectos del phubbing, que implica ser ignorados por sus cuidadores por estar pendientes de sus propios dispositivos. Esto trae aparejada una pobre disponibilidad, en cuanto al tiempo brindado de calidad, sin interferencias, y en cuanto a la falta de atención plena. Estas conductas parentales traen aparejada la imitación y desencadenan en todas las edades alteraciones emocionales, baja autoestima y conductas de aislamiento social", explica.

El año pasado, desde SAP lanzaron la campaña Copiar/Pegar, realizada en conjunto con la Organización Faro Digital y el Círculo de Creatividad. El objetivo rea poner en evidencia, mediante un corto, cómo esas conductas que muchas veces los adultos reprochan a los chicos no son otra cosa que imitación de lo que ven en el mundo de los mayores.

"Es fundamental abordar esta problemática. Los niños aprenden por activación de las neuronas espejo. Aprenden por imitación de lo que ven hacer a sus cuidadores primarios. Si en la casa sus cuidadores están pendientes de sus dispositivos, va a ser imposible limitarles su uso. El contexto de uso temprano de pantallas desplaza el tiempo de juego, las interacciones socioafectivas y las experiencias enriquecedoras con otros niños y con familiares, que posibilitan el desarrollo emocional y psicofísico del niño, que requiere de cuidadores primarios atentos a sus necesidades", concluye Pedrouzo. •

# El año próximo harán un relevamiento de los docentes

**DEFINICIÓN.** Lo acordó el Consejo Federal de Educación; buscan conocer el perfil y las condiciones laborales

Fue un anuncio esperado y su implementación traerá controversia. En la 134<sup>®</sup> Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), encabezada por el secretario de Educación de la Nación, Carlos 24 jurisdicciones aprobaron el Relevamiento Nacional de Personal Educativo 2025 (Renpe), que se hizo por última vez en 2015.

Les permitirá a las autoridades educativas dar el primer paso hacia la instrumentación del Sistema Integrado de Información Digital Educativa (Sinide), que la Secretaría de Educación impulsa para que se aplique a nivel nacional. Permitirá conocer en tiempo real qué docentes están presenten o ausentes en las aulas y qué contenidos dictan.

Durante la asamblea estuvieron representantes de los gremios Ctera, UDA, CEA, AMET y Sadop. LA NACION se comunicó con algunos de ellos, a la espera de las repercusiones de la medida. Ctera fue el primero en cuestionar la medida: "Junto a las demás organizaciones sindicales presentes, expresamos nuestro malestar porque se nos convocó sin contar anticipadamente con el temario a tratar ni con los proser considerados", informó en un comunicado Miguel Duhalde, secretario de Educación de ese gremio.

Y agregó: "Observamos que a través de la propuesta de modificación de la resolución 24/07 y de la propuesta de la creación del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la Formación Docente (Sifiecai), se pretende hacer una reforma estructural del sistema de formación docente sin un amplio debate y participación de la docencia en culares para formar docentes, se su conjunto, y sin tener en cuenta las condiciones laborales y económicas por las que atravesamos los ciudadanos y las instituciones de formación docente".

caracterizar los diferentes perfiles de quienes trabajan en los establecimientos educativos, su situación laboral, formación, entre otras dimensiones clave. A su vez, permitirá crear y mantener un registro del personal del sistema educativo que constituirá el módulo de cargos y personal del Sinide", dijo Torrendell.

En el encuentro, las autoridades del CFE definieron los lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial v avanzaron en un documento de trabajo sobre el Sifiecai, "dos calidad", dice Duhalde. cuestiones estratégicas para fortalecer y mejorar del sistema formador", indicaron desde la Secretaría de Educación.

El relevamiento se realizaría entre junio y agosto próximos. Desde Educación se explicó: "El Renpe 2025 tiene la finalidad de cuantificar el personal docente y no docente-exceptuando el nivel universitario- en todas las pro-

vincias, así como caracterizar sus perfiles -según inserción institucional, aspectos sociodemográficos, situación laboral, formación y trayectorias profesionales-y crear en el Sinide un Torrendell, los ministros de las registro nacional del personal que se desempeña en el sistema educativo".

El relevamiento estará a cargo de la Red Federal de Información Educativa, formada por la Dirección de Información de la Secretaría de Educación de la Nación y las unidades de Estadística de los ministerios jurisdiccionales.

En la versión original de la Ley Bases, en el capítulo educativo, figuraba un punto polémico para los gremios: incorporar la evaluación periódica docente como condición para aspirar a percibir un suplemento salarial, tal como se detallaba en el artículo 276 del proyecto de ley, que proponía que se realizara cada cinco años. Hasta ahora, la única forma de lograr una mejora salarial en la carrera docente, realizando una misma tarea, es por antigüedad.

#### "Meritocracia"

Esa modificación permitiría que un docente con mejor rendimiento en las evaluaciones cobre yectos de resolución que iban a más que otro que realiza la misma tarea, con igual antigüedad. Eso modificaría el escalafón del Estatuto Docente y habilitaría la "meritocracia" en la carrera.

> "Los resultados del relevamiento permitirán contar con información útil para desarrollar políticas educativas, asignar recursos destinados al fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje, y el acompañamiento del trabajo del personal de los establecimientos educativos", detalla Educación.

Sobre los lineamientos curriexplicó que estos "proponen actualizaciones sobre los profesorados, la duración y organización de las trayectorias de los futuros docentes, los campos de conoci-"Este relevamiento permitirá miento y los sistemas de crédito, entre otras cuestiones".

"Durante esta reunión, los ministros aprobaron las modificaciones a la resolución 24/07, instaurando la concepción tecnocrática de 'las capacidades profesionales' para el curriculum de la formación docente, entendiendo que 'la calidad de los sistemas educativos es directamente proporcional a la calidad de la formación de los docentes', dejando de lado las demás condiciones necesarias para un sistema de formación con buena

En la asamblea "también se avanzó en un documento de trabajo sobre una iniciativa cuyo objetivo es cumplimentar con una de las responsabilidades fundamentales del sistema nacional de formación docente: asegurar y mejorar los criterios y parámetros de calidad para las instituciones formativas", se informó. Evangelina Himitian

# Se complicarían en el Aeroparque los vuelos por medidas gremiales

TRANSPORTE. Entre las 6 y las 9 habrá asambleas por mejoras salariales; puede afectar vuelos de Aerolíneas Argentinas



Anteanoche, hubo cancelaciones en Ezeiza

FABIÁN MARELLI

Luján Berardi LA NACION

La segunda mitad de agosto estu-

vo marcada en materia de viajes y aeronáutica por medidas gremiales, que comenzaron el 19 en el Aeroparque Jorge Newbery y se extenderán, según lo informado, al menos hasta hoy en esa terminal. En todas las ocasiones se paralizaron vuelos de Aerolíneas Argentinas (AA) por asambleas sindicales. Se desarrollaron por el pedido de recomposición salarial de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), y afectaron a las empresas Flybondi, JetSmart y Latam por la adhesión de personal de Intercargo, que maneja las plataformas y el servicio de handlingen esa aeroestación.

La medida, que según AA y el Gobierno es un "paro encubierto" -en un conflicto entre la empresa y los gremialistas-, se concretó en los aeropuertos de Córdoba, Mendoza y Ezeiza en diferentes días. En esta terminal internacional anteanoche se adelantó la reunión de trabajadores, anunciada para las 21, lo que terminó afectando vuelos que habían sido reprogramados (Cancún, Miami, Punta Cana y Madrid) en vista del cronograma que los gremios hicieron circular, notificando los lugares, días y horarios de cada asamblea.

La próxima y última del mes será hoy, según confirmaron fuentes de AA, y el horario preestablecido es de 6 a 9 en el Aeroparque. Esto también fue confirmado por Juan Pablo Brey, secretario general de la AAA, que dijo a LA NACION: "Después de la asamblea, seguramente nos vamos a juntar con los otros gremios para ver cómo continuamos. No tenemos nada determinado, pero si no hay una oferta coherente de la empresa, vamos a continuar seguramente con un nuevo cronograma de asambleas".

En medio de esta pelea, el Gobierno se había expresado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte, el 22 de agosto: "Las asambleas en los aeropuertos impiden que miles de pasajeros puedan volar por razones de trabajo, turismo y salud; desde el Gobierno no vamos a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas, que en muchos casos se transforman en paros encubiertos", y concluyeron que las compañías afectadas descontarán las horas no trabajadas.

"Como respuesta a estas acciones, que la compañía considera paros encubiertos, se denunció ante la Secretaría de Trabajo la paralización total de la actividad durante las franjas [de estas reuniones]", indicó ayer AA. Y sostuvo que "se amplió la presentación para informar su corrimiento horario con la evidente intención de atacar cualquier medida paliativa posible". Remarcó que la actitud "demuestra la incuestionable intención de los gremios de causar un daño directo a los pasajeros".

Brey sostuvo que los sindicatos analizan una posible respuesta y alguna movilización. "Vamos a seguir adelante hasta que nos hagan una oferta digna. Lo que digan nos tiene sin cuidado. Estamos usando el derecho que tenemos como trabajadores. La responsabilidad es 100% de ellos. Además, están precarizando trabajadores en una actividad que es muy sensible, y esa precarización se paga, caro", remarcó.

APLA, a cargo de Pablo Biró, quien no respondió las consultas, compartió en X un agradecimiento por "el compromiso demostrado durante las asambleas" y sostuvo que "la participación activa y la conducta sindical demostrada fueron fundamentales en este contexto de lucha en defensa de nuestros derechos".

La medida de hoy se mantiene pese a los intentos de la compañía y de la sautoridades nacionales por morigerar los daños a los pasajeros. Según fuentes de la Secretaría de Transporte, "se sancionará a los trabajadores que causen daños a la empresa y demoras".

Franco Mogetta, responsable del área, publicó en sus redes sociales: "El que no trabaja no cobra. Aerolíneas continuará realizando multas y sanciones, como ya hizo con 200 empleados la semana pasada, descontando parte del salario a los que no cumplan sus funciones por adherirse a estas medidas extorsivas".

Sobre la situación de hoy, desde AA comentaron: "Sevana cambiar vuelos para que salgan de Ezeiza y otros se van a correr a un horario fuera de la ventana de la asamblea. La mayoría [de los vuelos] va a tener algún tipo de afectación". •

# CULTURA

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion

**ARTE** | PROYECCIÓN Y RECONOCIMIENTOS

# Un puente cultural: con ventas al exterior, arteba refuerza los lazos con el mundo

Varios museos internacionales compraron obras en esta edición, que abre hoy al público en el Centro Costa Salguero; también, coleccionistas argentinos que funcionan como "embajadores"

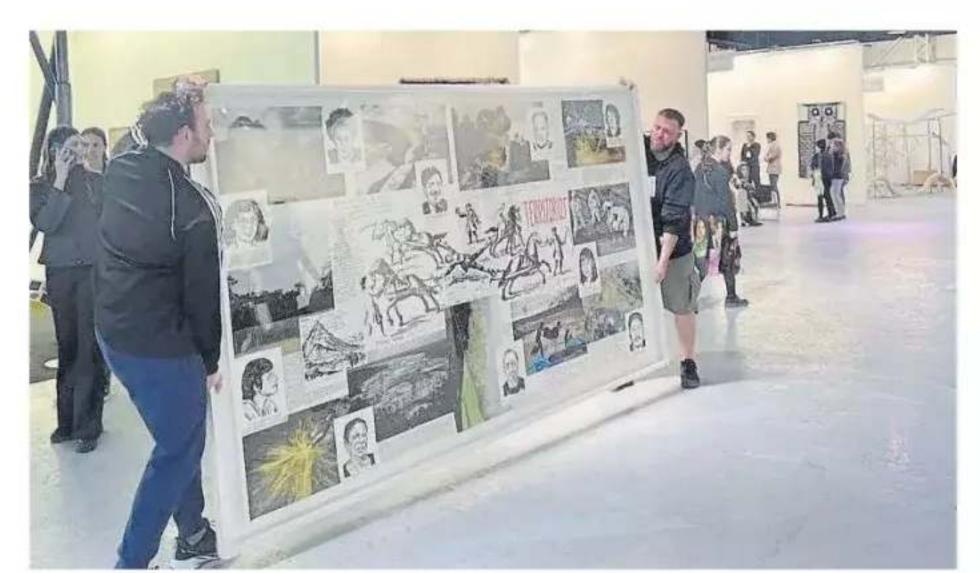

Obra comprada en Rolf Art por el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego

GENTILEZA ROLF ART



"Me parece fundamental venir a arteba", aseguró a LA NACION Manuel Segade, director del Reina Sofia, museo español que compró una obra de Alfredo Londaibere en esta edición de laferia. Una "visita obligada" según él desde hace más de una década, solo interrumpida por la pandemia. Algo que parecen confirmar representantes de otras instituciones internacionales participantes del programa de adquisiciones, que recorrieron el Centro Costa Salguero antes de que este encuentro anual abra hoy al público, hasta el domingo.

"Es uno de los países más importantes de Latinoamérica para el arte, junto con México, Colombia y Brasil, y el más cercano a España. Aprovecho la visita para concretar acuerdos con instituciones y visitar talleres de artistas, y estamos trabajando para adquisiciones futuras que no puedo anticipar", agregó el curador, que recibirá a La Menesunda, de Marta Minujín, en Madrid, el año próximo.

"Manuel es muy conocedor de la escena local, y sabe lo que está comprando. Tanto él como Tania Pardo, directora del CA2M, están muy interesados en la historia del arte argentino", aseguró la galerista Nora Fisch, que además de venderle la obra Yo, cuando no te veo (2003) al Reina Sofía, vendió otra de Londaibere al Malba, una de Sofia Böhtlingkal Modernoy una de Fernanda Laguna al MALI de Lima.

Mientras el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) seleccionaba una instalación de

Rosario Zorraquin en Isla Flotante, otra compra importante fue realizada por el Museo Guggenheim: el curador Pablo León de la Barra eligió una pintura de Santiago García Sáenz en la galería Hache, que también vendió obras de Leila Tschopp al Modernoy de Florencia Böhtlingk al Malba. Hacia Estados Unidos irá además una pieza de gran formato realizada por Marcelo Brodsky y Fernando Bryce, de la serie Territorios. Fue adquirida por el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego en Rolf Art, donde el CA2M compró un mural de Verónica Meloni.

#### Obras por docena

El camino inverso realizó en la década de 1960 The Grate (1946/7), un óleo sobre tela realizado por Nikolai Kasak, exhibido en Del Infinito, que acaba de ser donado por la hija del artista al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En aquel entonces participó de una muestra de Arte Madí en el Moderno, y el artista envió una carta a Gyula Kosice-colgada ahora junto a la obra- en la que manifestaba su deseo de donarla al museo porteño. "Christina Kasak-Rubic expresó su disposición para cumplir el deseo de sus padres", anunció Victoria Noorthoorn, exultante tras haber logrado un récord de doce adquisiciones para el Moderno en esta edición de arteba.

La misma cantidad compró Alec Oxenford, coleccionista argentino radicado en Brasil. Asesorado por Mariano Mayer, curador de la colección que está exhibiendo en instituciones de ese país, compró obras de García Sáenz y Florencia Böhtlingk

(Hache); Gastón Pérsicoy Londaibere (Nora Fisch); Alfredo Prior (Vasari); María Guerrieri (Calvaresi); Osvaldo Lamborghini (Del Infinito); Santiago O. Rey (Komuna); Clara Esborraz (Piedras); Maruki Nowacki (Ohno); Alejandro Kuropatwa y Ruy Krygier (Cosmocosa).

Otra "embajadora" del arte local es Amalia Amoedo, creadora de su propia fundación, que otorga importantes becas y ofrece residencias en Uruguay para artistas de la región. "Trabajo con la certeza de que el arte de toda la Argentina merece un lugar destacado en el mundo. Voy detrás de un horizonte claro: fortalecer el arte argentino y latinoamericano a nivel global desde un marco amoroso, ético, comprometido y desinteresado", dijo ayer al recibir el Premio arteba al Coleccionismo (ver aparte), e invitó "a todos a involucrarse de lleno y dar el ejemplo a través de un coleccionismo respetuoso y sólido, que se construye durante todo el año".

"El coleccionismo es, sin duda, una forma de mantener viva nuestra cultura, nuestra historia y nuestras voces", opinó en tanto Larisa Andreani, presidenta de la Fundación arteba. Una institución sin fines de lucroqueda el ejemplo: junto a Pinamar SA, otorgó ayer a Donjo León el Premio Pinamar, con una mención especial para el proyecto presentado por Denise Groesman y Julieta García Vázquez. El ganador recibirá el equivalente en pesos a 15.000 dólares para construir una instalación mutante en el Vivero Forestal que dio origen a la ciudad balnearia, donde se presentará este verano. •



Con un retrato de su abuela Amalita por Andy Warhol



Obra de Edgardo Giménez, se vio el año pasado en el Malba



Corazón y moño, de la admirada Delia Cancela

Y además

CUÁNDO Y DÓNDE. La feria abre al público en general este mediodía, y continuará su edición hasta el domingo, de 12 a 20, en Costa Salguero. ENTRADAS. General: \$8000. Estudiantes y jubilados: \$4000. Menores de 10 años, sin cargo. PREMIO EN OBRA. Se anuncia hoy al ganador entre las 22 galerías y los artistas participantes de Utopía, la sección de espacios jóvenes y alternativos.

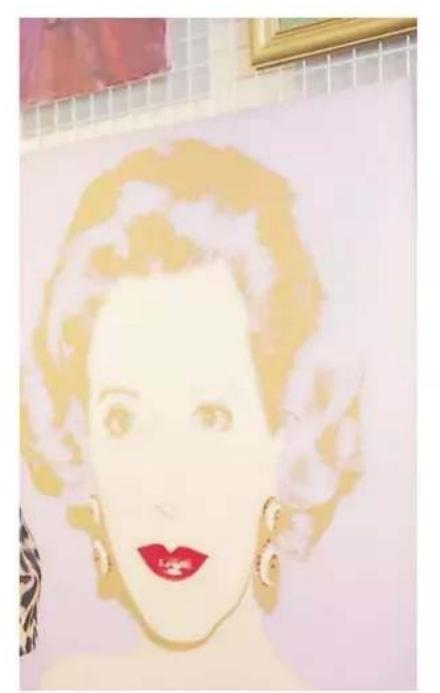

SOLEDAD AZNAREZ



Su primera obra, de Gachi Hasper



De la serie Frozen Sex, de Minujín

# Premio al Coleccionismo para Amalia Amoedo, una gran "embajadora" del arte argentino

Artista y mecenas, la nieta de Amalita Fortabat recibió la distinción ayer, en la feria; Minujín, Giménez y Cancela, entre sus diez elegidos

#### Celina Chatruc

LA NACION

En esa época trabajaba en las radios Horizonte y El Mundo: hacía efemérides, traducciones, ordenaba discos, atendía el teléfono y, cada tanto, le acercaba un café a Juan Alberto Mateyko. Amalia Amoedo tenía 19 años y acababa de perder a su padre cuando su hermano mayor, Alejandro Bengolea, le regaló su primera obra: una pintura de Gachi Hasper que aún conserva. Y que definiría su destino como artista, coleccionista, mecenas y "embajadora" del arte argentino. "Me empezó a invitar a algunas muestras porque yo estaba triste. Me sentí muy cómoda en el mundo del arte, tanto en los talleres como en las inauguraciones, hablandoconcuradores, con artistas... Dije: "Esporacá", recuerda en diálogo con LA NACION casi tres décadas después, cuando los reconocimientos confirman que no se equivocó.

Después de haber sido declarada personalidad destacada de la cultura por la Legislatura porteña, fue distinguida ayer con el Premio arteba al Coleccionismo, en el marco de la feria. Organizada por la fundación que ella presidió entre 2019 y 2020 –fue la primera mujer en ocupar ese cargo, y al hacerlo "marcó un hito", recordó en el acto de entrega en la feria Facundo Gómez Minujín—, con la cual sigue colaborando como integrante de su Círculo de Presidentes y su Comité Internacional.

Desde la propia fundación que lleva su nombre impulsa a los artistas de la región—a muchos de los cuales beca y aloja en Casa Neptuna, una residencia diseñada por Edgardo Giménez en Uruguay—y colaboró con la actual edición de la Bienal de Venecia. Integra además los boards consultivos de prestigiosas instituciones, como Americas Society, el Pompidou y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Forma parte del Consejo de dirección de Colección Amalita, el museo inaugurado por en 2008 en Puerto Madero por su abuela: Amalia Lacroze de Fortabat, una de las coleccionistas de arte más importantes que haya tenido la Argentina.

Allí se exhibe desde la semana pasada Vivir sus vidas, imperdible muestra de Chiachio & Giannone que confirma el enorme talento de los artistas argentinos. Ese dúo creativo de fama global también está representado en esta edición de arteba y en la colección de Amoedo, curada por Laura Hakel y enfocada principalmente en arte contemporáneo argentino y latinoamericano, que abarca unas 650 obras.

Entre ellas Sin título (Ruleta), 1993/2018, obra de Omar Schiliro de 1993 reconstruida en 2018 para su primera retrospectiva, Ahora voy a brillar, también en Colección Amalita. Hoy ilumina el living de su casa, donde convive con otras de amigos artistas como Edgardo Giménez, Delia Cancelay Marcelo Pombo. Allí, la pieza lumínica e interactiva aguarda que los invitados aprieten un botón: el resultado de lo que arroja esa ruleta siempre es luminoso y positivo: "amigos buenitos", "suerte buena" o "viajecito placentero". "Me tiene que llegar al alma", dice sobre su criterio a la hora de elegirlas. A continuación, destaca diez de ellas.

#### Graciela Hasper, Sin título, 1994

Esta obra de Graciela Hasper es muy especial para mí, es la primera de mi colección. Me la regaló mi hermano, Alejandro Bengolea, cuando tenía 19 años, y aún la atesoro. Con los años he adquirido otras obras de esta artista.

#### Fernanda Laguna, Rayos, 1995 Me enorguliece ser una gran co-

Me enorgullece ser una gran coleccionista de la obra de Fernanda Laguna. Creo que su aporte, tanto desde su obra como desde los proyectos sociales que impulsa como Belleza Fiorito, es fundamental, y comprueban el poder transformador del arte. Rayos (1995) es una obra muy temprana, llena de emoción, que formó parte de una muestra emblemática de la época, El Tao del Arte.

#### Marcelo Pombo, Mantel, 1990

Mantel es una obra única; Marcelo la realizó en honor a su madre, utilizando el mantel de su casa, en torno al cual circulaban las actividades de su rutina doméstica. Es un mantel familiar enaltecido, transformado en una festiva obra de arte.

#### Marta Minujín, de la serie Frozen Sex, 1973-1974

En 2023-2024 tuve el orgullo de prestar esta obra llena de erotismo a la primera retrospectiva de Marta realizada en los Estados Unidos organizada por el Museo Judío de Nueva York. La realizó en Washington DC a principios de los años 70. Se encerró seis meses en un estudio para hacer toda la serie, que expuso al año siguiente. Luego, pasó varias décadas sin exhibirse. Sin duda merecen un lugar especial.

#### Edgardo Giménez, Mueble de la piedra, 1967

Edgardo Giménez suele decir que "el arte te salva". Yo creo lo mismo. Esta obra es una de varias del artista que existen en mi colección, convivo con ella y es muy querida por toda mi familia. Es como un tótem que nos protege. El año pasado formó parte de su retrospectiva en el Malba, junto con la maqueta de Casa Neptuna (2022), el modelo a escala de la casa que le comisioné para alojar la residencia de artistas de la Fundación Ama Amoedo en Uruguay.

#### Delia Cancela, Corazón y moño, 1964-2018

Con Delia Cancela nos unen dos pasiones: el arte y la moda. Admiro su trabajo, ha marcado un camino en la vanguardia desde los 60 llevando sus obras de arte y sus diseños, junto con Pablo Mesejean, a todo el mundo.

#### Elda Cerrato, Maternidad, 1971

Esta obra de Elda Cerrato se encuentra actualmente colgada en la exposición Extranjeros en todas partes de la Bienal de Venecia. Su curador, Adriano Pedrosa, estuvo el año pasado recorriendo mi colección en Buenos Aires y la seleccionó personalmente. Como coleccionista es un gran honor poder compartir con el mundo el talento de esta artista, docente e investigadora tan importante, pero aún no tan conocida como debiera serlo. Es una obra muy especial, que reflexiona sobre la maternidad de una forma abstracta y universal. Con sus dorados, tiene algo divino.

#### Santiago García Sáenz. Adoración del niño Dios, 1997

Santiago García Sáenz fue un gran artista y un gran amigo. Siempre admiré su pintura evocativa y vaporosa, tratando temas vinculados a las pasiones de la humanidad. En esta obra traspuso la escena bíblica de la Adoración a la Ciudad de Buenos Aires. Para mí, está llena de esperanza. En 2021 fue expuesta en su retrospectiva en Colección Amalita, titulada Quiero ser luz y quedarme.

#### Paola Vega. Sin título, 2018

La obra de Paola Vega me transporta al universo de la pintura, un espacio que amo y que, como artista, también comparto. Esta pintura monumental se encuentra instalada en uno de los techos de mi casa, como si fuese el cielorraso de un ambiente barroco. Me enamoré cuando la vi. Un dato divertido es que muchas veces me preguntan si la comisioné especialmente para mi casa... ¿y al contrario! Cuando la diseñamos, adaptamos el techo a la pintura.

#### Marcia Schvartz, Canto

Trentesimosecondo-Oí que me decían: "Pisa con tiempo", 2018
Admiro mucho a Marcia Schvartz.
Creoque es una de las grandes pintoras argentinas y tuve el lujo deformarme en sutaller. Esta obra inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri tiene un potencial impactante.



#### PARA SALVARNOS HAY QUE JUNTARNOS Y ARREMANGARNOS



7 Y 8 DE SEPTIEMBRE

COLABORÁ EN PARROQUIAS, CAPILLAS Y COLEGIOS

OTRAS FORMAS DE DONAR:

CONSULTÁ AL: 011 4394 2065 | colectamaspormenos@cea.org.ar

Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas - Suipacha 1032 - C1008AAV - Buenos Aires

www.colectamaspormenos.com.ar

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar



#### Atraparon al hermano del legislador

Casi 24 horas después de que fue capturado el diputado provincial Germán Kiczka, la policía de Misiones localizó y arrestó al hermano del legislador, también acusado por el tráfico de imágenes de menores de 13 años en situaciones de abuso sexual. Según explicaron fuentes vinculadas con la investigación, Sebastián Kiczka (foto) fue encontrado a 40 kilómetros de la ciudad misionera de Apóstoles, en una zona de monte en la localidad de San Juan de la Sierra, en estado de deshidratación.

Búsqueda y captura | ACUSADO DE TRÁFICO DE FOTOS Y VIDEOS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

# Escondido en una cantina y tapado con una frazada, así hallaron al diputado prófugo

Tras perder los fueros, el legislador misionero Germán Kiczka había buscado refugio en un complejo de cabañas que estaba en reparaciones, en la localidad correntina de Loreto

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

Llegó al balneario municipal de Loreto, en Corrientes, en un auto Toyota Corolla gris y pidió alquilar una cabaña. El cuidador le explicó que estaban con trabajos de refacción para la temporada alta y que no tenía nada disponible. El visitante dijo que necesitaba un lugar para dormir. "Tengo problemas con mi familia", explicó, como pidiendo ayuda. Fue entonces que al "forastero" le ofrecieron pasar unos días en la edificación que durante el verano funciona como cantina. Para dormir se las tuvo que arreglar con una reposera y una frazada que le prestaron.

Así pasó sus días prófugo de la Justicia de Misiones el diputado provincial Germán Kiczka, Sobre sus espaldas pesaba un pedido de captura internacional al estar imputado de haber distribuido videos y fotos con contenido de situaciones de abuso infantil.

Kiczka fue detenido anteanoche por la Policía de Corrientes y ayer a la madrugada fue trasladado a Misiones, donde será indagado por el juez de Apóstoles Miguel Angel Faría, magistrado que había ordenado su captura.

El legislador prófugo fue ubicado gracias a una vecina que anteanoche se comunicó con la comisaría de Loreto para avisar que había visto a un hombre en la zona del camping, cerca de la laguna, y que estaba convencida de que se trababa de Kiczka.

La investigación de tráfico de imágenes de menores en situaciones de abuso sexual en la que quedó acusado el legislador misionero generó un fuerte escándalo que trascendió los límites de su provincia. Las informaciones con detalles del casoy la fotografía de Kiczka tienen desde hace días presencia permanente en los medios y esa difusión habría permitido que una vecina de Loreto identificase a un visitante en la zona como al diputado que había dejado su vivienda poco antes de que irrumpiesen allí los policías con la orden de arresto.

El gobierno de Misiones había ofrecido una recompensa de \$5.000.000 por datos que permitiesen la captura del diputado del partido Activar, que pocos días antes había perdido sus fueros en una votación de 37 a 0 con la que sus colegas en la Legislatura provincial definieron el pedido de la Justicia.



Germán Kiczka fue trasladado desde Corrientes hacia Misiones

decidió hacer un operativo cerrojo

para evitar que se escape", sostuvo

a LA NACION una fuente del Ministerio

de Seguridad de Corrientes, a cargo

El personal policial montó rápi-

"El cuidador explicó que el visi-

tante había llegado días atrás y que

quiso alquilar una cabaña. Y que a

pesar de que le dijo que no había

nada disponible por un tema de

arreglos, el hombre le pidió un lu-

gar para dormir porque tenía pro-

blemas con la família. Afirmó no

haberlo conocido. Sostuvo que no

sabía que era el diputado buscado

por la Justicia. Kiczka pasaba las

noches en la cantina y dormía en

una reposera", explicaron las fuen-

traron un teléfono celular sin chip

y casi \$100.000 en efectivo. No des-

cartan que en el auto hubiese más

dinero. Pero el vehículo utilizado

por Kiczka no fue abierto y en las

Tras quedar detenido, el legisla-

dor fue trasladado a un hospital de

próximas horas será peritado.

Entre sus pertenencias le secues-

damente un operativo. Cuando lle-

garon los uniformados, Kiczka no

de Alfredo Vallejos.

opuso resistencia.

tes consultadas.

la zona, donde se lo revisó. La loca-"La llamada fue recibida a las 21.30. La mujer estaba nerviosa. lidad de Loreto está situada a 200 ki-Sostuvo que estaba convencida de lómetros de la ciudad de Apóstoles, que se trataba del diputado prófugo. de donde es oriundo Kiczka. Afirmó haberlo visto varios días por "Hicimos un rastrillaje por la zola zona del camping. Entonces se

na para buscar al hermano del diputado, que también tiene orden de detención, pero no estaba. Además, el cuidador del camping dijo que el visitante llegó solo", dijo una fuente de la investigación. Pocas horas después, Sebastián Kiczka fue capturado a 40 kilómetros de Apóstoles.

#### Chaleco antibalas y casco

El comisario general Sandro Martínez y el comisario general David López Asencio, jefe y subjefe de la Policía de Misiones, viajaron a Corrientes y en la madrugada de ayer trasladaron al diputado.

Regresó a su provincia, vigilado y protegido por un fuerte operativo de seguridad, que incluyó el despliegue de tropas especiales y el uso por parte del detenido de chaleco antibalas y casco de kevlar. Mientras era trasladado, Kiczka gritó ante los micrófonos de la prensa: "Basta de persecuciones políticas".

En las próximas horas, el juez Faría indagará al sospechoso. El magistradotiene a cargo un desprendimiento de la denominada Operación Guardianes Digitales por la Niñez, que fue conducido por la fiscal en lo penal, contravencional y defaltas de la ciudad de Buenos Aires Daniela

Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), e impulsada por una ONG internacional contra la trata infantil, Centro Internacional para Chicos Desaparecidos y Explotados.

La localidad de Loreto está situada a 200 kilómetros de la ciudad de Apóstoles, de donde es oriundo el diputado y donde la Policía de Misiones lo fue a buscar cuando se firmó su orden de captura. Según el Censo 2021, tiene 3000 habitantes.

"El diputado Kiczka, según lo que se pudo determinar en la investigación, habría distribuido 603 archivos, videos y fotos, con contenido de abuso sexual infantil. En todos los archivos que fueron recuperados se observaron a niños y niñas de corta edad. A simple vista se advierte que tienen menos de 13 años. En las imágenes, los víctimas son abusadas de diferentes maneras", sostuvo una fuente con acceso al expediente.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue directa al informar anteanoche sobre el arresto de Kiczka: "Me lo comunicó el gobernador de Corrientes (por Gustavo Valdés), a quien le transmití mis felicitaciones por el excelente trabajo. Estos desviados mentales la van a pagar. No tengan la más mínima duda. Diputado pedófilo, adentro".

#### Otro político de Misiones estaría en la mira de los investigadores

Rastrean los contactos que recibieron imágenes de menores abusados

#### Gustavo Carabajal

El diputado provincial misionero Germán Kiczka y su hermano Sebastián no eran los únicos integrantes de la red de pedofilia que se dedicaba a traficar imágenes de niños en situación de abuso sexual cuya actividad fue alertada por una ONG norteamericana, fue investigada por una fiscalía de cibercrimen porteña y puso en marcha la investigación en un juzgado de la localidad de Apóstoles.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes de la pesquisa, la sospecha se funda en el análisis de los 603 archivos con fotos y videos de menores explotados sexualmente cuya tenencia se atribuye al legislador del partido Activar, comandado por Pedro Puerta, hijo del dos veces gobernador, senador nacional y presidente provisional del país durante las trágicas jornadas de finales de 2001, Ramón Puerta.

Al revisar la notebook del usuario "Germán", secuestrada durante uno de los allanamientos ordenados por el juez de instrucción Nº 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, los técnicos de la policía de Misiones establecieron que los archivos de pedofilia fueron compartidos con otros cómplices, uno de ellos, integrante del poder político provincial.

"Es posible", respondió una fuente de investigación con acceso al expediente al ser consultada sobre si entre los cómplices de los hermanos Kiczka figura un encumbrado político de Misiones. "Estamos investigando una red. Esto significa que los hermanos Kiczka no fueron los únicos integrantes, no estuvieron solos y contaron con cómplices", explicó el informante.

La sospecha sobre la existencia de cómplices también se funda en una serie de elementos que indican que en el boliche Estudio 55, situado en la ciudad de Apóstoles, se realizaron eventos a los que concurrían menores y a los que los hermanos convocaban a personas adultas.

Actualmente, el boliche Estudio 55 pertenece a la familia del legislador, aunque lo tienen alquilado a otra sociedad. En febrero pasado había sido clausurado por la policía debido a que durante un operativo se corroboró que había 23 menores que compartían un recinto con adultos en el que se consumían bebidas alcohólicas. •

#### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

†

ALDINIO, Mercedes, q.e.p.d. -Los copropietarios del Consorcio Juan F. Segui 3769 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

†

ARAYA, Juan José (Juanjo). Dicky y Sofia Ayarragaray de
Hughes, y sus hijas Sofia, Verónica y Miguel A. Lacour (h.),
Agustina y Francisco Pereyra
Iraola, y Magdalena, acompañan a Clara, Juanqui, Marcela
y Sol en estos tristes momentos.

+

ARAYA, Juan José, q.e.p.d. -Tomás Qüerio (a.) despide a su querido amigo y acompaña con un abrazo a su familia.

+

ARAYA, Juan José (Juanjo), q.e.p.d., partió a la Casa del Señor el 26-8-2024. - Los egresados 1988 del Colegio Cardenal Newman recordarán a su compañero de camada y gran amigo con alegria y lo llevarán siempre en sus corazones. Abrazan a Clara, Clari, Male, Manu y Segundo, a toda su familia y ruegan una oración en su memoria.

†

ASENZO, Graciela Virginia, q.e.p.d. - El estudio Cueto Rua Abogados participa su fallecimiento y acompaña a Andrea y su familia en este doloroso momento.

+

CABRAL, Martín, q.e.p.d. -Mario y Adela Picozzi, despiden a Martín y acompañan a Maria Susana y sus hijas con mucho cariño.

+

CABRAL, Martín. - Querida María Susana, Mercedes y Enrique, Luz y Andrés, M. Marta y Luis, Maitusa, Silvina y José Luis y María y Richy despedimos con pena a Martín y seguimos muy cerca tuyo.

+

CABRAL, Martin Eduardo, q.e.p.d. - El Champagnat 63 B participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia con todo su afecto.

†

CAMINOS, María Josefina (Janina). - Enrique Braun Estrugamou y Peggy de Corral despiden con enorme tristeza a su querida prima y amiga de toda la vida. Janina, descansa en paz.

†

CAMINOS, María Josefina. Jorge Murtagh, María, su ahijada, Ignacio, Federico, nietos
y Mary Azumendi te despiden
con enorme tristeza, rogando
oraciones por ti.

†

CAMINOS BRAUN, María Josefina (Janina), q.e.p.d. - Sus primos Campos Braun despedimos a nuestra querida Janina, recordando lindos momentos compartidos. Abrazamos a su familia. † Ma

CAMINOS, María Josefina. -Patsy Petty, sus hijos y nietos muy tristemente te despiden con sus oraciones.

T PA

de EZCURRA, Martín E., falleció el 28-8-2024. - Su mujer Mercedes Scotto, sus hijos Martín y Justina Victoria y Nicolás Ignacio y Jimena y sus nietos lo despiden con mucho cariño.

de EZCURRA, Martín E. -Hasta que nos volvamos a encontrar, te despedimos con amor hermano querido. Flori, Viri, Mechi, Pia, Claray Luz.

+

de EZCURRA, Martín. q.e.p.d. - Sus primos Teresa y Jorge Angeleri acompañan a Merceditas y su familia en el

†

de EZCURRA, Martín E. - Te despedimos con mucho cariño y tantos lindos recuerdos: Lincoln, folclore, La Ferme, entre otros. Tus sobrinos Alejo y Victoria Baca Castex.

+

de EZCURRA, Martin. - Enrique y Patricia Bunge Guerrico despiden a Martín y acompañan a Mecha y a sus hijos con todo cariño.

+

de EZCURRA, Martín. - Miguel y Mariana Prado y sus hijos Nico y Bay, Migue y Marilyn, Sebastián y Estefi despiden al querido Martín y acompañan con mucho cariño a Mecha y los chicos.

†

DI LEO LIRA, José Ramón, Dr., q.e.p.d. - El Cnl. (R) Rodolfo Rodríguez despide a su amigo médico de cabecera, inolvidable, ejemplar y eficiente. Ruego a Dios lo acoja en el cielo y consuele a sus descendientes.

+

DURÁN, Débora Hodari de. Alberto y Maria Luz Durán de
Bosch, sus hijos, Luz y Martín,
Beto y Maki, Verónica, Matías
e Inés, Marcos y María, Nacho
y Mica y nietos despiden a Débora y acompañan a Luis, Sole, Flopy, Paula, Vicky y sus familias con mucho cariño.

†

DURÁN, Débora Hodari de, q.e.p.d. - Gerardo y Maria Caputo. Larry y Maria José Daniels, Virgilio y Mercedes Gregorini y Pablo y Mercedes Fortin despiden a Débora y abrazan a Luis y familia.

+

DURAN, Débora Hodari de. "La muerte no es el fin sino el
comienzo de una nueva vida"
(San Agustín). Laura y Fernán
de Elizalde y sus hijos, Tomi y
Pili, Belén y Santi, Josefina y
Alfre, Milagros y Clodomiro y
Gonzalo y Male y todos sus
nietos despiden con mucho
dolor a la querida Débora y
acompañan a Luis y las chicas
con todo cariño y oraciones.

+

FERRECCIO, Ana María. - Te despido prima querida. Horacio Ferreccio.

+

GALLARDO, Juan Luis, q.e.p.d. - Su esposa Rosario García O'Neill, sus hijos Pbro. Juan María, Milagros, María Eugenia y Catalina Gallardo Ibarguren y Mariano Romairone participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su alma.

+

GALLARDO, Juan Luis, q.e.p.d. - Catalina Gallardo de Ossorio Arana, hijos y nietos participan con dolor su muerte y piden oraciones por su eterno descanso.

†

GALLARDO, Juan Luis, q.e.p.d. - El colegio Sagrada Familia despide al autor del himno de su institución, asociado en la oración por su eterno descanso.

+

GALLARDO, Juan Luis, q.e.p.d. - Rosarillo, Juan Antonio Vergara del Carril y Flia. despiden con entrañable cariño a quien inquebrantablemente defendió a Dios, la patria y el hogar, acompañando con oraciones a Rosario y a toda la familia Gallardo.

†

KAUFER, María Julia Vinent de, q.e.p.d. - Tu marido Pablo Kaufer Barbe, tus híjos Pablo y Andrea, Mercedes y Tomás y sus nietos Tomás, Milagros, Pilar y Lucia despiden con mucho cariño a María Julia. Sus restos serán despedidos hoy, a las 13.30, en el Jardín de Paz.

†

KAUFER, María Julia Vinent de, q.e.p.d. - Su consuegro Rafael Vilaseca y familia lamentan su partida y abrazan a los Kaufer con todo el afecto.

†

LABAYEN de SANZ, Laura. Sus sobrinos Gregorio, Juan,
Fernando, Clara y Matías Sanz
y sus familias acompañan a
Gaby, Julián, Marcela y los
chicos y despiden a Laura con
mucho cariño.

†

LAVAISSE, M. Luisa, q.e.p.d. -Roberto y Sylvia Bernaqui Jaureguy de Schmitt piden una oración en su memoria.

> † BIDET.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico.

- Su hermana Nená y Carlitos Ramallo, hijos, nietos y bisnietos despiden a Federico y acompañan a Mariana y los chicos con mucho cariño.

†

LOPEZ SAUBIDET, Federico R. - Su hermano Cristian, Marili, hijos y nietos lo despiden con inmensa tristeza y acompañan con mucho cariño a Mariana y toda su familia.

LOPEZ SAUBIDET, Federico Rafael. - Su hermano A. Patricio Lopez Saubidet hijos y nietos acompañan a Mariana y los chicos y rezan por ellos.

+

LOPEZ SAUBIDET, Federico, q.e.p.d. - Su sobrino Pari López Saubidet te despide con mucho cariño y acompaña a sus primos en estos triste momentos.

+

LOPEZ SAUBIDET, Federico.

- Diego Firpo y Pia junto a hijos y nietos, lo despiden y abrazan a Mariana y los chi-

+

 LÓPEZ SAUBIDET, Federico.
 Clara M. de Alvear acompaña a Mariana, querida amiga de toda una vida.

†

LÓPEZ SAUBIDET, Federico, q.e.p.d. - Juan Carlos y Cristina Cassagne despiden con pena a su amigo y acompañan a su familia con oraciones por su alma.

+

LÓPEZ SAUBIDET, Federico.

- Fini y Ricardo Braun e hijos acompañan a la querida Mariana y a toda la familia con gran cariño.

+

LÓPEZ SAUBIDET, Federico.

- Mariana, querida amiga de siempre, te abrazo con tristeza y oraciones. Nora Mascarenhas.

+

LÓPEZ SAUBIDET, Federico, q.e.p.d. - Rafael y María José Casado, hijos y nietos abrazan con enorme cariño a Mariana, Cristian y Marily y a toda la familia.

†

LÓPEZ SAUBIDET, Federico, q.e.p.d. - Con gran tristeza despedimos a nuestro amigo y acompañamos con nuestras oraciones a Mariana, Sebastián, Marianina, Agustina, Francisco y Ale. Santiago y Rita Sánchez Elía.

+

LÓPEZ SAUBIDET, Federico, q.e.p.d. - Acompañamos a Mariana e hijos con enorme cariño y pedimos oraciones por Federico. Belén y Juanjo.

+

LÓPEZ SAUBIDET, Federico.

- Sonia Benvenuto de Blaquier acompaña con cariño a Mariana y sus hijos en su dolor y despide al amigo de siempre.

+

LOPEZ SAUBIDET, Federico, q.e.p.d. - Maleli y Jorge Ibañez e hijos despiden con mucha tristeza a Federico y acompañan a la querida Mariana e hijos en su dolor. +

LÓPEZ SAUBIDET, Federico.
- Martin y Cristina Firpo de Grondona, hijos y nietos acompañan a Mariana con oraciones.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico.

- Abrazamos a Mariana y a sus hijos, recordando al querido Federico, amigo de toda la vida. Juan de Alzaga y Susana Marino.

+

LÓPEZ SAUBIDET, Federico.

- Leandro Asorey y Ana Verardo de Asorey participan su fallecimiento y acompañan a
Mariana y familia.

+

LÓPEZ SAUBIDET, Federico, q.e.p.d. - Despedimos con tristeza a nuestro querido amigo y acompañamos a Mariana y sus hijos con el cariño de siempre. Marietta y Jean.

+

LÓPEZ SAUBIDET, Federico.

- Cristina y Néstor acompañan con enorme cariño a Mariana e hijos en su dolor.

+

LÓPEZ SAUBIDET, Federico Rafael, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - Luis y Angélica Fernández Cronenbold, Alejandro y Victoria abrazamos con muchisimo cariño a Mariana, hijos y hermanos.

...

LYNCH PUEYRREDON, Celia, Sra., q.e.p.d., falleció 28-8-2024. - La gerencia, dirección médica y todo el personal de Helios Salud participan con dolor su deceso y acompañan a la Sra. Lynch Pueyrredón, hijos y familia en este dificil momento.

ROSSI, Santiago, Dr. - Directivos y funcionarios de OSDE participan con pesar el fallecimiento del Dr. Santiago Rossi y acompañan con afecto a su familia en este triste momen-

†

ROSSI, Santiago. - Querido Santi, la vida nos juntó en tantos lugares. Con ese empuje tan especial que te caracterizaba, admiré tu crecimiento personal, familiar y profesional. Buen viaje Santi. Nos volveremos a encontrar. Federico Aurelio.

+

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d.

- Thiago Vasconcelos, Mariano Volpacchio y Gabriel Aguilar despedimos con profunda
tristeza a nuestro querido
amigo y colega. Acompañamos a la familia Rossi en este
dificil momento.

ROSSI, Santiago. - Federico, Maria y Benja G. Victorica, junto a sus padres acompañan a Nacho, Santi, Mati y a Eugenia en su dolor. +

ROSSI, Santiago. - A nuestra querida amiga Eugenia y su familia los acompañamos espiritualmente en este momento de profundo dolor. Que Dios tenga en la gloria a Santiago. Olga y María Paissanidis y Ana V. P. de Georgalos.

+

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -María y Eduardo Tarasido y sus hijos Mariano y Paula acompañan con mucha tristeza a Eugenia, Nacho y toda su familia en este momento de gran dolor y ruegan una oración en su memoria.

+

ROSSI, Santiago. - Silvina V. de Cordero y sus hijos Sole y Juan Martín, Xime y Matías, María y Carlitos, acompañan a toda la familia con mucho cariño.

ROSSI, Santiago. - Sapito querido, cómo te vamos a extrañar. El Boldro Juan y Flavia Azulay.

+

ROSSI, Santiago, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - Directivos y personal de VIDT Centro Médico participan con mucha tristeza el fallecimiento del Dr. Santiago Rossi y acompañan a toda la familia en este doloroso momento.

+

ROSSI, Santiago, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - Dr. Alejandro Dosoretz y señora participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Santiago Rossi y acompañan a la familia en este triste momento.

4

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. Mario y Lilita Rupar, hijos y
nietos, y Francisco Castelli y
Connie Rupar con sus hijos
abrazan fuerte a Mili y a su familia en este triste momento.

ROSSI, Santiago. - El doctor Carlos José Lupotti participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en tan doloroso momento.

+

VINENT de KAUFER, María J., q.e.p.d. - Graciela, Jorge, Federico y Flia. acompañan con mucho cariño a Pablo y Flia. en este penoso momento.

+

VINENT de KAUFER, M. Julia, q.e.p.d. - Te despedimos con mucho cariño y acompañamos a Pablo, Pablito, Mercedes y familia, rogando una oración en tu memoria. Cecilia Pintos, Juli, Nanny, Luis y Beba Bianchi Pintos y familias.

Recordatorios

†

CLUCELLAS, José Hernán, falleció el 30-8-97. - Sus padres, hermanos y sobrinos lo recuerdan con el cariño de siempre. 28 | SEGURIDAD | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

# Arrestaron a un integrante de las Brigadas Rojas por crímenes en Italia

**DETENIDO**. El Gobierno anuló la condición de refugiado que permitía al italiano Leonardo Bertulazzi vivir en la Argentina desde 2004; en su país fue condenado por actos de terrorismo



Leonardo Bertulazzi tiene pendiente una condena de 27 años en Italia

IMAGEN DE VIDEO

Leonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, fue detenido ayer con fines de extradición en un edificio de departamentos del barrio porteño de Monserrat. El operativo estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, ambas dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA).

Así lo informaron a la nacion fuentes oficiales. Bertulazzi, de 72 años, era buscado por la Justicia de Italia por los delitos de secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004.

"Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas", sostuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado de prensa.

Se encontraba en la Argentina bajo una resolución de refugio otorgada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004. "Fue localizado y detenido luego de que su condición de refugiado fue levantada por las autoridades del gobierno nacional", explicaron fuentes vinculadas con la investigación.

Según la información oficial, la detención de Bertulazzi "fue un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la Agregaduría Policial de Italia".

En el citado comunicado, se afirmó: "Bertulazzi es un exintegrante de las Brigadas Rojas, una organización terrorista responsable de numerosos hechos de violencia en Italia entre 1970 y 1980. Entre los crímenes más resonantes del grupo se encuentra el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978. Bertulazzi, quien ocupaba un alto rango dentro de la organización, estuvo vinculado a la logística del secuestro de Moro".

#### Un historial de violencia

En mayo de 2002 había ingresado en la Argentina en moto, en compañía de una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche.

Como informó LA NACION tras su primera detención, poco después de ese ingreso a nuestro país, en 2002, Bertulazzi recorría América Latina con una motocicleta Honda, modelo 750, viaje que había iniciado en El Salvador. Había llegado a la Argentina desde Chile.

Su paso por las Brigadas Rojas comenzó en 1977, cuando fue herido por la explosión de un artefacto que armaba. Luego fue condenado a dos años de prisión. Perteneció a la Columna Genovesa 28 de Marzoy se lo conocía como Stéfano, su nombre de guerra. Tras esa pena inicial que le aplicaron tribunales italianos, llegó una sentencia de 27 años por terrorismo.

Cuando fue detenido hace dos décadas en un garaje cerca de su departamento de Monserrat, Bertulazzi llevaba el pasaporte de su hermano, de nombre Alberto, con su fotografía. Tras la audiencia judicial, fue trasladado en medio de un importante operativo policial al Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal.

Las Brigadas Rojas son una organización terrorista que en la década del 80 quedó desmembrada y con la mayoría de sus miembros en prisión. Hasta que, en mayo de 1999, atentaron contra el asesor en materia laboral del gobierno italiano Massimo Dantona. Luego, en marzo de 2002, mientras se sustanciaban los juicios contra exbrigadistas, una columna juvenil de ese grupo terrorista volvió a atacar. Esa vez mató a quemarropa a Marco Biaggi, en Bolonia, ataque que fue reivindicado por los acusados.

Según publicó el diario Clarín en julio de 2003, el ciudadano italiano fue liberado por decisión de la jueza federal María Servini. La Justicia de Italia condenó a Bertulazzi "en ausencia", posibilidad no prevista en las leyes procesales de la Argentina. La magistrada entendió que de esa manera el detenido no pudo ejercer su derecho constitucional de defensa y, en consecuencia, dispuso su libertad.

Ahora, tras anularse su estatus de refugiado, Bertulazzi fue nuevamente arrestado.

"Esta detención refleja el compromiso de la Argentina con los valores de la democracia y el Estado de Derecho, y expone ante el mundo la firme decisión de no convivir con asesinos impunes. Asimismo, subraya la necesidad de evitar que instituciones diseñadas para proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad sean aprovechadas indebidamente por criminales que atentan contra la paz y las instituciones democráticas", concluyó el comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, agradeció al gobierno argentino por la captura del hombre que en su país tiene una condena de 27 años de prisión por diversas acciones terroristas cometidas en las décadas del 70 y del 80.

# Meloni agradeció al gobierno argentino por la captura del terrorista

La primera ministra italiana destacó la "intensa colaboración" entre autoridades de ambos países

Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.— La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó ayer su "profunda gratitud" a las autoridades argentinas por el arresto de Leonardo Bertulazzi, exmiembro del grupo terrorista de extrema izquierda Brigadas Rojas (BR), tras la revocación de su estatus de protección de parte de la Comisión Nacional de Refugiados, de la Argentina.

Condenado en Italia a 27 años de prisión por delitos de terrorismo, Meloni destacó que el arresto del fugitivo fue posible "gracias a una intensa colaboración entre las autoridades judiciales italianas, argentinas e Interpol", según un comunicado de Palazzo Chigi, sede del gobierno.

En línea con el clima de satisfacción general, el ministro del Interior del gobierno de derecha de Meloni, Matteo Piantedosi, en un posteo en la red social X, también manifestó su beneplácito y se mostró agradecido por "la cooperación entre las autoridades italianas y argentinas".

Bertulazzi "deberá descontar 27 años de cárcel por integrar una banda armada, asociación subversiva y secuestro de persona", recordó el titular de la cartera de Interior, que destacó "otro importante resultado de nuestras fuerzas del orden, a las que agradezco, fruto del constante compromiso para asegurar a la justicia a peligrosos fugitivos".

Prófugo de la Justicia desde 1980, Bertulazzi era considerado uno de los responsables del secuestro del ingeniero naval Piero Costa, miembro de la histórica familia de empresarios navieros de los Cruceros Costa, ocurrido en la ciudad de Génova el 12 de enero de 1977.

El secuestro, realizado por una banda de seis "brigatisti" que de repente lo interceptaron y lo subieron a un Fiat 132 blanco, ocurrió cuando el empresario, en ese momento de 42 años, regresaba a su casa. Atado con cadenas, Costa quedó prisionero de las Brigadas Rojas durante 81 días. Después del pago de un rescate millonario, esa organización terrorista lo liberó el domingo 3 de abril de 1977. Durante ese tiempo, su padre, Giacomo, fundador de los Cruceros Costa y gravemente enfermo, murió.

Se cree que el dinero obtenido con el rescate-mil millones y medio de liras-fue utilizado para financiar a las Brigadas Rojas y, en parte (50 millones), para comprar el departamento de Roma donde fue ocultado el referente de la Democracia Cristiana (DC) y cinco veces primer ministro Aldo Moro durante su clamoroso secuestro, en 1978.

El 16 de marzo de 1978, a los 61 años, Moro fue secuestrado por las Brigadas Rojas en una operación tipo comando en la que murieron dos carabineros y tres escoltas.

Después de mantener en vilo al país, y de la negativa del gobierno a negociar con los terroristas, fue asesinado 55 días después, el 9 de mayo de 1978. Su cadáver, acribillado por once balas, fue hallado ese mismo día en el baúl de un Renault 4 rojo, en pleno centro de Roma. El lugar era simbólico: a igual distancia de la sede de la DC y de la del Partido Comunista Italiano (PCI).



Georgia Meloni

ARCHIVO

Moro era uno de los pocos hombres de la DC que apostaban al "compromiso histórico", es decir la alianza con el PCI, el más grande de Occidente y siempre a punto de ganar las elecciones. Las Brigadas Rojas eran contrarias a este experimento. Durante los 55 días del secuestro de Moro exigieron una liberación de presos y, al final, un reconocimiento político. El gobierno y los políticos se dividieron entre la línea de la firmeza y la de la negociación, en un dramático proceso marcado por cartas enviadas por Moro desde su prisión.

Bertulazzi, que se fugó a la Argentina en 1980, ya había sido arrestado en 2002 en el país, al cabo de una compleja operación conjunta. Pero había sido liberado meses más tarde.

Prófugo de la Justicia desde 1980, Bertulazzi era considerado uno de los responsables del secuestro del ingeniero naval Piero Costa, ocurrido en Génova el 12 de enero de 1977

"Lo que esperaba es que en Italia cambiaran las cosas y que finalmente se aprobaran leyes de que ya no perseguirían a quien estaba desde hace décadas afuera de determinadas lógicas", dijo su hermano Vittorio, tras el arresto de 2002.

Se espera que Bertulazzi -cuyo caso probablemente estuvo en la agenda de las reuniones que tuvo Meloni con el presidente Javier Milei cuando viajó a Italia en febrero y en junio pasado- sea extraditado próximamente a Italia.

"Optima noticia el arresto en la Argentina, para que sea extraditado, de Leonardo Bertulazzi, con el auspicio de que todos los asesinos de las Brigadas Rojas que se escaparon al exterior terminen en las cárceles italianas, como ocurrió con otros criminales, como Cesare Battisti", celebró Luca Toccalini, diputado de la Liga, el partido de derecha de Matteo Salvini, aliado de Meloni.

Después de una huida de 37 años, el exterrorista de izquierda Cesare Battisti fue capturado por Interpol en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en enero de 2019, luego de haberse refugiado durante años en Brasil, hasta que la elección del presidente Jair Bolsonaro cambió su destino.

LA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

sustento. Pese a un cierto desgaste en la imagen presidencial, el ordenamiento de las cuentas públicas le otorga margen de acción al Gobierno y explica el clima de relativa tranquilidad que impera en el país

# Paciencia social y oxígeno político, claves de la gobernabilidad

Sergio Berensztein

-PARA LA NACION-

ntre las dificultades de gestión, la mala praxis, los errores no forzados y los problemas de coordinación que rozan elabsurdo, el Gobierno viene sufriendo derrotas frecuentes y significativas: desde la designación de Martín Lousteau al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia hasta el rechazo de los diputados a asignar vía DNU una partida precisamente para la SIDE. Desde la aprobación de la movilidad jubilatoria -que impacta en las ecuaciones presupuestarias-hasta la implosión de sus bloques de senadores y diputados. La gestión encabezada por Javier Milei encuentra a cada paso obstáculos para alcanzar sus objetivos, sufre cada vez que necesita negociar por su condición de minoría y hasta instala piedras en su propio camino. Ejemplo: Guillermo Francos, el personaje con más muñeca política de LLA, terminó siendo un desgastado fusible. Pasó de ser catalizador de la demanda de los principales actores políticos del país a responsable en las quejas de los gobernadores aliados por la acumulación de promesas incumplidas.

"¿Milei es un kirchnerista de derecha?", preguntó hace días un prestigioso intelectual italiano, académico de renombre en las ciencias sociales. "Sus ideas son extremas, ataca a la prensa y no muestra interés alguno en la calidad de las instituciones", elaboró su interrogante. "Y se perfila como un típico hiperpresidente con vocación de acumular poder y cambiar el país desde arriba".

Un análisis comparativo permite entender las diferencias entre ambos fenómenos. Néstor Kirchner tenía una larga experiencia política, había sido gobernador y jefe de su partido en Santa Cruz y supo aprovechar el aparato del peronismo. Cuando confrontó con Eduardo Duhalde en 2005, pretendía monopolizar el control de la estructura partidaria. Tuvotanto éxito que las sorprendentes críticas del senador José Mayans nada menos que a CFK se explican por su dilatado dominio del debilitado PJ, por el que nunca sintió afecto, pero del que no puede ni ahora quiere prescindir. Milei carece de trayectoria en la política, a la que desprecia y busca reinventar con la cuestionable hipótesis de que la motosierra y la licuadora constituyen instrumentos efectivos. Al contrario que los Kirchner, es un militante antiestatistayve(oimagina)comunistaspor todos lados, como si viviéramos en pleno macartismo. Sin embargo, al igual que Néstor (no tanto que Cristina), demostró siempre un enorme pragmatismo: al margen de sus convicciones económicas, una versión



El presidente Javier Milei y Néstor Kirchner

extrema del credo libertario, no tuvo inconvenientes en trabajar para un grupo empresarial hiperregulado ni colaborar en la campaña del por entonces candidato oficialista Daniel Scioli. Ese mismo atributo emerge hoy en su programa económico, mucho más gradual e intervencionista de lo esperado. El Milei economista y candidato sería extremadamente crítico del Milei presidente, que a su vez lo acosaría por las redes sociales por "libertonto".

Otra penosa coincidencia del actual mandatario con el kirchnerismo es la obsesión por los medios de comunicación críticos, la lógica de confrontación permanente y el desdén por las formas. Su narrativa ignora los valores fundamentales y la retórica de la democracia y reivindica la Constitución de 1853, que no está vigente y tiene diferencias ideológicas y conceptuales muy importantes con la de 1994, comenzando por el artículo 14 bis. Másaún, como argumentó el doctor García-Mansilla el miércoles pasado en su

Ambicioso, el gobierno nacional dobla la apuesta y pretende seducir a intendentes del Gran Buenos Aires. No solo a los afines

solvente audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, no puede desconocerse la legislación vigente en materia de identidad de género (ley 27.643), cosa que el Gobierno preferiría ignorar.

A propósito de la dinámica de confrontación, Milei se asemeja a sus predecesores kirchneristas (Menem siempre sostuvo un discurso de unidad nacional) y tiende a imitar a sus congéneres globales

de la antipolítica, como Bolsonaro y Trump. Esto debería ser un motivo de reflexión, si no de alarma, en el campo libertario: estos últimos fracasaron en sus reelecciones y algunas de sus principales iniciativas sufrieron reversiones absolutas, al margen de las complejas causas que enfrentan en la Justicia. Tal vez por eso decidió ceder ante la preocupación de Mauricio Macri y desplazar a los abogados de la "nueva" SIDE, que pretendían impulsar algunos expedientes complejos, como la vieja causa del Correo. Cerca del expresidente argumentan que "armaron una opereta berreta para tener algo que negociar", mientras continua la puja por recursos, la "madre de todas las batallas", entre la Nación y la CABA. A pesar del fallo y de los esfuerzos de la Corte Suprema para que las partes lleguen a un acuerdo, el Poder Ejecutivo continúa retaceando el dinero que le corresponde a la ciudad. La sucesión de encuentros en la quinta de Olivos no impidió que los desacuerdos persistieran. La

razón es tan sencilla como estructural: ambos compiten por el mismo electorado, en la ciudad y en toda la Argentina "del medio", incluyendo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y parte de Buenos Aires. Como indicó Álvaro González, si a LLA le va bien, Pro tenderá a desaparecer.

"Haría lo mismo, pero más rápido", afirmó Macri cuando le preguntaron cuál sería su nuevo programa de gobierno. El espacio para la diferenciación es casi nulo. Esto lo entienden muy bien algunos gobernadores radicales, como Alfredo Cornejo: en Mendoza el electorado que apoya a Milei es casi el mismo que valora positivamente su gestión.

Ambicioso, el gobierno nacional dobla la apuesta y pretende seducir a intendentes del Gran Buenos Aires. No solo a los "afines" (como Diego Valenzuela o Ramón Lanús), sino incluso a varios ¿ex? integrantes del universo K, pragmáticos y más que dispuestos a acompañar. Como la "transversalidad" y la "concertación plural" que permitieron a Kirchner cooptar a tantos líderes radicales, ahora el objeto del deseo son los sobrevivientes del último naufragio K. Parece sencillo puentear a Kicillof para avanzar con obras públicas a punto de terminarse cediendo la responsabilidad de la ejecución. Un juego "ganar-ganar" en el que Milei fortalece su gobernabilidad y los intendentes locales se llevan el rédito político.

El clima de relativa tranquilidad que impera en el país se explicaría no solo por este compromiso o sesgo progobernabilidad que predomina en el sistema político: un porcentaje no menor de sus integrantes consideran que el ordenamiento de las cuentas públicas que hace el Gobiernovotras reformas estructurales necesarias, como el RIGI, le permitirán más margen de acción. "No hubiéramos podido ir tan a fondo", reconoce un integrante del equipo económico de Sergio Massa. Además, si bien un sondeo reciente de D'Alessio-IROL/ Berensztein sugiere un cierto desgaste en la imagen presidencial y en la consideración que la sociedad tiene del Gobierno, incluyendo la confianza en la recuperación de la economía, los datos que reportó el Indec sobre el EMAE (estimador mensual de la actividad económica) permiten conjeturar que la caida del PBI habría sido bastante inferior a lo que muchos observadores esperaban: alrededor del 2%. Esto explicaría parcialmente la "paciencia social" que a tantos sorprende. El analista debe contener la ansiedad, esperar el dato duro y basar sus reflexiones en la evidencia empírica, no en las impresiones anecdóticas que se recogen en la vida cotidiana. •

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Prescindir del Parlasur

Teniendo en cuenta sus competencias, resulta inaceptable que haya que seguir destinando dinero a un cuerpo que no legisla y cuya eficacia es muy pobre

on la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Na-✓ ción de denegar el pedido de cuatro legisladores del Parlamento del Mercosur (Parlasur) que habían sido elegidos en los comicios generales de 2015 y reclamaban el cobro de dietas, quedó cerrado un capítulo. De haberse decidido lo contrario, le hubiera significado al Estado nacional una fuerte y ridícula erogación. Se trata de representantes de un oneroso organismo que no es legislativo, pues no dicta leyes, sino que elabora propuestas para lo que se pensaba que sería una alianza de países que avanzara hacia un mercado común fortalecido, pero que hasta hoy ha demostrado ser apenas una unión comercial imperfecta.

competencias, resulta inaceptable que haya que seguir destinando dinero a ese cuerpo, que sesiona una vez al mes en Montevideo.

Si bien se necesita del acuerdo de todos sus miembros para dar de baja a este improductivo organismo, bien podría la Argentina liderar en el Mercosur la voluntad de disolverlo, pues han quedado demostradas su ineficacia y su descarada finalidad para una parte no desdeñable de la dirigencia política local que lo usa como depósito de lujo donde alojar a algunos personajes en conflicto con la Justicia, como se hizo, entre otros, con Milagro Sala y José López. Sala, que nunca llegó a asumir, pretendía ampararse en presuntos fueros del Parlasur para huir de su destino de condenada por los diversos delitos que se le imputan. La Justicia determinó que los parlasurianos no pueden ampararse en fueros porque no los tienen. El caso de López resultó igualmente escandaloso. Fue expulsado del Parlasur en agosto de 2016, tras su detención en el convento bonaerense donde pretendía ocultar bolsos con casi nueve millones de

dólares, armas y joyas. Pretendieron y siguen pretendiendo muchos dirigentes convertir el Parlasur en una descarada bolsa de empleo destinada a exfuncionarios, exmandatarios, exlegisladores, parientes y amigos.

Ante los planteos judiciales promovidos por Claudia Fernanda Gil Lozano, Alejandro Hernán Karlen, Cecilia Britto y Alberto Asseff-todos elegidos en 2015-, la Corte Suprema, en distintos fallos, determinó que el Estado argentino no tiene a su cargo el pago de esas remuneraciones, que deben ser afrontadas por el Mercosur como persona jurídica diferente de los Estados que lo integran: la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, sumado recientemente este último como miembro pleno, Teniendo en cuenta sus actuales aunque contará con cuatro años Mariano Arcioni, exgobernador de para adaptarse a las normativas del Chubut; Gustavo Arrieta, exadminisgrupo regional.

La polémica sobre los cargos, fuerosy dietas de los parlasurianos es de antigua data. Si bien el Parlasur funciona desde 2006, se fue completando por etapas. La Argentina eligió a sus miembros solo en 2015. Esos cargos nacieron con fueros, similares a los de un legislador nacional. Sin embargo, una iniciativa judicial, que encabezó la entonces candidata a diputada Silvia Lospennato, logró anular semejantes privilegios. Fue así como dos sentencias dejaron sin fueros a los parlamentarios del Mercosur.

Siendo Mauricio Macri presidente, se amparó en una declaración conjunta de los Estados miembros para no convocar a elecciones de parlasurianos en 2019 a la espera de que se corrigieran las asimetrías provocadas por las diferencias en la forma de elegirlos en los diversos países. Eso derivó en que una cámara, en un fallo sin precedente, extendiera los mandatos de 2015 por un nuevo período, tras lo cual sobrevino la judicialización de las dietas hasta ahora, en que la Corte dio por tierra con el reclamo para que el Estado se hiciera cargo de pagarlas.

A todo ello hay que agregar que, desde 2016, por una decisión administrativa del gobierno de Cambiemos, a los parlasurianos ya no se les pagan dietas, sino solamente pasajes, viáticos y el alojamiento en Uruguay cada vez que viajan a la reunión mensual.

En los comicios de 2023 volvieron a elegirse los 43 miembros argentinos del Parlasur. En diciembre último, asumieron por Unión por la Patria Teresa Parodi, exministra de Cultura; Victoria Donda, exlegisladora y extitular del incompetente y hoy desaparecido Inadi; José Cáceres, exvicegobernador de Entre Ríos; Ricardo Branda, exsenador; trador de Vialidad Nacional, y Gustavo Fuks, exsubsecretario de la Cancillería. Por Juntos por el Cambio, el escritor Federico Andahazi, el actor y exlegislador Luis Brandoni, y los exdiputados Álvaro Lamadrid, Lilia Puigy Laura Sesma. Por La Libertad Avanza asumieron varias personas del entorno de Javier Milei sin experiencia previa en la política. Acaso una de las más conocidas sea el exdiputado nacional Alfredo Olmedo. Cabe aclarar que, al haber coincidido esta elección con la primera vuelta electoral, en la que se impuso el kirchnerismo, la mayor representación en el Parlasur corresponde a representantes de ese sector. Todos ellos cumplirán mandato hasta 2027.

Eshora de que la Argentina tome la delanteray reclame su inmediata eliminación. Nada de peso ha aportado ese cuerpo hasta ahora. Solo ha venido sumando declaraciones, creando comisiones, elaborando documentos y, lamentablemente, protagonizando escándalos, reclamos judiciales, gastos de dinero y de tiempo.

# Suicidios en aumento

1 Ministerio de Seguridad re-→ portó un aumento de "muertes violentas" del orden del 5% entre 2022 y 2023. Bajo esa categoría se ubican los suicidios. La Organización Panamericana de la Salud lo considera una enfermedad crónica no transmisible.

Ese porcentaje no refleja acabadamente la realidad, cuando solo el 1% de los hospitales y clínicas informan los casos que alimentan las bases nacionales. El programa de notificación, que obliga a reportarlos semanalmente, comenzó a funcionar en 2022, y lejos está aún de incluir al total de instituciones. A medida que se suman, aumentan los casos registrados. La media nacional para 2023 fue de 9,8, con 4195 suicidios registrados para el Ministerio de Seguridad.

Cuando una persona ingresa a un hospital, solo personal debidamente capacitado puede reconocer si el daño es autoinfligido; muchos lo pasan

por alto. La importancia de entrenar a los distintos involucrados es clave.

Entre Ríos es la provincia con la mayor tasa de suicidios del país, En 2022, alcanzó los 11,2 suicidios por cada 100.000 personas, según el Ministerio de Salud, pero para el de Seguridad fueron 18,3. La diferencia radica en que la cartera de Salud no contempla los fallecimientos que no llegaron a alguno de sus 65 hospitales. Las mayores subas en esa provincia se registran entre mayores de 65 años y en jóvenes.

En Córdoba también se presentaban diterencias similares. En 2023 se contabilizaron 198 intentos de suicidio, pero el Ministerio de Seguridad nacional hablaba de 289. En 2024, con más instituciones involucradas en el programa, ya suman 390.

Trabajar para unificar los registros lleva su tiempo, pues supone acuerdos interministeriales, pero solo así los números permitirán reflejar con mayor grado de fidelidad

la realidad, primer paso para intervenir tempranamente.

Ajunio pasado, el Ministerio de Seguridad daba cuenta de unas 39.000 instituciones públicas y privadas inscriptas en el programa. Lamentablemente, solo 422, esto es, el 1%, reportaban semanalmente los intentos de suicidio, concretados o no.

No hay dudas respecto de que el aislamiento impuesto por la pandemia de Covid-19 profundizó la crisis global de salud mental. Se habla por ellode la "cuarta ola" del Covid. Unicef reveló que el 72% de los adolescentes necesitaron apoyo emocional en pandemia. Hablemos de Suicidio es una valiosa propuesta de la Fundación La Nación. Según datos oficiales, en la Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte adolescente; la primera son los siniestros viales. No hay soluciones mágicas, pero todos podemos prevenir situaciones evitando estigmatizary hablando abiertamente con quienes buscan respuestas.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 1 /lanacion

Sincericidio de inseguridad

#### Sincericidio

jurídica e indebido proceso: en el programa Odisea Argentina, de LN+, el 19 del actual se exhibió parte de las declaraciones efectuadas por el juez federal Ariel Lijo comparando la decisión del juez del fuero penal federal con causas civiles por alimentos o regímenes de visitas. Una absurda mezcla entre un proceso civil y una causa penal, algo que viola el principio de prohibición de analogía. Continuó manifestando que en los procesos se debe tomar en cuenta a los medios para que los fallos no repercutan sobre el juez, su familia y el personal del tribunal, es decir, anular las garantías judiciales en beneficio propio. El juramento de los magistrados de respetar la Constitución y las leyes queda sepultado por la sumisión a los intereses personales y la de los medios periodísticos. Un candidato a la Corte Suprema dijo esto sin provocar masivo escándalo. ¿Cerrar la Facultad de Derecho y dejar a la Justicia en manos de los medios de comunicación?

Josefina Margaroli DNI 6.193.060 Sergio Luis Maculan DNI5.07L857

#### Empecinamiento

Ni "libertad" ni "avanza".

¿De verdad echan a un legislador por pensar distinto? ¿Y encima por cuestionar a un juez más que cuestionable que el Presidente obstinadamente defiende y pretende llevar a la Corte? Lijo, criticado por tantos, por mediocre en el mejor de los casos y por corrupción en el peor. Que "las fuerzas del cielo" que el Presidente proclama le demuestren que son verdaderamente superiores y le impidan llevar adelante su cometido. Porque no sabemos qué oscuros designios propios o ajenos hay detrás de semejante empecinamiento. Sr. Presidente, lo estamos mirando. Y también lo están mirando las fuerzas del cielo. No traicione a quienes lo han habilitado. Si tanto le gustan las enseñanzas de Macabeos, no convierta a Jasón (Lijo) en sumo sacerdote, porque eso lo convierte a usted en Antíoco Epífanes.

Felicitas Argüello DNI 22.311.295

#### Precios controlados

Habiendo transcurrido alrededor de ocho meses desde que asumió Javier Milei, y teniendo en cuenta que antes de hacerlo ya era de público conocimiento su pensamiento político liberal o libertario y de haber anticipado el sentido que le daría a su gestión de gobierno, no logro comprender cómo aún al día de hoy seguimos

escuchando a diario a muchos periodistas, economistas, gente de diversos sectores y ciudadanos de a pie entrevistados en los medios reclamar que el Gobierno controley fije los precios, para con ello garantizar alguna suerte de bienestar de algún sector de la economía. Creo que es un reclamo que no tiene sentido alguno, ya que está más que claro que nunca es bueno, ni mucho menos una medida razonable ni justa, controlar o fijar ningún precio por parte del Estado. Si bien no hay duda alguna de que la intervención estatal en este sentido genera injusticias y violaciones de la propiedad privada, también provoca peores consecuencias que las que se pretende evitar. Pero llama mucho más la atención que los que pretenden estos controles injustos sigan pidiendo públicamente algo que el Presidente ha dicho innumerables veces que no hará (y que celebro), razón por la cual no tiene sentido seguir insistiendo en estos pedidos de políticas arcaicas, por suerte ya superadas en nuestro querido país. Ramiro Fernando

Feuerman Claros DNI 20.281.464

#### Santa Rosa de Lima

Todos los 30 de agosto se celebra a la primera santa de América y patrona de la independencia de la Argentina. Allá por 1926, se decidió la construcción de un santuario que se ubicó en avenida Belgrano 2216, del barrio de Balvanera. Se encargó el proyecto al arquitecto Alejandro Cristophersen, quien le imprimió un estilo "románico bizantino de Perigord", por ser el deseo de los donantes y en particular de María de las Mercedes Unzué de Alvear.

#### En la Red

#### FACEBOOK

El senador Paoltroni fue expulsado del bloque de LLA por su enfrentamiento con Caputo y por cuestionar al juez Lijo



"Bien por el senador, no puede apoyar semejante locura" Liliana Patricia Chañi

"Lo felicito al senador Paoltroni, en un partido político democrático no existe la verticalidad; tampoco patrones de estancia"

Kito Zavala

"La libertad de opinión avanza" Juan Carlos Rosamonte LA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

OPINIÓN | 31

Se tomó como fuente de inspiración la Catedral de Saint Front en Perigueux, Francia. El 12 de octubre de 1934 se inauguró la Basílica de Santa Rosa de Lima, ese monumental templo que aún luce bellísimo con sus cúpulas, su cripta y sus capiteles. El edificio está recubierto de ladrillos, la cúpula es de cobre y mosaicos orientales, y 18 columnas sostienen la parte central de la nave principal. Cabe recordar que la inauguración coincidió con el 32º Congreso Eucarístico Internacional, que se realizaba en Buenos Aires. A la izquierda del altar, un escudo que evoca tan célebre encuentro religioso. Hoy es el padre Sebastián, activo y por demás diligente, quien como párroco preserva ese emblema de Buenos Aires. Disruptiva imagen en un tradicional barrio porteño, expresión del refinamiento y la generosidad de sus donantes. ¡Felicidades en tan importante aniversario! Norberto Frigerio

#### Atención personal

DNI5.826.860

Para obtener un turno médico, marco el número de la prepaga a la que estoy afiliada. Las voces automáticas fueron indicando derivaciones, siete en total. En la espera, escucho: "recuerde que puede recurrir a nuestra página", descontando que se dispone de computadora y wifi imprescindible. La ausencia de atención personalizada para gente mayor ha sido prevista en la ley 27.360, que crea la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores con ese objetivo. Con igual previsión, transcribo: "La convergencia de tecnologías puede democratizar el acceso a la información y los recursos. Este enfoque es particularmente relevante para personas con discapacidad, ya que la tecnología puede eliminar muchas de las barreras físicas y de comunicación que enfrentan". ("Hacia un mundo digital que nos incluya a todos". Gustavo Fulco Ramos, LA NACION, página 29 del 12/8/2024). Es necesario que los funcionarios públicos o las organizaciones que protegen a las personas de "edad avanzada" accedan a instrumentar un medio accesible tanto para la información en las instituciones médicas como para reclamos sobre la prestación de servicios. La disciplina inteligencia emocional puede aportar en la solución de esta situación de desamparo.

Indy Failembogen DNI 3.634.794

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

UN PASO NECESARIO

# La Argentina, ante el desafío de ingresar a la OCDE

Diana Mondino

-PARA LA NACION-

a Argentina lleva décadas con dificultades sociales y económicas. Comparada con países democráticos con economías de mercado abiertas y transparentes, padecemos una baja tasa de crecimiento, alto costo financiero, baja tasa de inversión extranjera y local, inestabilidad macroeconómica, baja credibilidad económica internacional, altas tasas de pobreza y desigualdad más un débil entramado institucional, entre otros temas.

Un camino para mejorar esta situación es ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un forode 38 países democráticos con ideas afines y comprometidos con principios económicos basados en el mercado. Propone un sistema de comercio multilateral abierto, libre, justo y basado en reglas, y cree en la transparencia y la responsabilidad gubernamental y el Estado de Derecho, En la OCDE se discuten y establecen estándares y buenas prácticas para el desarrollo económico. Su cumplimiento no es coercitivo, aunque cuenta con un eficaz mecanismo de monitoreo y revisión que induce cambios de comportamiento a través de incentivos reputacionales para los paises.

La OCDE es nada más y nada menos que una organización que sugiere reglas. Es distinta de otras más conocidas. No provee financiamiento. Tampoco es un foro de negociación de acceso a mercados como la Organización Mundial del Comercio (OMC), ni negocia tratados de libre comercio. Tampoco se debe confundir su ranking de riesgo—que influye en la tasa de interés en créditos a las exportaciones y seguros de caución—con las calificadoras de riesgo.

#### Efectos institucionales, geopolíticos, económicos y de reputación

El primer efecto es el fortalecimiento institucional. El Estado argentino realiza un memorando inicial donde se autoevalúa en cuanto al grado de cumplimiento de los estándares y buenas prácticas de la OCDE. Debemos saber "dónde estamos".

Hay un modesto primer efecto positivo que implica someter las políticas públicas al escrutinio en función de resultados. Posteriormente, en un proceso de negociación de la accesión que puede demandar algunosaños, se alinearán la legislación, prácticas y políticas de nuestro país con los estándares y buenas prácticas de la OCDE.

Así, se busca anclar las reformas institucionales, económicas y políticas necesarias para mejorar nuestra situación de acceso al crédito, reducir tasas de interés, atraer inversiones, crecer y reducir la pobreza, entre otros alivios.

Hay una crítica obvia: la limitación de espacios de política de nuestro país y someternos a un esquema más rígido de normas y estándares que hoy no tenemos. Sin embargo, los países en desarrollo que abrazaron el modelo de las economías de mercado democráticas estables (México, 1994; Corea del Sur, 1996; Chile, 2010; Colombia, 2020, y Costa Rica, 2021, entre otros) usaron este proceso como parte de su camino de reformas estructurales.



#### Consideraciones geopolíticas

Las naciones más desarrolladas del mundo no tienen reparos en someterse a esos escrutinios. ¿Por qué los tendríamos nosotros? Hoy solo tenemos magros indicadores de crecimiento, empleo y desarrollo. No estamos solos. La OCDE invitó a tres países europeos y tres latinoamericanos (Brasil, Perú y la Argentina), así como a Indonesia, preservando la representación geopolítica entre los miembros.

Evitemos ilusiones infantiles: ingresar a la OCDE forma parte de una visión de mediano y largo plazo, inusual en nuestro país. Es pensar más allá de la coyuntura, plantear una dirección a seguir y mantenerla en el tiempo, Las mejoras en la calidad de vida de la población, en su gran mayoría, serán la consecuencia de la adopción de medidas adecuadas y llevar ade-

Ingresar a la OCDE forma parte de una visión de mediano y largo plazo, inusual en nuestro país

Hoy estamos en el peor de los mundos: nos miran y no nos creen

lante reformas estructurales que mejoren el clima y el marco legal de los negocios. Permite concentrarse en lo verdaderamente importante, como salud, educación y justicia, sabiendo que el clima de negocios permite que la economía crezca.

Desde hace décadas, y por muchas razones (defaults, déficits, inflación, etc.), los inversores extranjeros se han alejado de nuestro país. Construir una buena reputación llevará varios años. El desafio radica en pasar de una posición de outsider a una de prestigio. Dependerá de las medidas económicas y que mantengamos las reformas a lo largo del tiempo.

#### ¿Qué pasa después?

Alcanzada la accesión, los mecanismos de revisión entre pares y los informes producidos por la OCDE permitirán observar y "certificar" los avances. De adoptarse y mantenerse las medidas, nuestro país obtendrá el "sello de calidad" que conlleva la membresía de la OCDE. Hoy estamos en el peor de los mundos: nos miran y no nos

creen.

La OCDE califica anualmente el riesgo en la mayoría de los países del mundo, otorgando una nota que va de l a 7, siendo esta última la peor calificación que reiteradamente hemos recibido. No es motivo de orgullo y tiene costos muy directos: la baja calificación impacta en el costo de los seguros de inversión y el costo financiero que debe enfrentar nuestra sociedad.

Otros países hicieron y mantuvieron las reformas que mejoran la calificación trayendo confianza a país. Podemos y debemos hacerlo. Esa es la lógica que proponemos para la Argentina del futuro, que, con el esfuerzo de hoy, alcance el grado de desarrollo, grandeza y libertad que su pueblo supo tener y, sin dudas, aspira recuperar. La OCDE nos compromete con normas claras, previsibles y responsables en el camino para ese objetivo. •

Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto



#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-

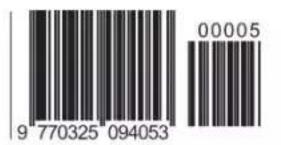

#### MANUSCRITO

# Barenboim y el canciller melómano

Cecilia Scalisi

PARA LA NACION-

ue el arte es el primer lujo del que una sociedad prescinde , en tiempos de crisis es una divisa de la realidad. Tanto como el hecho de que, en esas transiciones, la esencia y los valores de los líderes de esa sociedad se ponen de manifiesto mejor que nunca. He aquí la anécdota de una dupla extraordinaria: Daniel Barenboim y Hans-Dietrich Genscher.

Barenboim, el músico. Genscher, el político, el diplomático, el estadista de envergadura mundial, uno de los cancilleres más brillantes y exitosos del pasado siglo, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania

por casi dos décadas y tal como la historia lo recuerda en su homenaje más justo, "el arquitecto de la reunificación alemana", hombre de templanzaygran cultura que a su imponente dimensión política le sumaba (al igual que otros compatriotas suyos: Angela Merkel y Helmut Schmidt, ambos cancilleres federales, melómana wagneriana la primera y consumado pianista el segundo) una pasión profunda por las expresiones más elevadas de la música.

Juntos, Barenboim v Genscher. colosos de la cultura y la política, fundaron la asociación de amigos y mecenas de la Staatsoper Unter den

Linden -la Opera bajo los tilos-, entidad que tuve el honor de integrar y a cuyas reuniones pude asistir durante algunos años, bajo la consigna de "promover el desarrollo artístico v contribuir al entendimiento internacional". Barenboim, como el admirable director musical de ese glorioso teatro, y Genscher, como el presidente de la sociedad promotora, crearon una alianza que suscitóla atención internacional que el carisma de ambos despertaba, una simpatía decisiva a la hora de defender la institución frente a los embates recurrentes de la política y la economía, batalla en la cual el arte-primer lujo que se descarta, aunque no en este caso-suele ser el perdedor.

Con la caída del Muro de Berlín y la consecuente reunificación de Alemania, quedó corrido el telón de un escenario completamente nuevo, inédito y desconocido para cualquier metrópolis: la repentina duplicación o triplicación de organismos de la cultura de primerisimo nivel con cuerpos estables subvencionados por un Estado excedido. Lo más complejo y costoso del panorama

eran los teatros líricos (entre ellos la Staatsoper, al frente de la cual el genial argentino había sido nombrado allá por 1992), cada uno con su herencia de historia, público, repertorio e identidad inconfundibles.

De modo que, siguiendo el espíritu de la época -trabajar a favor de la unidad "West-Ost", del reencuentro de las dos Alemanias, la Federal y la Democrática, la Occidental y la del Este, esa unidad ansiada que fue sueño y fundamento de la descomunal trayectoria de Genscher-, la autori-

En las transiciones, la esencia y los valores de los líderes se ponen de manifiesto mejor que nunca

dad política para la cultura propuso, en el año 2000, un plan de austeridad y reformas estructurales que entre otros aspectos implicaba no tanto una pelea por los fondos, sino por el futuroy la identidad en la (frustrada)

fusión de las dos principales casas operísticas. "La destrucción de la moral", al entender de Barenboim.

Por todas menos por esa unidad había batallado durante décadas el canciller melómano, estandarte de las ideas liberales en plena Guerra Fría. Por la de esa Alemania que le dolía en un mapa dividido a la que dedicó vida y obra, y por la de la Unión Europea, una Europa sin fronteras que ayudó a consolidar a través de su fina diplomacia, la creación de un banco central y una zona de moneda única concretada con el lanzamiento del euro. Toda unificación que aspirara al ambicioso proyecto de un nuevo orden mundial, libre, próspero y pacífico. Todo, menos la desintegración de su amada Ópera, la casa de la leyenda de Fridericus Rex Apollini et musis inscripta en el frontispicio de su elegante fachada clásica, la del rey de Apolo, divinidad de la belleza, la poesía y las musas fundada por Federico el Grande hace casi 300 años. Porque hay líderes de otra naturaleza, porque no siempre triunfan la decadencia y la banalidad.



#### **Tomatazos**

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



BUÑOL, ESPAÑA → omo cada último miércoles de agosto, esta semana, en la localidad valenciana de Buñol, se celebró la Tomatina, fiesta tradicional que quizá no sea tan arcaica, pero que tiene todos los condimentos del delirio, disfrute, suelta de amarras y despilfarro de los grandes festejos populares. En el último tiempo también recibió su dosis de críticas: en épocas de crisis alimentarias, una batalla masiva de tomates no suena de lo más apropiado, fustigan algunos; la afluencia de turismo internacional la convirtió en una alegría for export, protestan otros. A los primeros, los organizadores les responden que los tomates usados en la fiesta son de una variedad no destinada al consumo; a los segundos, que la celebración se hace con un aforo mínimo. Para quienes anteayer anduvieron a tomatazo limpio -por caso, la feliz pareja de esta foto- no hubo controversia que empañara el día. •

#### **CATALEJO**

La verdad

#### Luis Cortina

Decir la verdad es un problema con el que los candidatos a presidente tienen que lidíar. En la mayoría de los casos, ganaron por exponer ideas y consig-nas acordes con los deseos de su electorado. Pero una vez sentados en la Casa Rosada la realidad suele ser otra. Hay casos flagrantes. Juan Carlos de Pablo lo recuerda en el libro La cocina de la política económica, de Frondizi a Milei, escrito con el economista y periodista Ezequiel Burgo.

Don Arturo había prometido enviar al Congreso los contratos petroleros. Nuncallegaron. Silos enviaba, no se los aprobaban, respondió el entonces presidente. Carlos Menem fuemás allá: del "salariazo" y la "revolución productiva" pasóal plan Bunge & Born, hastaquelo acechó una híper. Puso en marcha un audaz plan de privatizaciones y le dio el poder a Domingo Cavallo para que aplicara la convertibilidad.

El caso de Javier Milei está un poco en el medio: prometió ajuste brutal para eliminar el déficit fiscal y lo está haciendo. Bajó la inflación drásticamente, aunque está enfrentando sus límites. Pero entre sus consignas también estaban la liberación del cepo cambiario, "dinamitar" el Banco Central y la dolarización.

Arturo Illia había prometido anular los contratos petroleros de suantecesor, y cumplió. "Así le fue", resume el maestro De Pablo. ¿Entonces? •







Colores y escudo en el corazón Creevy se despide de los Pumas en una jornada que puede ser perfecta P. 2



#### POLIDEPORTIVO » AUTOMOVILISMO Y RUGBY

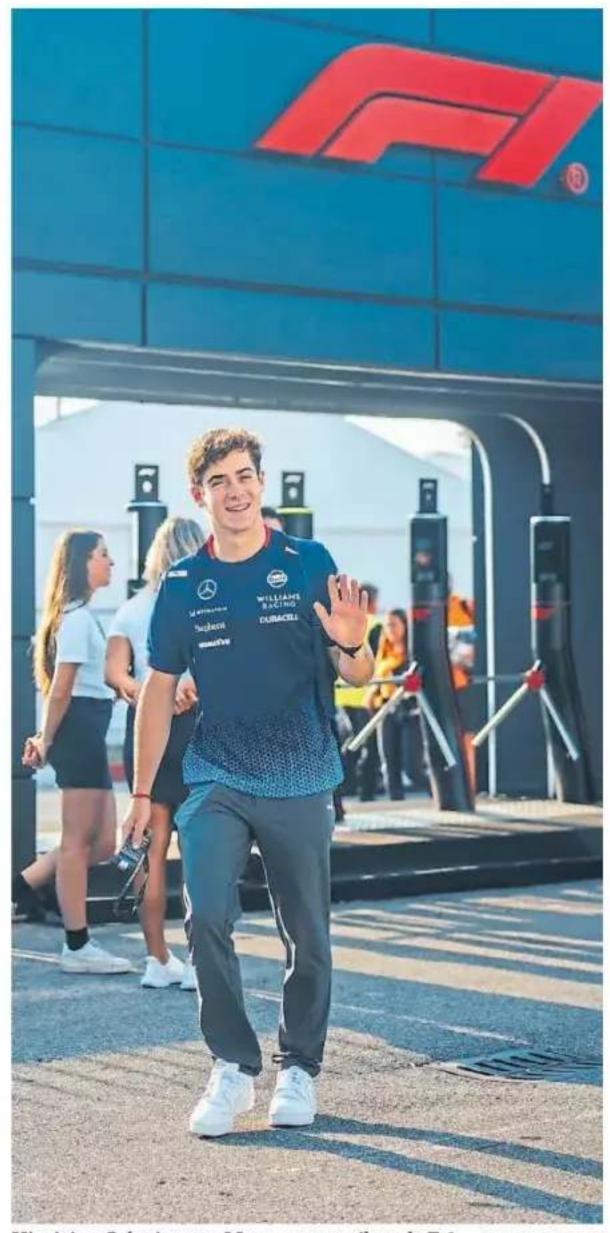

Histórico: Colapinto, en Monza, como piloto de F. 1 WILLIAMS RACIN

# La frescura del novato, el apoyo del paddock

Desenvuelto ante los medios, Colapinto recibió sugerencias de Norris, Albon, Checo Pérez y Gasly; la feroz crítica de Ralf Schumacher por la elección

#### Viene de tapa

"Preparé la butaca, trabajé muy bien con el ingeniero de carrera y el de rendimiento, quienes me dieron toda la información necesaria para ser rápido y hacer el proceso de aprendizaje en el menor tiempo posible. Me siento un privilegiado por trabajar durante tantas horas en el simulador en el pasado, incluso este año cuando era parte de la F. 2: eso me preparó para este momento. Sin eso, ahora no conocería el volante y muchas otras cosas que a veces son complejas de aprender en un fin de semana de carrera. No puedo esperar el momento de subirme al auto mañana", relató quien el martes por la noche no durmió por la ansiedad que le provocó la noticia, pero que no cambió hábitos: fue al supermercado y hasta regresó a su departamento, desde la fábrica de Grove, en colectivo. "Los empleados decían si no se podía pagar un taxi ahora que es un piloto de F. 1", comentó, María Catarineu, de Bullet Sports Management.

El crecimiento en la F. 2 de Colapinto, en el equipo MP Motorsport,
se observó desde que el pilarense
dejó de saltarse etapas. Pasó de
sumar 13 puntos en las seis primeras carreras a 83 unidades en las
siguientes diez. Esa madurez provocóentusiasmoen James Volwes,
jefe del equipo Williams, quien lo
subió a la prueba libre del viernes
en Silverstone y lo eligió para reemplazar a Logan Sargeant. "Mi
principal enfoque es concentrarme en mí mismo, hacer el mejor
trabajo. Soy un novato, estoy aquí

para aprender y mejorar. No espero mucho: puntos o no, no lo sé. El equipo tiene objetivos muy claros, a los que estamos apuntando, así que me tengo que enfocar en eso, intentar aprender rápido. Quiero darlo todo para que todos los que confiaron se sientan orgullosos", confesó Colapinto, al que lo compararon con Lionel Messi y se sonrojó: "Es muy difícil sentirme como Messi. De hecho, no sé cómo es sentirme así. A veces veo que me comparan y pienso que es una locura. Messi es Dios, ¿cómo me comparás?".

Cuatro pilotos de la grilla dedicaron una mirada sobre el desembarcode Colapinto en la F.1. "Es bueno que tenga esta oportunidad. Sabe que el puesto no está en juego el año que viene, no tiene la presión de rendir y no está intentando conseguir un asiento para 2025 en la F. 1. Debe enfocarse en adquirir experiencia. La F.1 tiene una curva de aprendizaje, él estuvo en el auto y tal vez la dificultad sea física para cuando vayamos a circuitos como QatarySingapur,aunqueWilliams es muy buen equipo educando. Yo también intentaré ayudarlo", apuntó Albon, su compañero de garaje.

"Está acá por una razón: tiene talento. No es fácil, pero estoy seguro de que lo hará bien. Conoce la pista y el auto, la presión será del exterior, pero creo que puede lidiar con eso. La parte más difícil de llegar a mitad de temporada es que todos estamos al tanto de todo, sabemos cómo funcionan los neumáticos y hasta somos capaces de predecirlo. Él tendrá que resolver y prever, esa será su parte dura", expresó Lando Norris (McLaren), el primero de los 19 rivales que sigue a Franco en las redes sociales.

Las dificultades fueron un punto que atacó también Pierre Gasly (Alpine): "Hay información nueva, un nuevo entorno, otro formato, diferentes formas de comunicarse y de trabajar un fin de semana. Lo que haga al comienzo siempre estará por debajo de lo óptimo: es una enseñanza", advirtió el francés. Lejos desumarle presión, la voz del mexicano Sergio Checo Pérez (Red Bull Racing) aportó serenidad: "Estoy muy contento por Franco y toda la Argentina. Es un momento único el del debut y se añade que es a mitad de temporada. Pero es un piloto que llega muy bien preparado y estoy seguro que lo hará muy bien. Espero que pueda hacer muy buenas carreras y que le traiga oportunidades en el futuro", expuso el tapatío, compañero del tricampeón Max Verstappen.

La voz más crítica llegó por fuera del paddock y la ensayó Ralf Schumacher, hermano menor de Michael y tío de Mick, que resultó un candidato al asiento de Williams. "Quizás se pueda respetar esta decisión porque Colapinto es un piloto del programa de jóvenes de Williams, pero desde el punto de vista del rendimiento, creo que es absurdo y no tiene sentido", comentó a Schumacher a Sky Deutschland. El alemán, que tiene una estadística de 180 grandes premios, con seis triunfos, yentre 1998 y 2004 fue piloto de la escudería de Grove, disparó: "El riesgo para el equipo y el pilotoesmucho, mucho mayor que si hubieran traído a alguien con la experiencia de Mick".

Colapinto hoy iniciará una etapa única en la F.1. "Estoy en una nube, creo que Disney no tiene montañas rusas ni parecidas a esto. No esperaba estar en la F.1 en 2025 y de repente estoy en 2024", fue la definición de un joven que convirtió el cuento de hadas en realidad. •



Agustín Creevy vivirá una jornada única después de 19 años y 110 test matches

# Creevy dice adiós en una despedida soñada

A los 39 años, el hooker jugará mañana el último partido en los Pumas ante Australia, en La Plata, su ciudad, y en Estudiantes, club del que es hincha

#### Alejo Miranda PARA LA NACION

PARA LA NACION

Lo soñó, lo pidió y lo cumplió. Después de 19 años y 110 test matches en el seleccionado, 51 de ellos como capitán, se loganó. Agustín Creevy tendrá la despedida de los Pumas que todo jugador querría: en su ciudad, ante sus seres queridos y, como si fuera poco, en la cancha del equipo del que es hincha. El hooker fue confirmado por el entrenador Felipe Contepomi para integrar el banco de suplentes del partido de mañana ante Australia, en la cancha de Estudiantes, por la tercera fecha del Rugby Championship 2024.

Otras novedades en la alineación son el regreso de Santiago Cordero como wing, en lugar del lesionado Matías Moroni (desgarrado) y la inclusión de Joel Sclavi como pilar derecho en reemplazo de Lucio Sordoni (ausente por razones personales). Además, Marcos Kremer regresa a la tercera línea y Franco Molina recupera la titularidad en detrimento de Joaquín Oviedo, que sale de los 23. Guido Petti Pagadizábal y Santiago Grondona vivirán un esperado regreso desde el banco, que incluye seis forwards y dos backs, tal como ocurrió en la victoria en el debut ante los All Blacks en Wellington.

A los 39 años, Creevy es uno de los máximos ídolos del público argentino. Por el carisma que irradia, es un imán para que los fanáticos le pidan fotos y autógrafos, a los que accede con su característica sonrisa. Cuando en los altoparlantes se anuncia la formación previo a los partidos, es beneficiario de las ovaciones más estruendosas. Mañana, recibirá la más sentida de su carrera. Nacido en La Plata, formado en el club San Luis, hincha de Estudiantes, si lo hubiese planeado no le habría salido tan bien.

"Son decisiones muy personales. Primero, es una suerte para él haber podido tomar la decisión de retirarse y no que el rugby te retire", comentó ayer Contepomi en la conferencia de prensa en el hotel Sofitel de Cardales, búnker de los Pumas esta semana, donde dio la formación y anunció el equipo. "Desde mi lado, lo acompañamos en su decisión. Él llevará sus emociones por dentro. Alguna vez le iba a llegar este día, no iba a ser eterno. Disfrutó mucho la semana y se está entrenando muy bien."

A su lado, el capitán Julián Montoya, que fue suplente de Creevy en sus inicios, luego le ganó el puesto y hasta heredó la capitanía tras un interludio en que Pablo Matera llevó la cinta, lo elogió: "Yo debuté cuando él era capitán. Estamos juntos hace ll años, compitiendo por un puesto. Tenemos una relación muy linda y le agradecí cómo me apadrinó en mis inicios. Estamos viviendo una semana muy linda, enfocados en hacer el mejor partido para los Pumas."

En las últimas convocatorias, tanto en la concentración realizaLA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 DEPORTES 3

#### » FÚTBOL



con el seleccionado argentino

UAR

da en Londres como en la ventana probar jugadores más jóvenes en su posición al margen de Ignacio Ruiz, que hace un par de años está en el equipo y este año se adueñó del puesto de hooker suplente. Así, fueron convocados Bautista Bernasconi (Benetton Treviso), que no pudo capitalizar la oportunidad en su momento ya que sufrió una lesión y ya se encuentra entrenando con el equipo nuevamente, y el mendocino Tomás Bartolini (Dogos XV). Sin embargo, cuando Montoya sufrió una lesión en las costillas, Contepomi volvió a confiar en Creevy y lo llamó para los primeros dos partidos del Championship, ante Nueva Zelanda. En el primero, ingresó en el segundo tiempo y marcó el try que puso al equipoal frente camino a una gran victoria, sumando un capítulo épico más a su laureada carrera.

Más allá deque la noticia se haya oficializado ayer, la decisión de retirarse jugando ante su público es un anhelo que Creevy tenía desde hace tiempoy, de hecho, lo explicitó en una nota con LA NACION tras el partido ante Inglaterra por el tercer puesto en Francia 2023.

"Esto es el seleccionado. Juegan los que consideramos que son los mejores 23", advirtió Contepomi, consultado sobre la posibilidad de que otros jugadores que hicieron grandes aportes al seleccionado y últimamente no están en la consideración del entrenador tengan la posibilidad de vivir un partido de despedida. "Los entrenadores no decidimos la despedida de nadie. Agustín nos comunicó que era su último partido esta semana. Es una decisión personal. Repito algo que digo siempre: cualquier argentino con pasaporte al día es seleccionable para jugar en los Pumas. Si alguno quiere tomar la decisión de no jugar más, es algo personal. Sería muy ingrato de mi parte ponerle fecha de vencimiento a alguien."

#### Tres cambios

Respectodel equipo que enfrentará a los Wallabies, Contepomi presenta tres cambios entre los titulares, dos de ellos obligados y uno táctico. La elección para reemplazar a Moroni, que actuó como wing en los dos partidos ante All Blacks, recayó en Cordero, que había sido titular en los dos parti-

dos anteriores (Francia en Vélez y de julio, Creevy había sido omiti- Uruguay), aunque como fullback. do por Contepomi, que empezó a Ante la baja de Lucio Sordoni, que viajó a Francia para concretar su pase a Racing 92 de París, el entrenador optó por darle la titularidad a Sclavi, reincorporándose Eduardo Bello entre los 23. La única modificación estratégica es el regreso de Kremer a la tercera línea, el puesto donde mejor explota sus virtudes, en lugar de Oviedo y el ingreso de Molina como segunda línea titular.

> En el banco aparecen Guido Petti Pagadizábal, en lo que será su primer partido del año con el seleccionado luego de realizar una pretemporada de cinco semanas, y Santiago Grondona, que no juega hace un año: su último partido fue el 26 de agosto de 2023 en el amistoso ante España previo al Mundial, donde sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla.



Argentina

Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou: Marcos Kremer, Juan Martín González y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Entrenador: Felipe Contepomí. Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Guido Petti Pagadizábal, Tomás Lavanini, Santiago Grondona, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz.

#### Australia

Tom Wright: Andrew Kellaway. Len Ikitau, Hamish Stuart y Marika Koroibete: Noah Lolesio v Jake Gordon; Carlo Tizzano, Harry Wilson y Rob Valetini; Lukhan Salakaia-Loto y Nick Frost; Taniela Tupou, Matt Faessler y Angus Bell.

Entrenador: Joe Schmidt Suplentes: Josh Nasser, Isaac Kailea, Allan Alaalatoa, Jeremy Williams, Langi Gleeson, Tate McDermott, Ben Donaldson v Max Jorgensen

Cancha: Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata.

Arbitro: James Doleman (Nueva Zelanda).



Milito, en los tiempos como secretario deportivo de la gestión Blanco; ahora, caminos separados

# Milito ya juega en la política y su primer paso es desmarcarse de Blanco

El exgoleador se reunió con el presidente de Racing y descartó una unidad para las elecciones; el dirigente decidirá si se postula sobre el cierre de las listas

#### Nicolás Zuberman

PARA LA NACION

La Real Academia Española define a la palabra unidad como "propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere". Con ese concepto fresco, tal vez no hubiera sido tomado como una novedad lo que se conoció en el mediodía de este jueves, después de que el presidente de Racing, Victor Blanco, yel candidato a ese puesto, Diego Milito, se reunieran en Puerto Madero para compartir una amena charla de casi una hora.

Justo cuando se cumplia su primera semana como un hombre de la política, ya que el video con el que anunció que jugaría en las elecciones se publicó el pasado jueves 22 también al mediodía, Milito dio su segundo paso fuerte: desactivar la idea de una posible unidad con el actual oficialismo de cara a las elecciones de diciembre. Desde sus ubicaciones cercanas en la platea A, tanto el empresario como el exdelantero podían leer la bandera que colgaba de la platea Den el clásico ante Independiente: "Milito + Blanco: juntos x Racing".

El encuentro se había empezado a gestar el martes anterior, cuando Milito le envió un mensaje a Blanco para avisarle que ya tenía decidido presentarse como candidato a presidente del club. Tal como contó en laentrevista que le dio a Juan Pablo Varsky, el secretario general de la AFA no devolvió ese WhatsApp. Retomaron la conversación el lunes pasado. Y la reunión que se iba a dar el martes terminó ocurriendo ayer. En algo coincidieron ambascampanas: fue una muy buena charla de la actualidad racinguista entre dos personas que tienen una relación cordial.

En lo que puede ocurrir de acá a mediados de octubre, cuando haya que presentar las listas, las versiones no fueron unánimes. Tiene que ver con la esencia de cada uno. Durante los tresaños que Milito trabajó como director deportivo lo hizo con la carta de renuncia arriba de la mesa, como posible método de negociación, desgastado por lo que entendía como ciertas trabas desde la conducción. Hasta que aquello se hizo carne con el video en el que anunciaba su paso al costado, en el que afirmaba: "El motivo es muy simple: no comparto el modelo y las ideas del club del presidente. Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución. Simplementeelige un modelo diferente que yo no comparto, pero tiene la potestad como máxima autoridad de elegir las políticas y lineamientos hacia dondequiere llevar el club. Y esoyo lo respeto a rajatabla ya que es un presidente elegido por los socios".

Cuatro años después de aquel 22 de noviembre de 2020 en el que renunció como manager, Milito piensa exactamente lo mismo. Pero entiende que ahora ha llegado su momento. Que a lo largo de toda esta presidencia se quedó en un respetuoso silencio para no entorpecer el mandato de Blanco y que se acercó únicamente al Predio Tita para ver los partidos de su hijo Leandro, que juega en la sexta división. Más allá de los puentes naturales y de la buena relación que tiene con algunos miembros de esta comisión directiva, en la idea de "profesionalizar las áreas" que pregona el exgoleador no aparecen nombres que hayan tenido cargos electivos dentro del club en la última década.

La posible asociación entre el ídolo y Blanco se había instalado casi como un deseo o una lectura de los propios socios, que ven en el empresario atributos indelegables: es el secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino, con llegada a la Conmebol, la FIFA y con buena relación con casi todo el arco político nacional. Milito, como en su época de delantero, busca desmarcarse de esa unidad. El presidente, en cambio, cree que es tiempode esperar: que como ha ocurrido en las tres ocasiones en las que se postuló todo se resolverá sobre casi sobre el cierre de las listas. Salvo lo de compartir una boleta, desde el oficialismo no descartan casi ningún escenario: competir en las urnas, hacer una alianza electoral o que Blanco deje el club que preside desde 2013 por la puerta grande para irse a su casa.

Milito llegó a la Academia a comienzos de la década del 90, con edad de novena. Tras pasar por cada una de las categorías de inferiores del club se llegó a transformar en el máximo ídolo de la historia moderna de Racing, al punto que una de las calles que circunda el Cilindro lleva su nombre. Estuvo presente en los tres campeonatos que ganó el club en este siglo: Apertura 2001y Transición 2014, como jugador; Superliga 18/19 como director deportivo. Ahora, va por una nueva etapa: ser presidente. Por eso, da sus primeros pasos como político. Una semana en la que se postuló, dejó en claro su pensamiento acerca de las SAD, buscó disociar su candidatura de cualquier bandería política a nivel nacional, dio el presente en el clásico de Avellaneda con una caminata en la que atravesó el playón del club para acercarse a la gente y se reunió con el presidente para alejar la idea de unidad.

#### CONTRATAPA »



# Un libro imprescindible: el rugby que debate su lugar en el país del fútbol

Ezequiel Fernández Moores PARA LA NACION

Es el 29 de agosto de 1954 en el estadio de Gimnasia y Esgrima Buenos Aires (GEBA), en Palermo. Juan Domingo Perón saluda uno por uno a los jugadores de Los Pumas y de Francia. "Especialmente invitado", el "Excelentísimo señor Presidente de la Nación nos honró con su presencia", dice la Memoria y Balance de la Unión Argentina de Rugby (UAR). Toma asiento en el palco oficial y sigue "las alternativas del partido", en el que una Francia brillante y obviamente más poderosa gana 22-8. Tres días antes, cita la Memoria oficial, Francia había vencido 22-0 al "Combinado Eva Perón" en la ciudad Eva Perón (La Plata). El documento (de fácil acceso en la web) confirma también que la gira de Francia fue posible gracias a que el gobierno peronista "adelantó" el dinero necesario para pagar los pasajes de avión del visitante. "Gesto que destacamos y agradecemos públicamente".

El vínculo rugby-peronismo (deporte controlado por las elites vs. "populismo" político) es acaso el aporte más notable del libro El Rugby. "Ningún otro período resultó ser tan

propicio para el rugby como el peronismo", sorprenden Andrés Reggiani y Alan Costa, historiadores, exrugbiers y autores del libro, publicado por Siglo XXI. Y enumeran: más equipos, torneos y categorías. "Plan de Difusión del Interior". Crecimiento de la Liga o Federación Católica Argentina de Rugby (para clubes menos pudientes y sin necesidad de vínculo religioso). Torneos interbancarios, interfacultades, interinstitutos (militares) e intercolegiales (estos últimos incluidos en el Segundo Plan Quinquenal). El rugby en los Campeonatos Evita. Cesión de predios y ayudas económicas para numerosos clubes, entre otros, Pucará, Olivos, San Fernando, SIC, GEBA, Los Matreros y Buenos Aires Cricket & Rugby Club (más conocido como Biei).

Justamente la cancha de Biei, club decano, marca un hito. Es el terreno de propiedad municipal donde hoy está el Planetario, inaugurado en 1864 con un partido de cricket y que el 20 de junio de 1867 albergó al primer partido de fútbol en la Argentina. Tras varias idas y vueltas con distintos gobiernos, el club creyó que finalmente lograría la cesión definitiva, hasta que en 1950 el peronismo ordenó su desalojo, tras un "sorpresivo" incendio en la noche del 26 de julio de 1947. "Se ha quemado un trozo de historia", lamentó El Gráfico, según reconstruye el libro oficial del club ("Buenos Aires Cricket & Rugby Club – 150 Años", marzo 2015). Al caso Biei se sumaron otros conflictos que enumera El Rugby: la intervención al club CUBA (Club Universitario Buenos Aires), la suspensión de la cancha de Los Matreros y la negativa de los jugadores de Universitario La Plata de jugar bajo el nuevo nombre de Universitario Eva Perón. Choque de "tradiciones e intereses" vs. "aspiraciones refundacionales de la Nueva Argentina peronista".

El apoyo del gobierno a la gira de Francia de 1954 no solo ayudó a la UAR a salvar una crisis económica. La gira enriqueció también al juego criollo, que había crecido hasta ese entonces bajo influencia de estilo británico. Más "intuitivo" y más "impertinente". Los jugadores franceses, escribía Hugo Mackern (periodista de El Gráfico conocido bajo el seudónimo de Free Lance) "pasan la pelota siempre desde cualquier posición, con una mano, como venga, pero pasan". La gira (hubo una anterior en 1949) expuso también escenas de violencia "sin precedentes en una cancha de rugby" ("alambre de púas, gases lacrimógenos, energúmenos", enumera una crónica de la época). Desbordes que tenían antecedentes ya en 1926. Y que distaban de vincularse con el profesionalismo que sí temían hace más de un siglo los padres fundadores de la élite británica. "¿Por qué deberíamos entregar el juego del rugby a una horda de jugadores de clase trabajadora?", se preguntaba uno de ellos.

El Rugby es un libro académico, valiente y formidable, que pone nombres propios y afronta tabúes (acaso por eso un club tradicional de zona norte canceló días atrás una presentación). La presentación formal sucedió hace dos meses en la Universidad Torcuato Di Tella. "En una cancha descubrí a Hugo", dijo ese día Hugo Porta, emocionado al valorar el juego libre, creativo y solidario. El otro punto acaso más notable del libro es el debate sobre el crecimiento del juego, que hoy tiene canchas en todo el país, cárceles incluidas, hombresy mujeres. El Rugby recuerda primero el viejo rechazo de la UAR a clubes como River, Racing, Ferro, Quilmes, Estudiantes y Gimnasia La Plata ("porque había profesionales dentro de sus instituciones").

Y cita luego la gira histórica de los Pumas de 1965 a Sudáfrica. "Ningún otro momento resultó tan prodigioso y paradigmático". El diario Crónica pedía una "fiesta popular" en Ezeiza para recibir a los "héroes", con "una escolta de pibes de quinta división y bandas de música". "Es la hora justa de la popularización", clamaba. Y LA NACION precisando, aliviada, que "no hubo bandas de música ni filas de jugadores de quinta división, ni papel picado, ni matracas, ni pitos ni cornetas", sino "un testimonio tan auténtico como correcto".

A setenta años exactos de Francia 1954, los Pumas recibirán este sábado a Australia. En La Plata. Es, por supuesto, un deporte distinto. Y que, como dice El Rugby, debate todavía su lugar en el país del fútbol.

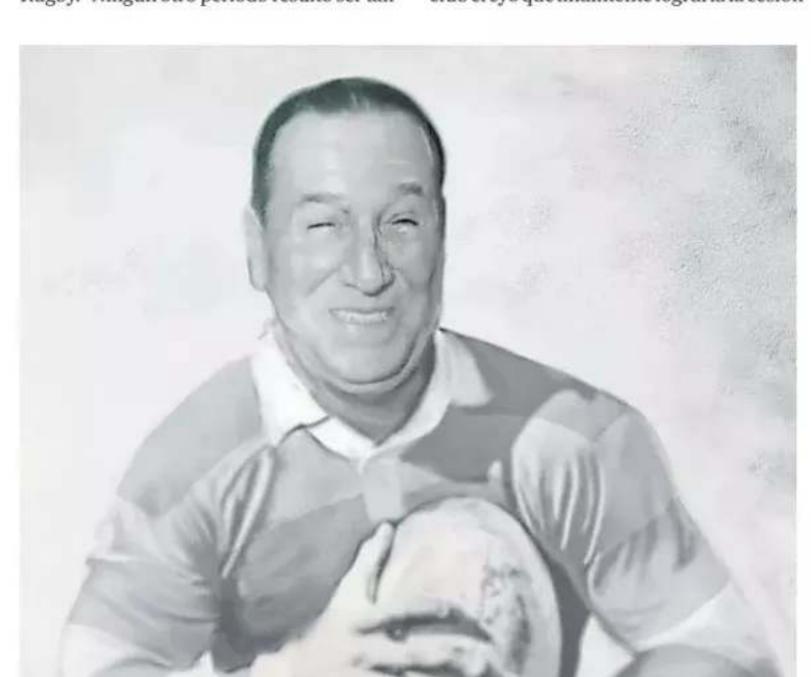

SEBASTIÁN DOMENECH

#### **»** TENIS

#### Díaz Acosta y Navone, eliminados del US Open

Hoy, Etcheverry y Comesaña tendrán dos duros desafíos

No hubo victorias en los singles argentinos del jueves, en una jornada que se saldó con sendas derrotas. Facundo Díaz Acosta (64°) se despidió de la competencia luego de caer en sets corridos ante el británico Jack Draper (25°) por 6-4, 6-2 y 6-2. En la cancha 5 de Flushing Meadows, el argentino sufrió una dura derrota y sólo en el primer tramo logró jugarle de igual a igual a un adversario cuya mayor virtud fue la efectividad de su saque.

A continuación, Mariano Navone (36°) tampoco pudo con Daniel Evans. De 34 años, el británico complicó al jugador de 9 de Julio con el slice, v con una actuación completa, el de Birmingham seimpusopor6-4,6-3y6-3. Evans (184°) llegaba a Flushing Meadows con apenas 4 triunfos en el año, pero recuperó la confianza al ganarle a Karen Khachanoven el partido más largo en la historia del torneo (5h35m), y ya está en la tercera rueda, etapa en la que se medirá con el australiano Alex de Minaur (10°).

Otros dos compatriotas buscarán dar el golpe en el último Grand Slam del año: Francisco Comesaña (108º) se medirá con el local Taylor Fritz (12º del ranking),en el tercer turno, y Tomás Etcheverry (33º) jugará contra Alexander Zverev (4°), alrededor de las 21.30. •

#### La guía de TV

#### Fútbol

LA LIGA PROFESIONAL

19 » Sarmiento vs. Lanús. TNT Sports (CV124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD -SC 423/140 HD).

21 Unión vs. Deportivo Riestra. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD).

LA SERIE A

de Italia. Disney+.

15.30 » Inter vs Atalanta. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

#### Automovilismo

LA FÓRMULA 1 8.30 » Práctica 1 del Gran Premio de Italia. Disney+. 12 Práctica 1 del Gran Premio

#### Tenis

12 y 20 » La tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD), ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD).

#### Golf

14 » Tour Championship. La segunda vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD).

# espectáculos

cruce de la decisión del Gobierno de eximir del pago del canon por pasar musica en las flestas

Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @ Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# Chaqueño Palavecino. "Le llego a la familia, estoy muy vigente"

El cantor habla sobre el contacto con el público, la fundación que lleva adelante y la gira con la que celebrará sus 40 años de carrera

Texto Pablo Mascareño | Foto Diego Spivacow / AFV

ay gente a la que le cuesta Buenos Aires, es un monstruo grande, pero yo estoy muy agradecido, es una construcción que se hizo de a poco, primero orillando desde el Conurbano hasta llegar a los programas de televisión y a hacer los teatros".

El Chaqueño Palavecino se mueve cómodo en el territorio capitalino. La ciudad más cosmopolita del país lo acogió hace mucho y él regresa, una y otra vez, para reconfirmar ese lazo afectivo. Oscar Esperanza Palavecino, tal el nombre que figura en su documento, llega a la entrevista con La Nacion enfundado con camisa, chaleco, pañuelo, pantalón bombacha y botas altas; cinturón con incrustaciones y su infalta-

con la vorágine urbana que propone la avenida 9 de Julio en plena hora del regreso a casa. "Cuando cumplí cinco años de carrera hice mi primera visita a esta ciudad", rememora el hombre que lleva cuatro décadas sobre los escenarios, una permanencia que celebrará el próximo 24 de octubre en el Movistar Arena y con una gira nacional que incluirá Córdoba, Rosario y Mendoza, entre otros puntos destacados a los que llegará con su música. "Hice mucho

en Buenos Aires, pero siempre me

quedéa vivir en el norte". A pesar de

ese arraigo, en marzo del año que

viene llevará su música a diversos

ble sombrero de ala. Y un poncho.

Su telúrico vestuario contrasta

escenarios de Europa. Continúa en la página 2



Un estilo que no cambia ni siguiera en plena ciudad de Buenos Aires

# El jockey estrenó en Venecia

CINE. El film argentino forma parte de la competencia oficial de La Mostra

#### Natalia Trzenko LA NACION

"Te queremos Luis, genio", exclamó ayer por la mañana la actriz Ursula Corberó durante la conferencia de prensa organizada en el Festival de Venecia para presentar El jockey, la nueva película de Luis Ortega, que tuvo su première mundial aver en la competencia oficial. Acompañado por los protagonistas del film, ade-

más de Corberó estuvieron Nahuel nos Aires es una experiencia mági-Pérez Biscayart y la chilena Mariana Di Girólamo -el mexicano Daniel Giménez Cacho no pudo estar presente-, así como el productor Benjamín Domenech. Ortega habló de su proceso de trabajo, de los encuentros que inspiraron la película y aclaró entre risas que, más allá del título, su nuevo largometraje "no es una película sobre las carreras".

"Caminar por las calles de Bue-

ca, especialmente si uno lo hace solo. Hay muchos fantasmas, mucha gente muy linda y muy loca. Un día me puse a hablar con un vagabundo ruso vestido de mujer con el que me encontré. 'No existo, pero me persiguen', me dijo. La paranoia es una gran fuente de inspiración. Si te sentís perseguido, hay un guion", explicó el realizador.

Continúa en la página 3



Nahuel Pérez Biscayart y Luis Ortega

#### Viene de tapa

-No son pocos los artistas que modifican su sitio de residencia buscando optimizar distancias, tiempos y estrategias comerciales. En su caso, jamás se ha ido de su lugar de origen.

-Me quedé en Salta, pero la mayoría se vino a Buenos Aires o se instaló en Córdoba, en la mitad del país; por eso se nos dificultó viajar tanto.

#### -En términos artísticos, ¿es inspirador continuar eligiendo Salta?

-Allá está lo de uno, el dialecto propio y, además, es muy cerca el lugar del natalicio, donde tengo la fundación.

El músico nació hace 64 años en Paraje Rancho El Ñato, en la región chaqueña de la provincia de Salta. "Yo digo que la fundación es una 'fundición', porque, prácticamente, la manejo yo solo". En concordancia con esa idea de extender su mano solidaria, creó hace más de 20 años el Festival Solidario del Trichaco, que hoy permite ayudar a más de 40 escuelas rurales.

Con todo, deja entrever que, quizás, en un tiempo no muy lejano deba relegar esa acción de bien debido al desgaste que le produce. "Muchas veces dejé de hacer lo mío por ayudar. Los maestros me han metido en esto, ya que se trata de una zona totalmente olvidada". Su campo de acción solidaria se desarrolla en las cercanías de las fronteras con Paraguay y Bolivia. "Lo hago porque ahí están los míos. Dios me premió con poder llegar a la gente".

El cantor, en no pocos tramos de la charla, se referirá a su profunda convicción y fe en Dios. Invocación que vincula a algunos sucesos de orden místico que acompañan su tarea artística e inciden sobre sus fanáticos. "Quiero seguir cantando hasta donde pueda, hasta cuando Dios diga. Me sigue la gente joven, hay chicos que se visten como yo", dice con modestia y no poca certeza.

#### Unas cuantas generaciones y un saludable recambio.

-También hay gente grande, de más de ochenta años, con problemas motrices, que se acerca para escucharme. Cómo no agradecerle a Dios todo eso. Le llego a la familia, estoy muy vigente.

El músico reconoce: "Dios quiso que saliera de mi lugar para ayudar". Remarca una vez más su tarea social, vuelve a las divinidades y deriva la charla en algunas experiencias, por cierto, muy particulares que no son frecuentes en todos los artistas: "Me suelen pedir que visite a enfermos en los hospitales, pero no siempre salgo bien de esos lugares".

El Chaqueño recuerda una experiencia acontecida en la ciudad de Ramallo: "Me llamó una señora joven que me pidió que fuera a verla antes de cantar, porque, al otro día, le cortaban la pierna. Fui y luego yo no podía cantar, me sentía muy movilizado".

#### -No es para menos.

-También recuerdo a un chico muy enfermo en la ciudad de Plottier, en Neuquén. Hicimos un intercambio muy lindo con él, pero me decía: 'No me cantes fuerte, me duelen los oídos'. Tenía una enfermedad grave. En otra oportunidad, visitamos a un niño que tenía un intestino agrandado, estaba lleno de cables, le cantamos y lloró hasta la médica. Me contaban que, cuando le ponían nuestra música, vencía el dolor. Pero, al tiempo, me llamó la madre para decirme que había fallecido.

Habla pausado, concentrado en su relato, sin banalizar las experiencias. No busca ubicarse en un lugar que no le corresponde, sino dar a entender que sus virtudes artísticas pueden ser una herramienta para transitar momentos críticos. "Son tantos los casos", reconoce, dejando entrever que la asistencia a los enfermos no es ocasional, sino una de sus manifestaciones artísticas

# Chaqueño Palavecino. "Mo ofrocioron cor

# "Me ofrecieron ser diputado nacional, pero yo soy cantor"

El artista habla sobre su tarea social, su convicción y fe, el contacto con el público y su disco Quién me quita lo cantado



"Hay chicos que se visten como yo", dice sobre su look tan particular

DIEGO SPIVACOW / AFV

más comprometidas y frecuentes.

"Una señora de González Catán, luego de enviudar, entró en una gran depresión; sus hijos no sabían qué hacer. En una oportunidad, ellos le abrieron la ventana para que ingresara aire fresco y sol a su habitación y se filtró mi música. Ella preguntó quién era el artista y pidió que le compraran un disco. Con el tiempo, le fueron llevando más CD y hasta se acercó a un concierto. Me la presentaron, la abracé, sus hijos lloraron. Luego supe que, de a poco, fue saliendo de su estado de depresión. Ese tipo de recuerdos vale más que todo, es muy fuerte".

#### -Imagino que es muy movilizador para usted y que le requiere una gran energía física y emocional.

-Otra señora que también tenía una gran depresión y quería terminar con todo, escuchó mi música y salió adelante, luego se convirtió en seguidora. Hemos servido para esa gente, no solamente para el que puede caminar y está bien, que también le agradezco que me siga, pero uno también trabaja para el que, prácticamente, está del otro lado.

"Simplemente soy un cantor", remarca, desactivando otro tipo de connotaciones místicas, pero también sostiene que "me han pasado cosas muy hermosas, como ir a un lugar donde a todos los demás artistas les llovía y a mí no. Ahí me digo 'pucha, algo pasa'. Son cosas bonitas".

#### -¿Qué será?

 Seguramente es Dios, no creo que esté encantado.

Hasta su amiga Graciela Borges le pidió una "intercesión". Palavecino hace escuchar el audio del mensaje en el que la diva del cine nacional le solicitó un video dedicado a una amiga periodista enferma. "Te quiero mucho, Chaqueño de mi corazón. Espero que, cuando vengas a Buenos Aires, nos podamos ver", remata la protagonista de films como *Pobre mariposa* con su voz inconfundible.

#### -Artistas populares como la cantante Gilda, una vez fallecidos, son venerados desde un paganismo que los ubica en un sitial "milagroso". ¿Considera que algo de eso puede suceder con usted?

-No me lo imagino, eso depende de la gente. Uno pasó a ser ídolo de muchos, pero no creo que suceda algo así, estaríamos hablando de Carlos Gardel o Diego Maradona, aunque nunca se sabe. Ojalá en la otra vida, en la vida celestial, sepamos dónde y cómo estamos, pero nadie ha vuelto para contarlo. Todo tiene un final, espero que ese final sea lindo. Por otra parte, poder quedar en el recuerdo del público es muy bonito, hemos intercambiado alegrías.

#### Patria chica

La tarea social del Chaqueño Palavecino es tan intensa como su agenda artística. Sin embargo, no todas son flores. En el hacer también aparecen las voces críticas. Inevitable que no suceda.

-En su lugar de nacimiento, ¿es un vecino más o recibe el trato de "estrella"?



"Seguramente ganaba cómodamente, ya que, cuando me lo ofrecieron, se habían hecho mediciones, sabían que iba a andar bien" -Así como me quieren, también soy criticado. A veces, pienso que soy un legislador sin sueldo, porque se hace ayuda o contactos con el Congreso Nacional. Dios nos envió para hacer cosas para los otros, pero no se puede hacer todo. Soy una persona de fey agradecido, Dios ha querido que salga de mi lugar para ayudar, ya con la música hemos hecho bastante.

#### −¿A qué se refiere? −Mi madre ha queda

-Mi madre ha quedado viuda, llevo su apellido. Cuando era niño, uno buscaba cómo poner la cabeza para salir en la fotito. En mi zona no hay academias, todo tiene que ver con la vivencia de los mayores, escuchary ser autodidacta.

#### -¿Cuándo se dio cuenta que quería dedicarse al canto?

-A los veinticuatro años. A esa edad me invitaron a cantar en una peña y me di cuenta que, luego de hacer una zamba, los aplausos eran favorables para mí.

En ese tiempo, el Chaqueño Palavecino trabajaba como chofer en la empresa de ómnibus La veloz del Norte, "llegaba a las peñas con mi ropa de colectivero". La buena repercusión en aquella peña de un amigo lo estimuló a encontrar un lugar para grabar y profundizar su afición. "No fueron tiempos fáciles, tenía que dividirme entre la música y el trabajo en la empresa de colectivos, donde ganaba bien, pero llegó un momento donde tuve que elegir".

#### -¿Cómo sucedió?

-Fue con la salida de "Amor salvaje", que ya cumplió veintisiete años, andaba muy bien y eso me llevó a dejar.

# -En simultáneo a la repercusión de "Amor salvaje", ¿continuaba manejando ómnibus?

-Sí, ya sonaba muy fuerte en el norte y el centro del país, me llamaban de los festivales, era dificil organizar todo eso.

#### -Los pasajeros quedarían desconcertados.

-Muchos se sorprendían. A veces, me ponía los walkman y escuchaba los casetes para cantar encima, pero, no me daba cuenta que lo hacía muy fuerte y algunos pasajeros que querían dormir me hacían callar. Fue lindo, no lo recuerdo de una forma fea.

Sus compañeros, los amigos de verdad, los responsables de las peñas, le aconsejaban dejar el trabajo estable y dedicarse, finalmente, a la música, dada la buena acogida que ya iba teniendo. "Muchos veían en mí lo que yo no veía, era un obrero que había dejado de changuear". Me costó irme, pero mal no me ha ido. Me fui bien de la empresa, le di la mano al jefe".

Buenos Aires se le confirmó rápidamente. Las olas migratorias de las diversas regiones del país siempre conformaron un público tan diverso como gustoso se encontrar en estas latitudes algo de lo dejado en los terruños originales: "Así como hubo una inmigración europea, también la gente de todo el país llegaba a esta ciudad en busca de un porvenir, Buenos Aires está llena de provincianos y yo soy uno de ellos".

En sintonía con esta realidad, Quién me quita lo cantado, su último álbum de estudio, es un homenaje musical a cada región de Argentina, abordando géneros como zamba, chacarera, gato, chamamé y carnavalito, entre otros. El material también formará parte de los conciertos de la gira nacional que iniciará en pocas semanas.

Con tantos años de trayectoria los reconocimientos no se hicieron esperar. El codiciado Grammy, varios premios Gardel, el Chayero de Oro en La Rioja, el Camín de Oro en Cosquín y un reconocimiento de la Unesco por conservar las raíces, son algunas de sus cucardas.

#### -No es sencillo sostener una carrera durante cuatro décadas.

-Hubo de todo, hasta munición gruesa.

#### -¿A qué se refiere?

-Hubo un tiempo donde decían que me había adueñado de las tierras, pero ya está la resolución que tiene que salir. Donde nací hicimos escuelas, pozos de agua, iglesia, cancha de fútbol, que no son para mí, sino para la gente. No soy dueño de nada. Siempre he sido el chivo expiatorio de este tema.

#### A partir de su obra social, seguramente lo habrán convocado para sumarse a la actividad política.

-Sí, claro, me han llamado de los tres partidos políticos de Salta y se los agradezco. Antes de la pandemia, gente muy fuerte de la política, me ofreció ser diputado nacional, pero yo soy cantor.

#### -¿Quiénes le hicieron el ofrecimiento?

-Los renovadores, el radicalismo y el peronismo. Seguramente ganaba cómodamente, ya que, cuando me lo ofrecieron, se habían hecho mediciones, sabían que iba a andar bien.

#### -¿Por qué no aceptó?

-Considero que era algo muy serio, tendría que haber dejado de cantar y yo quería seguir cantando, hacer lo mío que amo y quiero.

#### De hecho, con su obra solidaria, hay mucho de acción política.

-A mí me interesa lo social, lo hago y también golpeo puertas de los gobiernos de turno. Trabajo mucho con los hospitales, les pido a los médicos por enfermos que necesitan ayuda.

#### -Entonces, acción social lejos del partidismo político y seguir con la vocación artística.

-A veces, me bajo del escenario y la gente no se mueve, entonces tengo que volver a subir. Es muy lindo, misterioso; por eso agradezco y menciono tanto a Dios. ● LA NACION | VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024



#### Sadaic criticó la decisión del Gobierno por el pago del canon musical

CAMBIOS. La normativa generó ruido en las entidades de recaudación

Si al momento de planificar un casamiento presupuestamos lo que se gastará en el alquiler de un salón, la mantelería, el catering y tantos otros detalles, incluido el pago al DJ, ¿por qué no habría que pagar por la música que servirá de entretenimiento a todos aquellos que asistan a la fiesta? ¿Sería lo mismo que el DJ pase música de su propia creación y no aquellos clásicos inoxidables?

Este tipo de preguntas podrían servir para quienes se ubiquen a un lado y al otro del debate en torno al decreto que el Poder Ejecutivo publicó anteayer en el Boletín Oficial, mediante el cual se plantea una nueva definición de "ejecución pública" de música. Porque, en definitiva, de eso se trata esta reglamentación.

Sobre lo que representa el derecho intelectual en el mundo artístico habló con la nacion el director general de Sadaic, Guillermo Ocampo. "El derecho de autor está reconocido en el artículo 17 de la Constitución nacional, asimilado al derecho de propiedad sobre las cosas, de modo tal que cualquier avance sobre ese derecho implica un avance sobre el derecho de propiedad. La importancia de protección del derecho de autores y compositores, en definitiva, se trata no solamente de proteger a la creación globalmente considerada, porque tenemos convenio con otros países (somos una red), sino al que vive de su trabajo intelectual, en este caso de la música. El decreto pretende mejorar la actividad de los hoteles, que es una actividad comercial empresarial, a costa del derecho de los autores y compositores. Es absolutamente injusto y disvalioso como concepto", agrega. Según los números de Sadaic, el decreto afectará el 18 por ciento de lo que hoy son sus ingresos totales.

"Por supuesto que hay gente que está contenta con esto y que piensa que entidades como Sadaic no tienen nada detrás que las justifique. En realidad, existe como tal porque hay autores y compositores que la única forma que tienen para poder tener ingresos por el uso de sus obras es a través de la gestión colectiva-explica Ocampo-. Sadaic tiene 50.000 socios y representa a todos los autores y compositores. En todas las sociedades hay tensión de intereses en juego. Pero no se puede resolver haciéndole pagar los platos rotos a una sola de las partes, suponiendo que con esta medida se resuelve el problema económico de los hoteles y eventualmente de salones de fiesta. Eso es una falacia", aseguró. • Mauro Apicella

# Luis Ortega y Úrsula Corberó presentaron *El Jockey* en Venecia: "La experiencia nos cambió la vida"

**ESTRENO**. El nuevo film del realizador argentino, protagonizado por la actriz española y Nahuel Pérez Biscayart, tuvo ayer su función de gala en la prestigiosa muestra

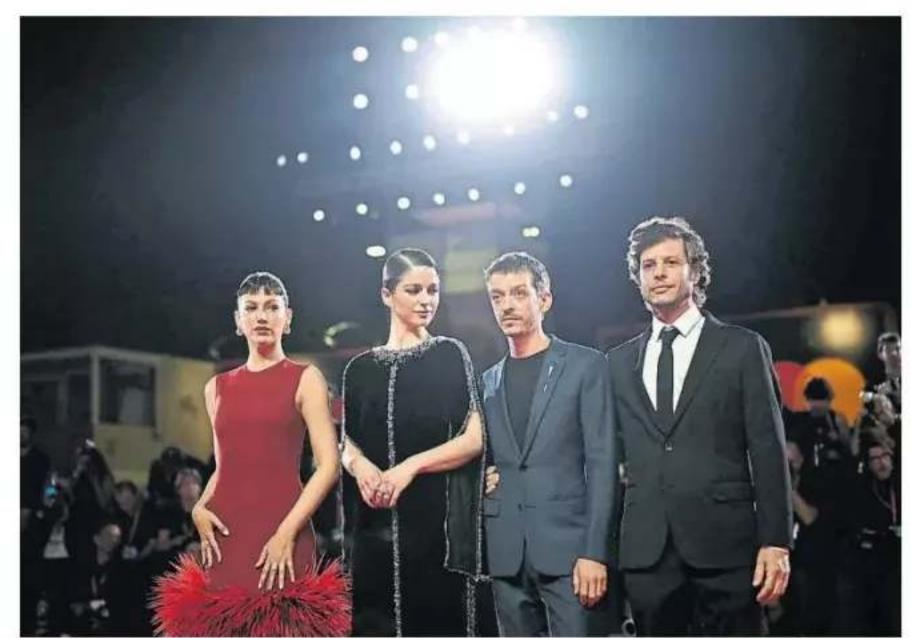

Corberó, Di Girolamo y Pérez Biscayart, con el director del film, anoche en el estreno

Viene de tapa

"Estoy muy emocionada, El jockeyes una película que me emociona mucho. Tal vez yo estoy más acostumbrada a participar de proyectos que están más enfocados a un objetivo en particular y este fue una búsqueda constante. Sabía que estaba en buenas manos y que podía dejar de lado a mi control freakinterior y confiar. Luis no solo es una persona que transmite arte, talento y magia sino también sensibilidad. Sabía que íbamos a hacer algo muy especial. Ha sido una experiencia que... Me cambió la vida", explicó Corberó, entre risas, porque Ortega le había susurrado la última parte de su respuesta. "Sí, sí, es verdad", afirmó la actriz de La casa de papel, que en el film interpreta a Abril, la novia del jockey del título que encarna Pérez Biscayart.

La película, que también fue seleccionada para participar de los festivales de Toronto y San Sebastián, gira alrededor de Remo Manfredini (Pérez Biscayart) una leyenda del turf cuya conducta excéntrica y autodestructiva comienza a eclipsar su talento. Abril (Corberó), jocketa y pareja de Remo, espera un hijo suyo y debe decidir entre continuar con su emba-



Angelina Jolie, en la alfombra roja de Maria



Cate Blanchett, en su arribo a la gala de Disclaimer

razo o seguir corriendo. Ambos corren caballos para Sirena (Daniel Giménez Cacho), un empresario obsesionado con el jockey. Cuando Remo sufre un accidente, comienza a deambular por las calles de Buenos Aires mientras Sirena lo busca vivo o muerto y Abril intenta encontrarlo antes de que sea demasiado tarde.

"Cada día del rodaje era un viaje hacia lo desconocido, cada jornada en el setera magia. Luis es un brujo, un mago, una bruja", dijo Pérez Biscayart, quien además subrayó que esta fue la segunda vez que trabaja en un film de Ortega -fue uno de los protagonistas de Lulú (2014)-, algo inédito para el actor, que hace tiempo desarrolla su carrera en el cine europeo,

Más allá de la charla sobre el proceso de creación y realización del film-llegará a los cines argentinos el 26 de septiembre y más tarde se podrá ver por Disney+- el encuentro con la prensa, que se llevó a cabo ayer por la mañana en la ciudad italiana, unas horas antes de su estreno mundial en la sala principal del festival, también incluyó un diagnóstico sobre el cine y la actualidad de la industria nacional.

AFP

AFP

"Hacer una película como esta supone luchar contra la realidad, para que los autores y los artistas puedan contar historias del modo que quieran contarlas. Lograrlo es una proeza que en este caso solo fue posible por un compendio de voluntades. Es una coproducción entre la Argentina, México, Estados Unidos, España y Dinamarca, hecha con la convicción de apoyar este tipo de cine que es parte de la política cultural de la mayoría de los países que participaron. Entreellos está la Argentina, que lamentablemente hoy está atravesando un momento en el que este tipo de apoyo no se está dando y, de hecho, se está atacando con bastante saña este cine", explicó Domenech, en representación de los productores de la película. "Se trata de films que cuentan las historias que nos definen, que reflejan la tridimensionalidad de la experiencia humana y que no están tan pendientes de las necesidades del mercado. En ese sentido, haber podido hacer esta película es una gran celebración". •

### El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 11° | máx. 13°

Lluvioso Vientos moderados del sector este, con ráfagas.

Mañana mín. 10° | máx. 14°



Lluvioso Vientos moderados del sector este, con ráfagas.

## Sol

Sale 07.14 Se pone 18.33 Luna

Sale 05.30 Se pone 15.16 Nueva 2/9

• Creciente 11/9 O Llena 17/9

Menguante 26/8

SANTORAL Santa Rosa de Lima, virgen - Patrona de América Latina. | UN DÍA COMO HOY en 1972 nace la actriz norteamericana Cameron Diaz. | HOY ES EL DÍA del Ferrocarril en la Argentina.

#### Sudoku DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| t | ε | 8 | 2 | L | 5 | 9 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1 | I | 6 | + | 9 | 8 | ε | 5 |
| 5 | 6 | 9 | 8 | ŀ | 3 | 2 | 5 | L |
| ε | b | L | 9 | 2 | 6 | S | 8 | t |
| 9 | I | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | ε |
| 6 | 8 | 5 | I | 3 | L | b | 9 | 7 |
| L | 9 | 8 | Þ | 6 | S | ī | 5 | 8 |
| 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | + |
| 1 | 2 | + | 4 | 9 | 8 | ε | 6 | 9 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   | 9 |   |   |   | 100 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
|   |   | 7 | 1 |   |     |   |   |   |
|   | 5 |   | 2 | 9 | 4   |   |   | 7 |
| 2 | 6 |   | 7 |   |     | 5 | 8 |   |
|   |   | 9 |   |   | 5   | 2 | 1 |   |
|   |   |   | 9 |   |     |   | 4 |   |
| 7 |   |   |   | 1 |     | 6 | 9 |   |
| 5 |   |   |   | 4 |     | 1 |   |   |
|   |   |   | 5 |   | 2   |   |   |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

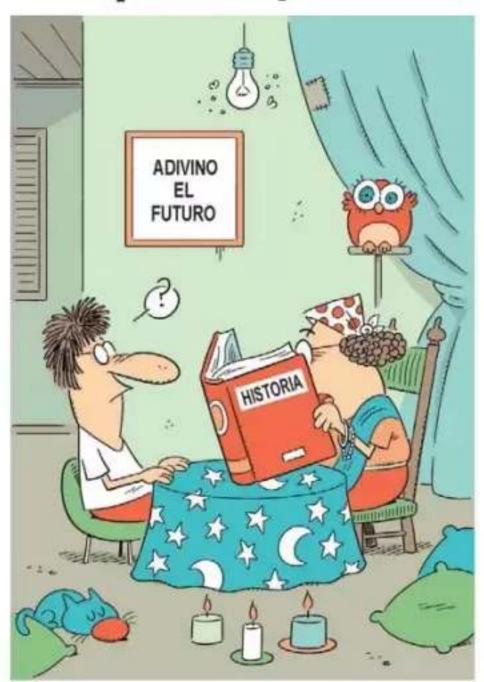

Hablo sola Por Alejandra Lunik

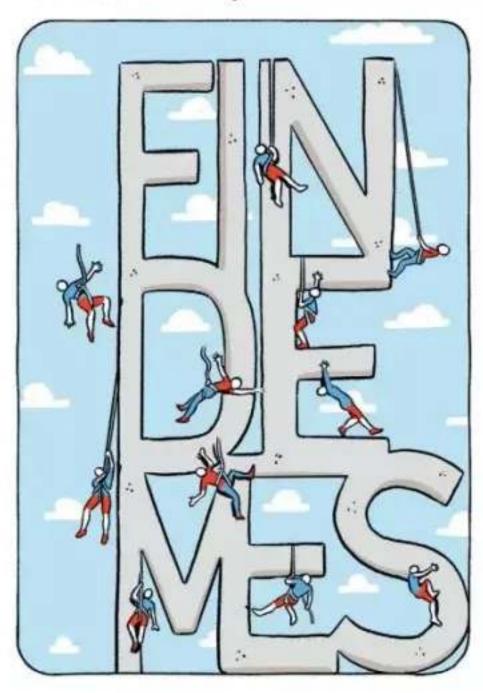

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

